Wiñazki IDEAS AL PASO Embrujaron la búsqueda de Loan. P.2

Roa

DEL EDITOR

Inflación para abajo y
el dólar para arriba. P.3



Cantelmi
PANORAMA INTERNACIONAL
Lo preferible y
lo detestable. P.26



Cruz EL REVÉS Y EL DERECHO Stivel no debería estar muerto. P.27



Un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos

Sábado 29 de junio de 2024



BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.226, PRECIO: \$2.600,00 EN C.A.B.A Y G.B.A. RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 200,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 54.

# Milei demora la salida del cepo y profundiza su plan económico

Después de la Ley Bases, dice que su Gobierno empieza una segunda etapa.

El Gobierno busca dar señales de que la economía empieza a ordenarse para que se calmen los mercados, y adelantó que se inició el camino de la negociación de un nuevo acuerdo con el FMI. Milei dijo

que terminó la primera fase de su gobierno y que ahora se centrará en que el Estado deje de emitir. Caputo avisó que apurarse en la salida del cepo, hoy sería riesgoso. **P.4** 

### RECLAMO DE LOS DIALOGUISTAS

Los gobernadores de Juntos por el Cambio piden que "los cambios empiecen a notarse"

# Entrevista. El presidente Arce desminitió la versión de un autogolpe.

### Arce: "Evo Morales tiene una posición contra nosotros"

Para el presidente de Bolivia, "detrás de un golpe siempre hay intereses económicos y Bolivia es la primera reserva mundial de Litio". Arce le dijo a Clarín que Morales, su ex aliado en el MAS, le paraliza el Poder Legislativo. P.32

### La Selección, sin Messi y con equipo alternativo

Desde las 21 en Miami, y ya clasificada para cuartos de final, hoy completa su participación en el grupo ante Perú. Se confirmó que el capitán tiene una contractura y estudiarán día a día para ver si llega al próximo partido, el jueves. Scaloni -quien no podrá estar en el banco, ya que lo suspendieron una fecha- dispone de un equipo alternativo para esta noche y la novedad serían los debuts de Garnacho y Carboni. Ayer, Brasil venció a Paraguay 4-1. P.44

### Luego del traspié en el debate, le piden a Biden que se baje de la candidatura

El mal desempeño del presidente de Estados Unidos frente a su oponente Donald Trump en el primer debate presidencial, puso en crisis al Partido Demócrata. El New York Times le pidió a Biden en un editorial que se corra de la campaña. El problema es que quedan cuatro meses para la elección y en el oficialismo estadounidense no aparecen dirigentes con posibilidades de hacerle frente al empresario. P.28

### Giro en el caso Loan: el padre dijo que el nene se fue con su tía al naranjal

Ante la Justicia Federal José Peña, padre del niño desaparecido, complicó en la investigación a su hermana, Laudelina Peña. "Yo vi cómo ella se fue con Loan", dijo el hombre. **P.36** 

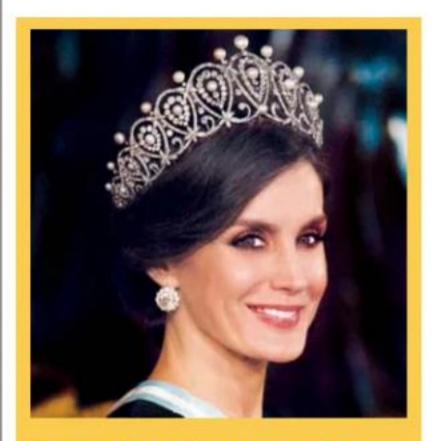

### La relación secreta de la Reina de España

Jaime del Burgo dice que tuvo un vínculo con ella antes y después de su compromiso con el Rey Felipe VI. spot

CLARIN - SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2024 Sumario

## El Pombero y el Umbanda embrujaron la búsqueda de Loan

**IDEAS** AL PASO

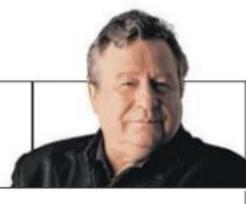

Miguel Wiñazki mwinazki@clarin.com



a abuela de Loan, envuelta su cabellera blanca en un pañuelo rojizo pálido por el tiempo, no llora por su nieto pero hipotetiza que se lo pudo haber llevado "El Pomberito", duende "bueno", protector de los pájaros, afirman. Imaginario, siniestro a la vez. Baja de los árboles embebido en la resolana y desvanece a los niños en sus nebulosas. Se le atribuyen embarazos al Pombero, libidinoso a veces y engendrador designado cuando es conveniente ocultar paternidades biológicas.

"El Pomberito; en diminutivo, señaló la abuela como despertando exótica ternura.

Se le adjudica al Pombero la capacidad de encender caderámenes fogosos.

Las supersticiones populares aglutinan bajo el manto de la credulidad, identidades mitológicas, lazos que acercan a los unos y a los otros, desde el Lobisón a la Luz Mala.

¿Qué mejor imagen de la calculadora "inocencia" expuesta que la densidad selvática y pantanosa donde impera el mundo de los seres imaginarios, y el abandono entierra bajo siete velos desapariciones o muertes, o abandonos, y horrores de toda esa Argentina marginal pero central en su abrumadora miseria desterradas de todo iluminismo.

La magia es magia contaminante. Contagia de fábulas, de coartadas y de excusas.

Pero no hay evidencia ninguna de que Loan haya sido víctima del Pombero. El Pombero no existe, pero sí existe en la leyenda popular.

El bestiario sobrenatural argentino, representa el sincretismo originario de las creencias y quizás el medievalismo nacional.

También hay monstruos naturales y se requisarán vientres de pumas y yacarés, la ministra Bullrich dixit, porque todo podría ser tan terrorífico como que Loan hubiera sido devorado.

Cuentos de la selva.

Los colmillos múltiples e impiadosos de los ávidos lagartos, aunque los yacarés no devoran niños, compiten en la escena onírica con las garras ágiles y desgarradoras de los leones litoraleños.

Todo es posible. Y todo es imposible. Creíble e increíble.

Real y surreal.

Monstruosamente humano e inhumano.

La ígnea y subterránea fuente de todas las leyendas luciferinas brotan como un geiser en el caserío correntino donde almorzó Loan por última vez.

Un país entero se espeja en esos hoscos paraje de laberintos circulares de

hechicerías de Noticias Deseadas.

Sus habitantes son víctimas y a la vez co-autoras de sus propias creencias, o cómplices de los ungidos fantasmas para encubrir crímenes y pecados.

El pasado insiste.

Las reverberaciones de los arcaísmos de diputados que juran por Palestina, vociferan nostalgias de terror y resuenan inauténticos para las mayorías.

El juramento espamentoso es una pócima elaborada con demagogia y afán de protagonismo, exhibiendo ignorancias profundas, porque en la Palestina de Hamas los partidos laicos que no cumplieran el estricto sangriento mandato de la devocional ley ultra islámica serían liquidados.

En el año 1212, en la baja edad media, registran algunos documentos históricos que un niño llamado Stephane Cloyes se habría presentado ante el Rey de Francia afirmando que Cristo se había aparecido en dos oportunidades, incitándolo a partir junto con otros niños a Jerusalén atraídos por la misión de recuperar el Santo Sepulcro para la fe cristiana.

Según diferentes versiones partieron Treinta mil niños desde Francia y desde Alemania principalmente, bajo la creencia de que se abrirían las aguas del Mar Mediterráneo para permitirles el paso hacia el Levante.

**Las supersticiones** populares, detrás de la desesperada búsqueda del pequeño Loan.



La búsqueda. Más de dos semanas sin noticias del chico de Corrientes.

Los niños caminantes, devotos y perdidos.

El escritor francés Marcel Schwob escribió una hermosa nouvelle al respecto-La Cruzada de los Niños- que Borges ponderó sin retahílas. Y dijo Borges: "Esperanzados, ignorantes, felices, se encaminaron a los puertos del Sur. El previsto milagro no aconteció"

Las aguas no se abrieron.

Los niños no llegaron a ningún sitio. Hay millones de niños que no llegan a nada en la Argentina, perdidos en las demagogias, hundidos en los colmillos de los ritos más delirantes, donde, afirman en el corredor de hipótesis del caso Loan, que el Umbanda sigue rugiendo danzando y abriendo sus entrañas devoradoras.

Es un desparramo de espejismos de la sangre y de la infamia de la superstición manipuladora.

Sin embargo, esas liturgias componen un sistema de creencias, un aquelarre que en un mismo lodo, aúna un desdén hacia esos páramos de toda racionalidad, con usufructo histórico de esa ignorancia por parte de caciquismos políticos doctorados en la rapiña.

El pueblo de Loan, y también el de su abuela, enclavados en lo que fueron las estribaciones del imperio jesuítico, susurran el eco aquellas Misiones, clave de la Argentina posterior: la conversión de los aborígenes a la fe dominante a cambio de los trabajos y los días destinados al nuevo Dios que llegó de Europa y los niños inducidos a la confesión y al trabajo, a la subordinación y al arrodillamiento. Se diseñó sin pretenderlo quizás, un mestizaje de creencias que no resolvió de allí en más el dramático embudo por el que se desbarranca todo bienestar hasta la pauperización profunda.

Las cadenas voraces de la trata podrían camouflarse y encamarse detrás de todas las teatralizaciones de los cuentos de la selva.

La cruzada de millones de niños en la Argentina es el calvario de millones de niños.

Las escenas se estiran como los relojes de Dalí, el tiempo se rompe. Todo se reitera y se representa el calvario del futuro.

Desde el vientre de los yacarés o de los pumas, hasta el Pombero y los Umbandas, y todas las macumbas que enhebran lo macabro; el desafío es salir desde allí hacia la luz.

Pero la prisión de lo funesto, esconde las llaves, y no basta para salir un Ábrete Sésamo.

La magia siempre expone al fin sus límites precisos.

Loan yace debajo de todas las fábulas.

EL SEMÁFORO

Guillermo Kellmer gkellmer@clarin.com

Antonio Benítez

Tío de Loan.





### Sospechoso y detenido

Acusado de "abandono de persona" fue uno de los primeros detenidos por la desaparición del chico de Corrientes. Por ahora, quedó preso en la cárcel federal de Salta. No se le conocen antecedentes laborales, sólo algunas changas y, en cambio, se recuerdan actos delictivos, inclusive de abuso sexual.

Vanina Biasi

Diputada de izquierda.

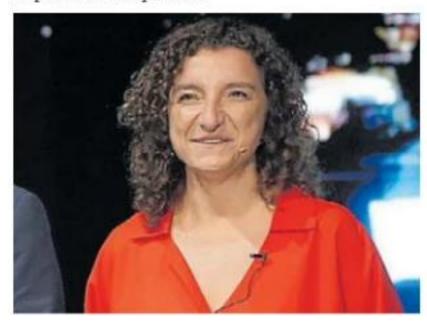

### La jura y el repudio

Tal como lo venía haciendo anteriormente-por ejemplo, durante el ataque genocida de Hamas- utilizó su acto de jura como diputada con expresiones antisemitas. Se ganó el repudio del vocero presidencial Manuel Adorni ("Juró por una patria que no es la suya", le dijo) y de diputados de otros partidos..

### Alejandro Garnacho

Jugador de la Selección.

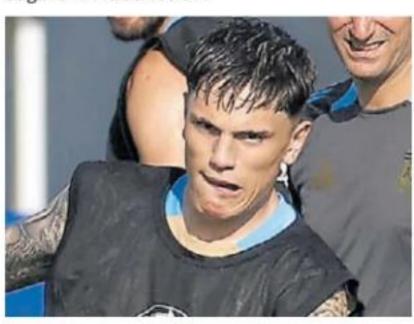

### La hora del debut

Scaloni le dará la oportunidad a un equipo alternativo, para esta noche frente a Perú en Miami, cerrando el grupo en la Copa América. Y será el debut en esta competencia de valores como Garnacho y, probablemente, Carboni, ambos sobre la línea ofensiva de la Selección. Con el equipo ya clasificado para cuartos de final, va asomando la generación del futuro.



Sumario Sumario

# Inflación para abajo y Sturzenegger y el dólar para arriba, como Trump

DEL EDITOR

Ricardo Roa rroa@clarin.com



asaron los disturbios y en la votación de horas atrás apenas si se notaron las protestas afuera del Congreso, de las que hasta los kirchneristas se borraron. Aunque no en el recinto, con carteles en sus pupitres, infantil provecho de la desgraciada desaparición del pequeño Loan Peña. Dijeron después que eran de buena leche, que nada de querer aprovecharse políticamente. Pura hipocresía.

La impotencia legislativa incluso llevó al chaqueño Pedrini a saludar a Fernando Iglesias porque repudió el intento de golpe en Bolivia, con la ironía de reconocerle "bienvenido a la democracia". Y, contrasentido, aludiendo a las palabras y la banalidad política. ¿No serán cosas que ya fueron y que al final favorecen a Milei, como las nuevas diputadas de la izquierda, que para llamar la atención juraron contra el Estado de Israel?

El kirchnerismo, Unión por la Patria no se vende sigue afilando uñas con la ley de reajuste jubilatorio que le afecta las cuentas al gobierno. Y, ya se sabe, Milei debe ser un caso único en el mundo al ofrecer dar su vida por el superávit fiscal. Prometió vetarla. Pero el caso es que el kirchnerismo sumó con los radicales 160 votos, al borde de los dos tercios con los cuales podrían voltear el eventual veto presidencial.

En el gobierno se abre la puerta al ingreso de Sturzenegger, el autor del original de las Bases (y del famoso DNU), en su carácter, como ya dijo Milei, de ministro reformador del Estado. Y como si fuera poco, con otro mandato: preparar otra ley numerosa para derogar las que dificultan a gobierno y privados moverse más rápido. Ya tiene nombre propuesto: Ley Hojarasca, de limpieza del Código Civil y Comercial.

Milei informó que en la tercera semana de este mes hubo inflación cero, una forma de decir en términos populares lo que anunció tras la sanción de las Bases: el gobierno, de buscar el déficit cero, apuesta ahora a la tarea mayor de ir por la emisión

### El FMI está siendo con Milei mucho más duro que lo que fue con Massa

cero. Claro que lo que la gente ve son los precios, y si la inflación parece ir marcha atrás, enseguida aparecen temas marcha adelante como el desempleo y la recesión, los datos económicos más importantes de la semana. Y eso que hubo varios: el blue tocó récord y junio fue el primer mes en el que el Central, que el kirchnerismo dejó en rojo, pierde reservas con Milei.

Tendón de Aquiles del programa: bajar rápido la inflación, atándola al tipo de cambio. Muchos dicen: no queda otra. Más: todos los gobiernos exitosos en bajar altas

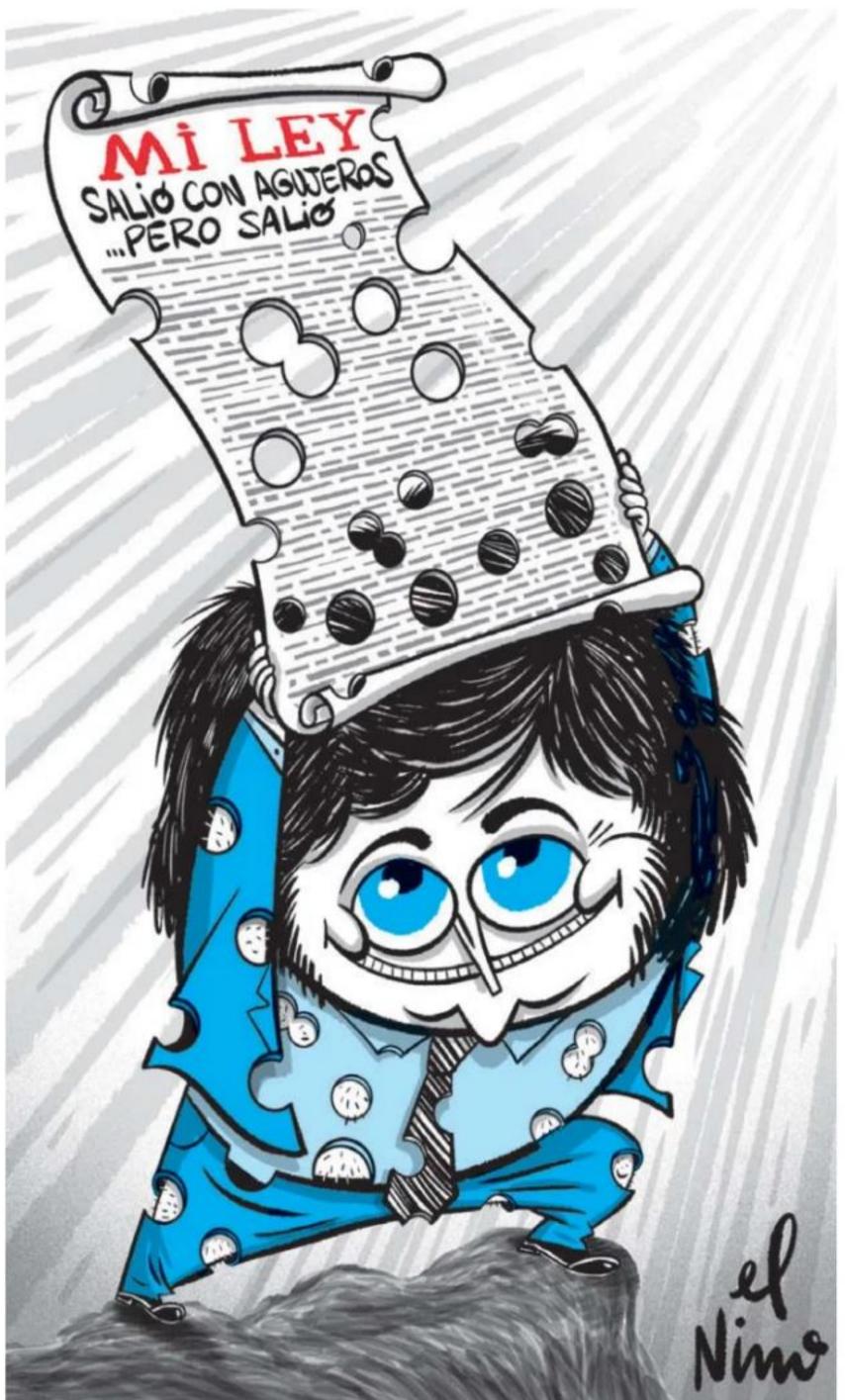

EL "NIÑO" RODRÍGUEZ

inflaciones usaron esa receta en algún momento. Por esto hay roces con el Fondo, que está siendo con Milei mucho más duro que lo que fue con Massa. Los antecedentes de Caputo con Macri no ayudan pero el Fondo hizo la vista gorda con Massa, al que permitieron gastar todo lo que le daban, justificándose en que debían ayudarlo a terminar el gobierno. Georgieva es del del equipo de los hermanos Marx: tiene sus principios, pero si no gustan tiene otros.

Con la trabajosamente lograda Ley de Bases, abultado recorte de la inicial, la abultadísima ley Omnibus, Milei dice: empiezo una nueva etapa. Otra apuesta. Se verá. La ley salió más flaca pero sigue gorda y le da marco a Milei para gobernar y cumplir lo de prometido es deuda, porque de otro modo corre (corremos) el riesgo aumentado de tener otra vez sopa: aquello de que cambie todo para que no cambie nada.

No hubo sorpresas en la votación. El kirchnerismo retuvo los suyos y también la alianza de libertarios, Pro, casi todos los que junta Pichetto y los 25 radicales que conduce De Loredo. Los 8 de Yacobitti, Lousteau y Manes votaron con los K y la izquierda. Los diputados que no votaron con el Gobierno difícilmente lo hagan más adelante. Y los que lo hicieron no lo harán siempre. Esa es la foto de hoy. Sí hubo una sorpresa: el kirchnerismo anunció que recurrirá a la Justicia contra la votación. Si algo faltaba era meter a los jueces a validar los asuntos del Congreso.

Otra sorpresa, menos conocida: los ascensos militares sacudieron al Senado. Ocurre que la vice Villarruel, marginada de los temas de seguridad y defensa, le marcó la cancha a Milei y tachó de la lista enviada por la Rosada a tres generales de brigada, un contraalmirante y dos coroneles, cuyos pliegos no fueron tratados.

Esto, lo local, en apretada síntesis. Pasemos a la política exterior, que en este mundo globalizado y con un presidente que aspira a que medio mundo hable de él, pesa y mucho. Hubo tres hechos con cierta relevancia acá. Uno, el raro intento de golpe en Bolivia, que hacía rato no repetía su larga tradición. Duró tres horas. Pensamos qué lejos que estamos ahora de esos infortunios mayores. Pero ojo: tenemos nuestra cuota de irresponsables que cada tanto parecieran ansiarlo.

Dos, concluida la pelea oral con Sánchez, Milei acaba de reemplazarlo por Lula, que, como el español, se cree con derecho a meterse en política ajena, recomendando votar a Massa, y que Milei se calle la boca. Medio año después sigue reclamándole disculpas, como sabiendo que habrá repetición de guapeadas. Ya no se espera un cara a cara este lunes en la cumbre del Mercosur. Hay más curiosidad por la interventora de Milei en la Cancillería, Ursula Basset, un alfil de Santiago Caputo que denunció el avance del comunismo cultural en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Del otro lado, el de la derecha, que es el que le interesa a Milei. Biden, flojo en su carrera por repetir la presidencia, apostó a ganarle un debate a Trump. Perdió y por paliza. Según CNN, que no suele ocultar

### Villarruel marcó la cancha: intervino en la lista de ascensos militares.

sus simpatías demócratas, por 67 a 33. Estamos algo lejos de las presidenciales, que son en noviembre, pero las expectativas son más cercanas, operan ya y es de suponer que esto también es apuesta de Milei para conseguir que el discurso se convierta en efectividades conducentes. De paso, Trump tiene 78 cumplidos en junio y Biden va para 82 en noviembre. Pero pareciera que esos cuatro años fueran muchos más. Porque no suele dar pie con bola. Y pensar que antes, en muchos oficios, tener años encima era una gran ventaja.

El País CLARIN - SÁBADO 29 DEJUNIO DE 2024

### Nueva etapa en la economía



Ratificó el rumbo. El Presidente habló un día después de que el Congreso finalmente pasara la Ley Bases, en Diputados, la madrugada del viernes. EFE

# Tras la aprobación de la Ley Bases, Milei dijo que profundizará el rumbo y la desregulación de la economía

Para el Presidente terminó la primera fase de su gestión de Gobierno. Adelantó la creación de un ministerio encargado del proceso de reformas y aseguró que no le preocupa el valor del dólar.

Tras la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, el presidente Javier Milei aseguró ayer que terminó la etapa del déficit fiscal cero y se viene "el cambio del régimen monetario", además de adelantar la creación de un ministerio donde el economista Federico Sturzenegger será el encargado de continuar con el proceso de reformas estructurales. El Presidente habló el viernes por la mañana, antes de que Luis Caputo diera más detalles del programa monetario y señala que la salida del cepo quedará para "una tercera etapa" (ver más aparte).

"Lo que hemos hecho hasta ahora nosotros lo definimos como la fase 1 del gobierno. Por un lado, hemos pasado la reforma estructural más grande de la Argentina. La Ley Bases, que pasó anoche, es un hito histórico y monumental para la

más grande que la reforma que hizo (Carlos) Menem, que hasta ahora era la más grande", enfatizó Milei y anticipó que "empieza una nueva etapa".

En ese marco, el jefe de Estado afirmó que la Ley Bases pone al país "en un sendero de crecimiento a niveles de poder cuadruplicar nuestro PBI per cápita para empezar a parecerse a países como Alemania, Francia e Italia".

"Lo que viene de acá para adelante es... Ya pasó la etapa del déficit fiscal cero, ahora vamos a la etapa de la emisión cero. Ahora se viene el cambio del régimen monetario. Estamos apostando a que lo que se denomina la base monetaria amplia no varié más", detalló el mandatario.

Con un lenguaje técnico, el Presidente señaló que "apuntamos a que lo que se denomina la base monehistoria argentina. Es cinco veces taria amplia no varíe más. Está ce- Bases, Milei indicó: "Efectivamen- no es un mecanismo indirecto. El usar".■

rrado el grifo fiscal, hemos eliminado fuertemente los pasivos remunerados, adentro de las cuentas del Banco Central hay un ajuste de 9 puntos del PBI. Y la idea es que la base monetaria amplia y la simple se parezcan cada día más, hasta que terminan de desaparecer los remunerados", puntualizó. Más tarde Caputo y Santiago Bausili, presidente del Banco Central, darían los detalles.

Sobre la desembargo de Federico Sturzenegger en el Gobierno, Milei adelantó: "La semana que viene hacemos el nombramiento del doctor Sturzenegger y vamos a sacar lo que él llama 'Ley de Hojarascas', que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico".

En cuanto a la promesa que había realizado Caputo, de reducir el Impuesto País si se aprobaba la Ley

te, cuando termine de reglamentarse la ley y empiecen a correr los ingresos, a partir de eso se empieza a aplicar la reducción. Hay cuestiones operativas que resolver, imagino que podrá ser en agosto. Vos necesitas reglamentarlo y que esté funcionando. Es un problema de caja". Caputo también se refirió al tema (ver aparte).

El Presidente buscó llevar tranquilidad al mercado ante la caída de reservas: "Estamos sobrecumplidos en la meta, podríamos hasta perder 4 mil millones de dólares, va a depender de lo duro y largo que sea el invierno, pero estamos holgados en materia de reservas".

En esa línea, Milei afirmó que "no le preocupa" el valor del dólar: "Vos hoy no comprás dólares libremente porque todavía tenemos el cepo. Lo comprás por una vía indirecta, vía bonos. El problema es que el bodólar no solo esta reflejando las cuestiones que tienen que ver con el dólar sino que al mismo tiempo está reflejando cuestiones que tienen que ver con el bono".

Sobre la política, el Presidente criticó "la conducta de algunos diputados con tanta vocación por destruir el equilibrio fiscal, cuando nosotros teníamos el riesgo en la zona cerca de 1.150 puntos básicos, lograron llevarlo hasta 1.600".

En cuanto a la marcha de la economía, el mandatario precisó: "Ya se está moviendo y hay fundamentos para que empecemos una recuperación sólida. Cuando pasa el pánico se empieza a expandir el consumo, hay recomposición de salarios reales y de jubilaciones y el gasto público en términos reales cayó 30%, lo que implicó un ahorro fiscal de 15 puntos del PBI, que ahora vuelve para que la gente lo pueda

El País CLARIN - SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2024



Dupla. Luis Caputo, ministro de Economía, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central, ayer en el Ministerio de Economía. EMMANUEL FERNÁNDEZ

# Caputo va por la emisión cero y dice que del cepo se saldrá "en otra etapa"

El Gobierno sumará la emisión monetaria cero al déficit cero: transferirá la deuda del Banco Central al Tesoro y refuerza su compromiso con el ajuste.

### Santiago Spaltro

sspaltro@clarin.com

El Gobierno anunció este viernes que entró en la segunda etapa de su plan económico, que consiste en la eliminación de la deuda que el Banco Central (pasivos remunerados del BCRA) tiene con los bancos públicos y privados y su transferencia voluntaria al Tesoro, como preparación para ir a una tercera fase, de "salida del cepo y crecimiento", sin plazos.

El cambio de manos de esa deuda implicará que el Tesoro tenga una necesidad financiera adicional cercana al equivalente a 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB) o unos 1.800 millones de dólares, que deberá conseguir mediante un ajuste extra en el gasto público (jubilaciones, obra pública y aumentos de tarifas) o con mayor recaudación de impuestos.

De esta manera, la administración del presidente Javier Milei busca demostrar su compromiso con el equilibrio en las cuentas pú-

de balance de la autoridad monetaria, para que el BCRA pueda tener autonomía a la hora de definir las tasas de interés (que podrían ser superiores a la inflación para atraer a los ahorristas al plazo fijo) y desacelerar la evolución de precios.

Estos pasos funcionarán como la previa a la unificación cambiaria, que será cuando el Gobierno pueda asegurar que no se generará volatilidad y que no tendrá un impacto severo en la inflación.

Además, en conferencia de prensa, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, volvieron a negar una devaluación brusca, sostuvieron que seguirá vigente la tasa de crawling peg (depreciación del tipo de cambio chica y administrada) de 2% mensual y repitieron que se mantendrá el dólar "blend", que paga a las exportaciones un mix de 80% de tipo de cambio oficial y 20% del dólar contado con liquidación.

Los anuncios llegaron al final de un mes en el que hubo fuerte ruido cambiario -el dólar blue subió un 10,6% hasta \$1.355-, y rumores, lueblicas y el "saneamiento" de la hoja go de que el BCRA tuviera un saldo



Ya estamos en la segunda etapa del plan de estabilización que consiste en cerrar la segunda canilla de emisión monetaria, los intereses que el Banco Central paga".



No estamos enamorados del cepo cambiario. Lo vamos a levantar en la tercera etapa del plan de recuperación, aún no hay fecha para dar ese paso".

negativo en el mercado por US\$54 millones en plena temporada alta de la cosecha agropecuaria.

Tras una fuerte acumulación de reservas producto de la devaluación y la nueva deuda comercial con importadores, que lo llevó a recuperar cerca de US\$ 11.500 millones, el Banco Central deberá vender hasta septiembre unos US\$ 3.000 millones por las compras de energía para pasar el invierno.

Mientras tanto, el mercado estima que las cerealeras y los productores del campo retienen en silobolsas unos US\$ 15.000 millones a la espera de mejores condiciones (baja de retenciones, devaluación o suba de precios de sus bienes).

Caputo también prometió que bajará el impuesto PAIS que se cobra a las importaciones del 17,5% al 7,5% -la alícuota original que estableció el gobierno anterior en julio 2023- cuando el Tesoro reciba los ingresos por el paquete fiscal, que contiene la vuelta del impuesto a las ganancias para más de 1 millón de trabajadores y el cobro anticipado de Bienes Personales, lo que ocurriría entre agosto y septiem- la cantidad de impuestos". ■

### WASHINGTON

### El FMI destacó la Ley Bases y la conferencia de prensa Caputo-Bausili

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó ayer la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, al considerar que significa un avance en "legislación fiscal y estructural clave". A través de un mensaje de la vocera Julie Kozack, el organismo sostuvo que el objetivo de las medidas aprobadas este viernes a la madrugada en la Cámara de Diputados "es mejorar la calidad de la consolidación fiscal, reducir aún más la inflación y apoyar la recuperación económica". "Seguimos colaborando constructivamente con el equipo económico en políticas para crear una Argentina más próspera y estable", cerró el breve mensaje del Fondo. Luego más tarde, dijo que "damos el beneplácito a las medidas anunciadas por el ministro de economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para reforzar la política monetaria".

bre.

Las tres canillas de la emisión Después de la aprobación de la Ley Bases en el Congreso y al término del primer semestre del año, Economía y el BCRA sumarán la "emisión monetaria cero" al déficit fiscal cero-equilibrio en las cuentas públicas-, que obtuvo al recortar fuerte el gasto y aumentar ingresos como el Impuesto PAIS.

"La emisión tiene tres canillas: el financiamiento del déficit, los intereses de la deuda del BCRA y la compra de reservas. Ya eliminamos la primera, ahora vamos a cerrar la segunda", definió Caputo.

Y agregó: "¿Qué implica para la gente? Es una profundización de lo que venimos haciendo. Habrá menores problemas con el dólar, al estar fija la cantidad de pesos. Se reduce la volatilidad cambiaria y se apoya el proceso de desinflación, que implica menor riesgo para pasar a la tercera etapa, la salida del cepo".

El Fondo Monetario Internacional celebró el anuncio. "Le damos el beneplácito a las medidas para reforzar el marco de política monetaria", dijo una fuente del organismo (ver más arriba).

Caputo contestó ayer: "No tiene ningún sentido devaluar. El mercado tiene que dejar de creer que esa es la forma de tener más competitividad, porque solo genera inflación, pobreza e incertidumbre. Lo que tenemos que hacer es bajar los impuestos, y nuestro objetivo es que al final de nuestro mandato hayamos podido reducir el 90% de

El País CLARIN - SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2024

### Nueva etapa en la economía

Tanto el Presidente como el ministro enfatizaron que aún no están dadas las condiciones para levantarlo. La importancia de sanear el Banco Central.

# Ni "imposible" ni "ya mismo": la agenda oficial para levantar el cepo



### Gustavo Bazzan

gbazzan@clarin.com

A horas de aprobada la Ley Bases, el presidente Javier Milei a anunció que "se viene el cambio de régimen monetario". Aparentemente descartada la dolarización legal de la economía, lo que viene -y el propio Fondo Monetario Internacional lo mencionó- es la libre competencia de monedas. Y en ese contexto el presidente habló de una fase de "emisión monetaria cero". "A lo que nosotros estamos apuntando es a que la base monetaria amplia no varíe más". Una movida que apunta a calmar la ansiedad por el precio del tipo de cambio, por una temida devaluación y por la forma en que se va a encarar la salida del cepo cambiario.

Fue, tal vez, una manera de responder a los que dicen que es imposible levantar el cepo, o a los que reclaman levantarlo ya mismo.

Después de Milei, por la tarde, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, complementaron con un grado mayor de detalle el anuncio del Presidente y explicaron cómo será el

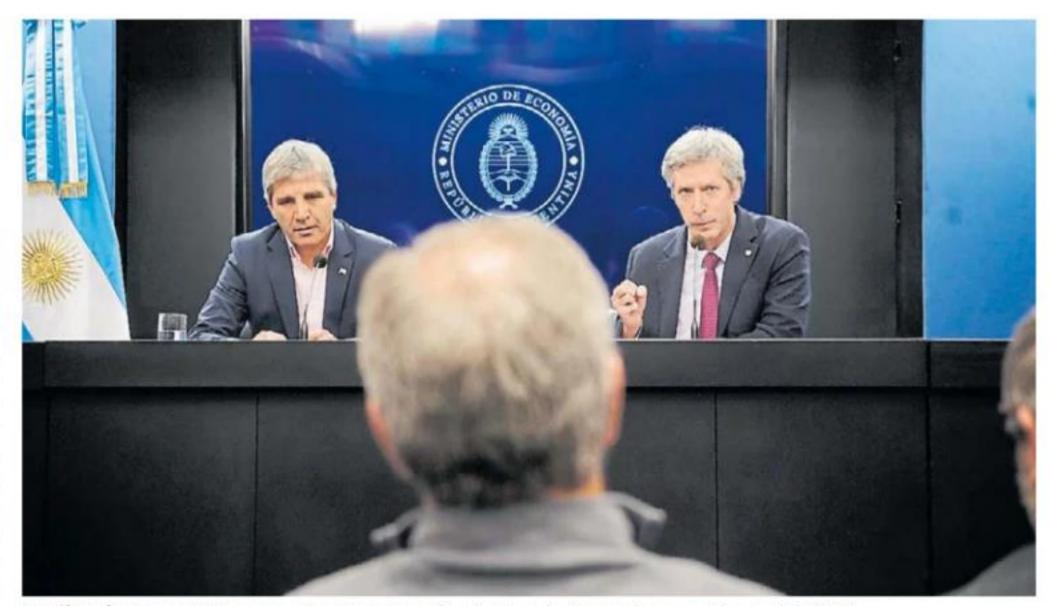

Explicaciones. Luis Caputo y Santiago Bausili, ministro de Ecnomía y presidente del BCRA.

camino a recorrer para llegar a la emisión cero. O mejor, dicho, emisión cero a no ser que se emitan pesos para comprar dólares que engorden las reservas. Le hablaron al mercado y también al FMI, porque de hecho los anuncios realizados este viernes al cierre de la rueda formarán parte de las discusiones con el organismo para llegar a un nuevo acuerdo, posiblemente en septiembre.

Al mercado le hablaron luego de una rueda que, a la luz de la aprobación de la ley bases, se esperaba tuviera más brillo. Es decir se esperaba suba de bonos y acciones y baja del dólar, cosa que no ocurrió.

La clave de la "emisión cero", explicaron el presidente a la mañana y los funcionarios por la tarde, pasa por la limpieza del balance del Banco Central. Es un proceso que ya empezó, mediante este mecanismo: el Tesoro emite deuda en pesos y los bancos están comprando esa deuda con pesos que retiran del Banco Central.

Milei puntualizó que ya no se emiten pesos para financiar al Tesoro y se está reduciendo la emisión que generan los pasivos monetarios, es decir los pesos que los bancos depositan a plazos de un día en el Banco Central.

El operativo saneamiento enfrenta el problema de los bonos emitidos con cláusula de recompra (puts). Esto es que el BCRA está obligado a emitir pesos para comprar dichos bonos. Esta obligación le quita al BCRA el control total sobre la emisión monetaria, que en cierta forma está subordinada a lo que decidan hacer los bancos con sus bonos con cláusula "put". Santiago Bausili explicó que si los bancos ejercieran por completo esa opción de venta, la emisión de pesos no deseada alcanzaría el equivalente a 4 puntos del PBI.

Una vez saneado el balance del BCRA, Milei dice que el organismo monetario no tendría más motivos para emitir pesos. Aunque hizo algunas aclaraciones.

"Hay que ver cómo llegamos a ese momento cuando se terminen los pasivos remunerados. Podríamos optar por un tipo de cambio flexible o uno fijo "

También señaló: "Si la economía está desmonetizada y tenemos tipo de cambio fijo podemos emitir contra una mayor demanda de dinero. Alternativa podríamos liberar el tipo de cambio y que flote"

En el equipo económico matizan estas definiciones de Milei. Fuentes oficiales comentaron a Clarín que si hay ingresos de dólares el BCRA tiene que elegir si los compra o no. "Conceptualmente si aumenta la demanda de pesos contra dólares y el mercado le pide por favor al Central que se los cambie, es razonable creer que con el respaldo de las reservas como era en la convertibilidad esos pesos se puedan potencialmente emitir." Dicho esto, Milei respondió que "no tiene una fecha precisa" para definir cuándo se va a habilitar el cepo. Lo mismo dijo por la tarde Caputo. ■

# Sin euforia en los mercados tras la aprobación de la Ley Bases

Tras la aprobación de la Ley Bases, que el Gobierno tardó seis meses en conseguir, los bonos de la deuda y las acciones argentinas en Wall Street subieron tímidamente este viernes en el denominado "premarket", operaciones previas a la apertura. Pero una vez abierto el mercado, las acciones pasaron al rojo, y los bonos siguieron ese mismo camino.

Las alzas de los bonos de la deuda nominados en dólares que cotizan en el exterior habían llegado a 1,50% en el premarket, cayeron a 0,5% cuando arrancó el mercado y se encaminaron a un cierre en negativo, aunque con baja menores a 1%. Así, el riesgo país aumentó a 1456 puntos, 11 puntos más que el

"Si bien la primera reacción es algo moderada para el vasto apoyo que finalmente tuvieron los proyectos del oficialismo, el resultado positivo ya se encontraba en precios, por lo que son lógicos estos movimientos. En este sentido, los bonos Globales podrían exhibir retornos más contundentes con el correr de las jornadas, ya que dicho desenlace mejora la perspectiva de corto/mediano plazo", opinaron en PPI.

Las acciones, en tanto, mostraban caídas de hasta 3% (Galicia y Supervielle), 2,1% (Macro) y 1,60% (YPF). El Merval retrocedió 1,8% expresado en dólares.

los mercados tendrán que digerir los anuncios económicos que realizó este viernes temprano el presidente Javier Milei.

En cuanto al dólar, después de haber subido 6% en lo que va de junio, el blue metió una pausa el jueves y retrocedió 10 pesos. Así, cerró a \$1.355. Este viernes siguió su camino en las primeras horas para luego repuntar a \$ 1.365. El dólar MEP y el contado con liqui, en cambio, bajan a \$1.332,25 y \$1.345, respectivamente.

En el primer semestre del año, el MEP avanzó 35,5% y el CCL 38,7%, mientras el blue con un salto del 34% sigue siendo el que menos subió. Todos los dólares alternativos Además de la sanción de la Ley, siguen corriendo por detrás de la habiéndose obtenido ahora en el Sturzenegger al gabinete".■

inflación, que cerrará junio con un acumulado en torno al 80%.

En la última rueda del mes, el Banco Central vendió US\$ 38 millones. De este modo, junio terminó con saldo negativo de US\$ 84 millones y se convirtió en el primer mes con resultado negativo en lo que va de la presidencia de Javier Milei. Desde diciembre 2023 el total acumulado por el Banco Central quedó en US\$ 17.162 millones.

El cierre de junio en rojo para el Central aumentó la incertidumbre del mercado, ya que el último mes del primer semestre debería haber sido positivo por motivos estacionales. Se esperaba que recién en el segundo semestre el Central tuviera que salir a vender, una vez concluida la liquidación masiva de la cosecha.

"Pareciera ser que la sanción del paquete de leyes ya estaba en buena manera descontada por el mercado y que, por lo tanto, más aún

Congreso parte de las herramientas que se venían buscando, el foco se pondría en cuestiones más concretas de la gestión", opinaron en la consultora Outlier, de Gabriel Caamaño.

"En ese sentido, habrá que ver cuánto pesa la reincorporación de Ganancias y Bienes Personales (los únicos en los que había alguna du-

### Las acciones y los bonos terminaron el mes en rojo

da) en los términos que los había aprobado oportunamente Diputados. Por lo tanto, creemos que será muy relevante si hay avances respecto de las cuestiones concretas que se habían propuesto para una vez que se apruebe este paquete de leyes: Reducción del Impuesto PAIS y la llegada de Federico

# SUPERFINDES EMANA COTO

DEL SÁBADO 29 AL DOMINGO 30



Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y también en www.COTODIGITAL.com.ar

PRECIO ANTERIOR: \$ 1299 MANDARINA,

STOCK 10.000 KG.\*2 COD. 204-501-502

PRECIO ANTERIOR: \$ 1190 ZANAHORIA

SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. COD. 686

PRECIO ANTERIOR: \$ 799 PAPA NEGRA

SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. COD. 60947



PRECIO ANTERIOR: \$ 1549 MANZANA,

STOCK 10.000 KG. COD. 61002

"MIX ALIMENTOS": OFERTAS VÁLIDAS DESDE EL 29/06/2024 HASTA EL 30/06/2024 EN SUCURSALES COTO DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS Y SANTA FE Y EN COTO DIGITAL (COTODIGITAL.COM.AR). LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CÓNDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, CONSULTE EN COTO. COM.AR/LEGALES. COTO C.I.C.S.A. — CUIT 30-54808315-6 — PAYSANDÚ 1842 — C1416CDP — CABA. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678".

DEL SÁBADO 29 AL MARTES 2

**DE DESCUENTO** 



**Babysec** 















**DE DESCUENTO** 













RICOTA







BOT. X 710 ML.







**EN PRODUCTOS** DE LAS SIGUIENTES **MARCAS** 













**PORTEÑITAS** 





Lucchetti

PREMEZCLAS/

PREFRITOS DE POLLO















HUMMUS









Conaprole











Blancaflor

**PREMEZCLAS** 















ICECREAM

NOT





Cascade

CasanCrem



PAPAS CONGELADAS



EPA









STELLA + ARTOIS

BLANCHE





Bieckert sedal





EN MILANESAS VEGETALES, LEGUMBRES, GUANTES DE LÁTEX Y ESPONJAS

**EN PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS** 





YOGURES X 125 G.



YERBA MATE

CURUPI





n Bolsón

MERMELADAS



Red Bull





STELLA ARTOIS

0.0



# COMBINALOS COMO QUIERAS

# EN VINOS FINOS, **ESPUMANTES Y** CHAMPANAS

TE REGALAMOS LA UNIDAD DE MENOR VALOR

# **DE DESCUENTO**

# **EN PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS**









(ereaļitas









ilolay







TRANOUERA

YERBA/

MATE COCIDO

NOT



(0)

Santa Clara

DULCE DE LECHE

Milkaut



inti

zėn

Dahi

YOGURES



POSTRES/SACHET

Swift

HAMBURGUESA X





DULCE DE LECHE



PLAYADITO

Nēstlē PurezaVita





Knorr

SOPAS/

SABORIZADORES



**QUESO CREMA** 

TOM

HOT

CANALE









ALELUYA

BOT. X 1,5 LT.



BRIGHTON

BADIA



Budweiser











































CHOCOLATES

Stammy











PAQ. X 15 G.



ARCOR

CHOCOLATE X 25 G.















nenthoplus



Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y también en www.COTODIGITAL.com.ar



LEGALES. COTO C.I.C.S.A. - CUIT 30-54808315-6 - PAYSANDÚ 1842 - C1416COP - CABA. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL Nº 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678".

El País 10 CLARIN - SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2024



Festejos. Karina Milei y Guillermo Francos, celebrando la trabajada votación en la Cámara de Diputados.

# Gobernadores de JxC piden que los cambios "empiecen a notarse"

Con la Ley Bases, quieren que "comience una nueva etapa que debe ser de crecimiento, inversión y empleo".

Jazmín Bullorini

jbullorini@clarin.com

Horas después de la sanción de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, los gobernadores de Juntos por el Cambio emitieron un comunicado planteándole al Gobierno que ahora que tiene las herramientas que pedía es tiempo de que los cambios "empiecen a notarse".

"Los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio hemos trabajado mucho junto a nuestros bloques para la sanción de la Ley Bases que el Gobierno le requirió al Congreso de la Nación", arranca el texto que lleva la firma de diez mandatarios.

En ese sentido, celebraron su aprobación, pero pusieron los focos ahora en la Casa Rosada y le pidieron resultados al presidente Javier Milei.

"Creemos que es un instrumento útil para que pueda cumplir con el cambio que votaron la mayoría de los argentinos. Como el mismo Gobierno Nacional dijo, ahora tienen las herramientas para que comience una nueva etapa que debe ser de crecimiento, inversión y empleo", señalaron.

Y cerraron: "Hay millones de argentinos que acompañan, con extremo esfuerzo, y necesitan que estos cambios empiecen a notarse en su día a día y su bienestar económico. Ese es el gran desafío del Gobierno a partir de ahora".

El texto lleva la firma de Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Esos mandatarios tienen legisladores que les responden no solo en las bancadas del PRO y la UCR, sino también en Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal; las bancadas que fueron la llave para forzar cambios y garantizar la aprobación de ambas leyes.

El ex presidente y flamante presidente del PRO, Mauricio Macri, también se pronunció en redes. "A pesar de haber perdido casi seis meses en discusiones que podrían haberse evitado o acelerado, finalmente la Ley Bases fue sancionada. Felicito a los bloques del PRO por su impecable tarea. Cambios fundamentales que nosotros impulsamos, apoyamos y en los que creemos ya pueden llevarse a cabo. El gobierno nacional tiene ahora las herramientas para avanzar a la velocidad que la situación necesita".

Lo que los mandatarios sellaron en un documento público es lo mismo que los dirigentes de esas bancadas vienen señalando en los pasillos del Congreso.

Después de seis meses en los que el oficialismo los puso en el centro de la escena y los atacó sistemáticamente, quieren que el Congreso pase a segundo plano y que los focos y las cámaras apunten a la gestión de la Casa Rosada.

"La aprobación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal tienen que dar lugar a una nueva etapa. Siempre pensamos que el gobierno necesitaba estas herramientas. Pero ahora le toca ejecutarlas. Y hacerlo bien. Estaremos atentos porque para eso es necesario gestionar bien, y creemos que es el flanco débil del gobierno", declaró este viernes Rodrigo De Loredo, jefe del bloque de la UCR en Diputados.

Sin embargo, el oficialismo tiene otros planes: quieren seguir concentrando la atención en el Congreso. El propio presidente salió ayer a adelantar que quiere que se voten ahora las reformas al Estado menores que quedaron pendientes -conocida como la "ley hojarasca"- y la ley "anticasta".

Mientras tanto, los ministros de Seguridad y de Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, encabezaron ayer la presentación del proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil para menores de entre 13 y 18 años.

El jefe de bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, recogió el guante. "Vamos a trabajar por la reforma penal juvenil de inmediato. Tenemos que dar respuesta a las víctimas y terminar con la inseguridad.Penas de adulto para delitos de adultos", afirmó. ■

Mercedes-Benz Argentina S.A.U informa a los propietarios de determinadas unidades Clase GLE con números finales de chasis no correlativos entre 114862 y 948933, que durante los periódicos controles de calidad, hemos detectado que el software de la unidad de control del cambio no se ajuste a las especificaciones. Si no se completara correctamente el proceso de cambio de la 7.ª a la 6.ª marcha durante un proceso de frenado moderado y se dieran otras condiciones marginales específicas, el motor podría pararse. En tal caso, ya no habría propulsión hasta que se volviera a arrancar el motor después de frenar el vehículo hasta detenerlo. En este contexto podría aumentar el peligro de accidente.

Por este motivo, en el marco de una llamada de vehículos al taller actualizaremos el software de la unidad de control del cambio de su vehículo como medida preventiva. El trabajo no demandará gasto alguno para el cliente y será coordinado para causar las menores molestias.

Solicitamos contactarse a la brevedad con el área de Servicio del Concesionario Oficial y/o Taller Autorizado Mercedes-Benz de su preferencia a efectos de acordar un turno para realizar el trabajo.

Ante cualquier consulta comunicarse con nuestro Centro de Atención al Cliente al 0800 666 2369 (opción 1) de lunes a viernes de 08 a 20 hs.



GLE



### Repudio a las diputadas que juraron por Palestina

Vanina Biasi y Mónica Schlotthauer, las diputadas de izquierda que incluyeron su apoyo a Palestina durante la jura de este jueves en el Congreso de la Nación, recibieron fuertes críticas del vocero presidencial Manuel Adorni.

"Son dos mentecatas, dos imbéciles. Jurás por una Patria que no es la tuya", sentenció Adorni en una entrevista con el canal TN.

A las horas, Biasi recogió el guante y le respondió al portavoz a través de las redes sociales: "Los delincuentes de Viale y Adorni apoyaron entregar la patria a grupos económicos extranjeros, llave en mano".

"Pero se acuerdan de la patria para amordazar a una diputada por reclamar el fin del genoci- posteo. ■

dio palestino. No lo van a lograr. Saludos", sentenció la flamante diputada.

"Biasi tiene un fetiche con la bandera de Palestina. El odio que siente la izquierda hacia los ricos me asusta; ¡Se hace tan obvio que la base del socialismo y el comunismo son el resentimiento y la envidia!", apuntó la diputada Lilia Lemoine en la red social X.

En línea, Sabrina Ajmechet compartió un comunicado del PRO con el rechazo a "las expresiones antisemitas por parte de miembros de la Cámara". "La diputada de izguierda Mónica Schlotthauer asumió hoy, en su primer día, es necesario presentar un repudio a sus expresiones, en las que acusa a Israel de genocidio, de fascista y de apartheid", señaló Ajmechet en su

# FYPATAGONIA FLOORING



Bona Service

Av. Libertador 6601 - T: 7559-6154 (esq. Barilari) Belgrano - CABA



Transformamos cualquier piso antiguo ien uno nuevo! Solicitá nuestra visita técnica sin cargo \$\Omega\$11.3595.2414









PISOS 100% A PRUEBA DE AGUA Y REVESTIMIENTOS NATURALES PARA INTERIOR Y EXTERIOR DECKS PROTECTED BY PETRILAC"

Atención al Cliente: © 11.3595.2414 | 70 SUCURSALES EN TODO EL PAÍS | patagoniaflooring.com

Av. Córdoba 3942, CABA | Av. Libertador 6699, CABA | Soler 5719, CABA | Colect. Panamericana 1501, Martínez | Edison 2920 (a 300mt de Unicenter)

Av. Alberdi 3909, CABA | Nuevo Showroom Escobar: Colect. Este km 42 Ruta 9 (fte a Maschwitz Mall) | DOT Baires Shopping, nivel 2. Sáb. y Dom. de 12 a 21 hs.

C.F.T.: 21,07% COSTO FINANCIERO TOTAL EXPRESADO EN TASA NOMINAL ANUAL. PATAGONIA FLOORING® DE © MADERAS EXÓTICAS S.A. CUIT 33-70923902-9. \*LISTA DE PRECIOS A DÓLAR OFICIAL \$ 918.- HASTA 20-30-40% OFF CORRESPONDE A PRODUCTOS SELECCIONADOS HASTA AGOTAR STOCK TOTAL DE 1.500M2. OPCIONES DISPONIBLES EN SHOWROOMS. OFERTA VÁLIDA HASTA 2/7/2024 ORIGEN ARGENTINA

El País CLARIN - SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2024

# Ley Bases: la UCR votó dividida y hubo diferencias en otros bloques

En artículos como Ganancias y Bienes Personales, hubo posturas enfrentadas entre los radicales. Un artículo unió a un libertario, a un PRO y a un K.



Votos cruzados. La puntada final de la Ley Bases mostró divisiones en todos los bloques, excepto el de la izquierda. FEDERICO LÓPEZ CLARO.

Todo el proceso de debate de la Ley Bases y del Paquete Fiscal significó un desafío para la UCR, no sólo por las divisiones dentro de bancada de Diputados, sino por el tironeo con sus pares del Senado. En la votación final terminaron dividiéndose en artículos clave, como Ganancias y Bienes Personales.

Si bien a pesar de las amenazas de fractura se mantuvieron unidos, la discusión interna no cesa y ahora tendrán un nuevo round por la sesión especial que el bloque pidió para la semana que viene por el financiamiento educativo: ya hay debate entre quienes quieren bajarla y los que no.

La decisión del bloque de Miguel Angel Pichetto de no validar, con argumentos legales, el pedido del Gobierno de volver a la carga con las privatizaciones de Aerolíneas, el Correo y los medios públicos que se habían eliminado del artículo en el Senado-le resolvió parte de la interna al radicalismo.

Había un sector, liderado por su jefe de bloque Rodrigo De Loredo, dispuesto a acompañar, y otro reticente, mientras los senadores de su partido les pedían, vía comunicado, que respeten los acuerdos. La postura de Hacemos Coalición Federal dejó sin chances al oficialismo que se resignó y no insistió con ese tema.

Descartado ese escollo, la ratificación de la Ley Bases fue el paso más sencillo: se votó un solo texto validando el proyecto tal cual vino con los cambios del Senado, que consiguió 147 votos a favor: los 34 del bloque de la UCR enteros, incluso con Facundo Manes, que en la votación del verano había ido por el rechazo, en la segunda por la abstención y ahora dio luz verde.

En el Paquete Fiscal, salvo el correntino Manuel Aguirre, que se abstuvo, todos avalaron. Las divisiones llegaron en el articulado de Ganancias, donde a la UCR se le desprendieron 8 legisladores: Fernando Carbajal, Carla Carrizo, Mariela Coletta, Marcela Coli, Pablo Juliano, Facundo Manes, Danya Tavela y Martín Tetaz. En Bienes Personales todos ellos, excepto Tetaz, volvieron a votar en contra.

Se trata de diputados ligados a Manes y a Evolución, el sector de Martín Lousteau. Son dos dirigentes que, de cara a 2025, imaginan una tercera vía junto a otros referentes desilusionados del PRO y el peronismo "racional".

fue el tema más ríspido para todos y las divisiones atravesaron las bancadas. Pero aunque el Gobierno aducía que tenía muy justos los números, terminó sacando una diferencia mayor que en la votación de abril, cuando había conseguido 132 votos afirmativos. Esta vez la modificación al tributo se aprobó con 136 votos a favor.

Ganancias también provocó una fuga en el bloque PRO, el más cercano a los libertarios: la chubutense Ana Clara Romero votó en contra. También lo hicieron otros aliados, como Osvaldo Llancafilo del Movimiento Popular Neuquino y el rionegrino Agustín Domingo de Innovación Federal.

Fueron clave, para suplantar las bajas de los bloques aliados, los apoyos de los peronistas del gobernador de Catamarca Raúl Jalil, que se desmarcaron del bloque kirchnerista. Los diputados catamarqueños de Unión por la Patria aportaron tres votos y 1 a abstención. La vez pasada habían dado solo uno a favor y tres abstenciones.

El día que la oposición le dio media sanción a la recomposición de jubilaciones, el kirchnerismo quiso avanzar también con la aprobación de una actualización del presupuesto para universidades y del Fondo de Incentivo Docente (FO-NID). Pero el radicalismo-que tampoco quiso quedar pegado al kirchnerismo- pateó la definición y pidió una sesión especial para el 3 de julio.

### Las internas siguen frente a la discusión por el financiamiento educativo

Ahora hay un grupo que sostiene que habría que bajarla. Incluso señalan que tienen que hablar con los gobernadores porque en medio de la negociación por Ganancias hubo un pedido del Ejecutivo para que ese tema quedara para más adelante.

Otros en cambio, no quieren dar marcha atrás aunque reconocen que no hubo avances en los acuerdos para poder aprobar un proyecto de consenso.

Salvo el bloque de Izquierda-que votó en contra de todo- el resto las bancadas tuvieron fugas o fisuras en alguno de los temas, incluso La Libertad Avanza.

El artículo 111 del Paquete Fiscal logró lo impensado: que un diputado del PRO y un libertario votaran en conjunto con toda la bancada kirchnerista.

Se trata de dos fueginos: Héctor Stefani (PRO) y Santiago Pauli (LLA), que votaron en contra de ese punto porque obligaba al Poder Ejecutivo a revisar y recortar los regímenes especiales, como el de Tierra del Fuego.

Fue el único artículo de la sesión que se cayó porque necesitaba dos Tal como se esperaba, Ganancias 🛮 tercios para quedar avalado. 🖿

Mercedes-Benz Argentina S.A.U informa a los propietarios de determinadas unidades Clase E, GLE y GLS con números finales de chasis no correlativos entre 085555 y 876604, que durante los periódicos controles de calidad, hemos detectado que el punto de masa de 48 V de su vehículo lamentablemente podría no estar bien fijado. En tal caso podría elevarse la resistencia eléctrica de paso en este punto de unión. Como consecuencia podría aumentar la temperatura debido a las mayores corrientes eléctricas que pueden pasar por esta unión. En este contexto, no puede descartarse por completo un peligro de incendio. Además, si fallara la red de abordo de 48 V debido a las circunstancias anteriores, no se puede descartar un efecto en las emisiones de gases de escape.

Por este motivo, en el marco de una llamada de vehículos al taller, vamos a comprobar como medida preventiva la unión roscada del punto de masa en su vehículo y, en caso necesario, realizaremos la reparación necesaria. El trabajo no demandará gasto alguno para el cliente y será coordinado para causar las menores molestias.

Solicitamos contactarse a la brevedad con el área de Servicio del Concesionario Oficial y/o Taller Autorizado Mercedes-Benz de su preferencia a efectos de acordar un turno para realizar el trabajo.

Ante cualquier consulta comunicarse con nuestro Centro de Atención al Cliente al 0800 666 2369 (opción 1) de lunes a viernes de 08 a 20 hs.















**VINO COSECHA TARDÍA** Clásicos • x 750 ml xlt:\$2.787,00



\$7872 \$67499

HARINA MORIXE 0000 • x 1 kg x kg: \$ 674,99



\$2.79999

**ARROZ GALLO ORO** Parboil • x 1 kg x kg: \$ 2.799,99



\$649<sup>99</sup>



**ARVEJAS LA CAMPAGNOLA** x 300 gr x kg: \$ 2.166,63



\$1.229<sup>99</sup>

JUGO LISTO BAGGIO Variedad • x 1 lt xlt:\$1.229,99



幽

Morixe

\$3.459<sup>99</sup> \$2.04499

> **MERMELADA BC** Variedad • x 390 gr x kg: \$ 5.243,56



\$1.02717 \$89999

**GALLETITAS DESFILE** Surtido • x 400 gr x kg: \$ 2.249,97



\$2.206<sup>51</sup> \$1.849<sup>99</sup>

CEREALES KELLOG'S Zucaritas • x 240 gr x kg: \$7.708,31



\$5.37999



**QUESO** LOS 4 HERMANOS

Cremoso • x kg

x kg: \$ 5.379,99



\$5.304<sup>99</sup> \$4.99999

FIAMBRE COCIDO ARO Pata de Cerdo • x kg x kg: \$ 4.999,99



\$54999





\$3.793<sup>47</sup> \$2.99999

PAPAS MC CAIN Tradicional • x 700 gr x kg: \$ 4.285,70

\$2.902<sup>16</sup>

\$2.09999





\$16.663<sup>63</sup> \$9.99999





\$5.79347

\$4.19999 **SUAVIZANTE VÍVERE** Clásico / Violetas y flores blancas

xlt:\$\$1.399,99



\$39.894<sup>99</sup>

\$31.999<sup>99</sup>

**ALIMENTO DE PERRO DOG CHOW** Adultos • x 15 + 2 kg

x kg: \$ 1.882,35



Medios de pago



VISA





x3lt











14 El País



Grupo terrorista. Hamas atacó Israel el 7 de octubre de 2023 y se inició una guerra aún abierta.

# El Gobierno declararía ahora a Hamas como grupo terrorista

Lo haría antes del 30 aniversario del atentado contra la AMIA, que se recordará el 18 de julio en varios actos.

Natasha Niebieskikwiat natashan@clarin.com El Gobierno allana el terreno para establecer en la legislación argentina a Hamas como una organización terrorista, y podría tomar esa

determinación en el marco del 30 aniversario del atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia, 85 muertos), que se

### cumplen el próximo 18 de julio.

Un día antes de esa fecha, el Consejo Judío Latinoamericano y la Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina (DAIA) abrirán en el Hilton Hotel una cumbre antiterrorista que reunirá a 200 representantes y en la que participarán los presidentes Javier Milei, Luis Lacalle Pou, de Uruguay, y Santiago Peña, de Paraguay.

A través de la publicación del decreto 496/2024 sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo en el Boletín Oficial el pasado 6 de junio, el Gobierno dejó establecida la posibilidad de que también los órganos del Poder Ejecutivo Nacional dictaminen cuándo un grupo es considerado un peligro para la seguridad del Estado y cuáles serán considerados terroristas.

El nuevo decreto modifica artículos del anterior decreto 918/12 sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo y trabaja sobre la creación del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) dentro del cual el gobierno de Mauricio Macri incoporó en 2019 a la milicia shiita Hezbollah considerándola por primera vez como grupo terrorista para la Argentina.

Ahora, en el decreto que servirá de base a Milei para hacer de Hamas -y eventualmente a la Yihad Islámica-grupo terrorista para los registros argentinos, tal como le prometió a la colectividad judía de este país y al Estado de Israel con el que el Presidente tiene una enorme afinidad y alianza politica especial, hay que fijar atención especial en el inciso Di del artículo 5 que modifica el 25 del decreto 918/12 en lo que hace a la información que puede y debe inscribirse

### en el RePET.

El cambio está en el inciso d) i. del nuevo decreto que dice que se podrá inscribir en el RePET a "Toda persona humana, jurídica o entidad sobre la cual el Ministerio de Seguridad (que comanda Patricia Bullrich) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (que lleva adelante Diana Mondino), en el marco de sus funciones, investigaciones o reportes, tuvieran motivos fundados para sospechar que se encuentra vinculada a una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional". Es decir, que estos ministerio podrán incorporar al grupo que con cierto sustento legal, juridico y politico consideren terrorista.

### Milei se basaría en el decreto 496 sobre lavado de dinero

Se esperaba que anunciara la incorporación de Hamas al listado de grupos terroristas, primero antes de su viaje a Israel, en febrero pasado. Y antes del aniversario del atentado a la Embajada. Sin embargo no lo hizo aunque siempre proclamó a Hamas como tal.

En su gobierno argumentaron entonces, por un lado, la falta de actividades de Hamas en esta región, la protección de los rehenes argentinos. Pero entonces como ahora, otros sectores dicen que lo importante es dar una señal. Ahora, la duda es si el decreto 496/2024 es la base para un anuncio inminente a propósito del aniversario del atentado a la AMIA o para tenerlo en carpeta para la decisión que tome el Presidente en algún otro momento.

# Pulseada en la causa AMIA entre la AFI y el fiscal por otros informes secretos

### **Daniel Santoro**

dsantoro@clarin.com

El fiscal de la UFI AMIA, Sebastián Basso, rechazó el pedido de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del gobierno de Javier Milei de negarle el acceso a su base de datos sobre el atentado a la AMIA de 1994, en una pelea que tiene como fondo el nivel de secreto que debe manejar una agencia de inteligencia en un caso de terrorismo internacional.

La pelea por esa base de datos secretos se conoce unas semanas después de que el juez federal Ariel Lijo **desclasificó un informe de la SIDE** (la antecesora de la AFI) sobre el ataque terrorista de 1994 que deió 85 muertos. Se trata del llamado "Informe Toma" que **Clarín** reveló la semana pasada.

La titular de Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune (APEMIA), Laura Ginsberg, viene haciendo en la causa AMIA el mismo reclamo.

En una entrevista con Clarín, el ex titular de la SIDE Miguel Angel Toma, también opinó a favor de darle acceso a toda la información de la AFI sobre la AMIA al fiscal Basso con las reservas del caso, como "nosotros hicimos con el fiscal Alberto Nisman". Es decir, accediendo a la información sin hacerla pública o entregarla a las partes testeando nombres de informantes o agencias extranjeras que colaboran desde hace 30 años con la causa.

el ataque terrorista de 1994 que dejó 85 muertos. Se trata del llamado requirió a la AFI "que **arbitre** la forlas distintas áreas e inmuebles de

ma en que el Área de Análisis de la U.F.I. A.M.I.A. tenga acceso a la base de datos de la Agencia, en relación a las necesidades del tratamiento y análisis de la documentación que le fue transferida". Además, el juez adelantó que hará una inspección ocular a los archivos de la AFI sobre el caso AMIA que se encuentran en una oficina del Pasaje Barolo que, hasta ahora, no concretó. Las querellas habían denunciado que se encontraban en mal estado.

Pero la agencia de inteligencia que ahora dirige Darío Neiffertconsideró "abstracto y de imposible cumplimiento" lo ordenado por el magistrado, porque, digo, "ya entregó a la UFI AMIA la totalidad de la documentación y demás materiales desclasificados existentes en las distintas áreas e inmuebles de esa agencia".

Además, la AFI afirmó que **no exis- te** "una base de datos específica a este tema en poder de este organismo",
y que, para el caso de franquearse el
acceso a la base de datos de la agencia, ello pondría **en riesgo** "las actividades de inteligencia, el personal
afectado a las mismas, la documentación y los bancos de datos del organismo de inteligencia que excedan el marco de la Causa AMIA".

Sin embargo, el fiscal Basso consideró que el planteo de la AFI "debe ser declarado inadmisible puesto que no resulta una parte legitima-

Lijo debe decidir si ordena desclasificar esos datos da en la causa y de allí que carece en absoluto de capacidad recursival".

Basso recordó que desde "la creación de la Unidad Especial de Investigación AMIA del Ministerio de Justicia, y los sucesivos decretos de desclasificación, de transparentar la actuación del Estado en la investigación del caso AMIA".

En segundo lugar, porque "la solución que adoptó el Sr. Juez **lejos es**tá de introducirse indebidamente en la base de datos con información sensible y secreta que nada tiene que ver con una reconstrucción histórica del caso AMIA".

En definitiva, como se discute sobre el principio general de libertad de información, "el Estado deberá justificar en cada caso en particular cuál es el motivo—por ejemplo, de seguridad nacional— que justifique la reserva de la información y su clasificación de acuerdo a la ley de inteligencia". En definitiva, "la AFI no se encuentra legitimada como parte en el proceso y de allí que su planteo resulta inadmisible", dijo.

# El chavismo acusó de "terrorismo" a dos asilados en la Embajada argentina

La increíble acusación la hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, cercano a Maduro.

### Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista y hoy al frente del comando de campaña electoral de Nicolás Maduro denunció este jueves que los asilados venezolanos en la embajada Argentina en Caracas, están planeando desde la sede diplomática "actos criminales" y "terroristas".

Fue en el marco de una conferencia de prensa en la que Rodriguez acusó duramente a dos de los seis disidentes que en marzo pasado entraron primero como huéspedes de la embajada argentina en la capital venezolana y luego fueron asi- tti, diplomático de carrera. "Es un lados por el gobierno de Javier Mi-

lei. Los seis entraron a la sede cuando fueron acusados por delitos de conspiración y traición a la patria por la Fiscalía controlada por el chavismo. Y esta solicitó órdenes de captura en contra de este grupo que constituye parte del núcleo de colaboradores de María Corina Machado, quien era favorita para las elecciones pero fue proscrita por el chavismo.

Ahora Rodriguez apuntó contra Magalli Meda, y contra Humberto Villalobos, coordinador electoral del partido Vente Venezuela (VV), dos de los seis asilados en la sede diplomática, que está a cargo del encargado de negocios de la Argentina en Caracas, Andrés Mangiaroplan para apostar motorizados en



Dictador de Venezuela. Maduro

los megacentros de votación, sobre todo en los que ellos tienen mayor caudal electoral, ellos van a generar desorden en sus centros de votación, y van a tratar de generar actos vandálicos, actos criminales contra personas en los centros de votación de sectores populares (en los que el chavismo presume mayor respaldo)", denunció el jerarca chavista sin mostrar pruebas pero prometiendo hacerlo pronto.

De esa manera hizo referencia a las elecciones presidenciales que finalmente Maduro aceptó realizar el 28 de julio, pero en las que intentará re-reelegirse y sobre las que intenta poner reparos de todo tipo. Maduro denunció conspiraciones en su contra y en contra de miembros de su círculo íntimo más supuestas maniobras de complot para atacar instalaciones civiles y militares del país.

Los seis opositores asilados por la Argentina son parte del equipo de campaña de la principal alianza opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Además de Meda y Villalobos, están Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Omar González y Fernando Martínez Mottola.

Las acusaciones de Rodriguez son graves y peligrosas si se tiene en cuenta el asalto del gobierno de Daniel Noboa a la embajada de México, de donde se llevaron violen-

tamente al ex presidente ecuatoriano Jorge Glas, acusado de corrupción por su país y con asilo por parte de Andres Manuel López Obrador.

Sin embargo, Rodríguez dio a entender que no actuarían como los ecuatorianos pero prometió que en los próximos días presentará a los observadores electorales de los comicios lo que llamó "las pruebas de lo que están haciendo desde la Embajada de Argentina en Venezuela".

Rodriguez no mostró nada ahora pero basa sus acusaciones en que los asilados y refugiados no pueden hacer política mientras estén protegidos por otro país de la persecución que afirman sufrir.

Esta semana, el director de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina, Christian Machuca, recibió de los miembros de la diáspora venezolana, una serie de denuncias sobre los atropellos cometidos por la dictadura.

"Durante el primer semestre de este año el régimen ha detenido arbitrariamente a medio centenar de personas, la mayoría activistas vinculados a la campaña de Edmundo González y María Corina Machado, pero también hay ciudadanos comunes por dar transporte o vender comida a la líder opositora", denunció el vicepresidente de Alianza por Venezuela, Charbel Najm.■





RESOL. APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN: EX-2020-31924549 -APN - DNGYFU#MECCYT









OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 01/07/2024 AL 07/07/2024 Ó HASTA AGOTAR STOCK DE 15.500 UNIDADES LO QUE OCURRA PRIMERO. REVISTA + GUÍA ESCOLAR + NAIPES DE MAGIA A \$2.000. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$300. (\*) ORIGEN ARGENTINA. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT: 30-50012415-2 PIEDRAS 1743, C.A.B.A.

CLARIN - SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2024

# Dictaminan contra el cese de la fiscal que investigó a Urribarri

El procurador general de la Nación consideró que en el jury contra Cecilia Goyeneche hubo "una grave violación al debido proceso". Ahora vota la Corte

### **Daniel Santoro**

dsantoro@clarin.com

El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó ayer que la polémica destitución de la fiscal Cecilia Goyeneche en Entre Ríos fue "una grave violación al debido proceso" que garantiza la Constitución Nacional.

Ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá decidir si acepta el dictamen de Casal para que se anule la destitución de la fiscal que inició la causa por la cual el ex gobernador K de esa provincia Sergio Urribarri fue condenado a 8 años de cárcel en un caso de corrupción.

Entre los hechos cuestionados a Urribarri, se dio por probado un esquema de retornos en cada operación financiada por el Estado provincial, o las contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización del encuentro de presidentes del Mercosur que se realizó en Paraná en 2014. Urribarri fue embajador de Alberto Fernández en Israel.

De apoyar la Corte, el dictamen el jefe de los fiscales el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había convalidado el polémico proceso de destitución realizado en un contexto de presiones del kirchnerismo entrerriano, **deberá emitir un nuevo fallo.** 

Una de las faltas del proceso entrerriano fue que Goyeneche fue desplazada de su cargo como Procuradora Adjunta de la provincia por un jury en el que no intervino el Ministerio Público Fiscal (MPF) como acusador, tal como establece la ley.

Para el enjuiciamiento de Goyeneche, ocurrido hace poco más de dos años, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) aceptó un "fiscal ad hoc", algo no previsto en la legislación, con el argumento de que nadie del MPF de la provincia actuaría con imparcialidad, informó la revista Análisis. Goyeneche fue enjuiciada y desplazada, con aval judicial del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Pero esa cuestión generó un reclamo de la ex Procuradora Adjunta entrerriana ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, tras el dictamen de Casal, está en condiciones de decidir.

En su dictamen Casal, consideró que el Superior Tribunal entrerriano debería emitir un nuevo fallo al respecto, y sostuvo que haber desplazado al Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia como órgano acusador en el jury, **es cau-**



Ex fiscal anticorrupción de Entre Ríos. Cecilia Goyenche.

### LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN

### Denuncian ante el juez al ex número dos de Seguridad

El titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Meli, formuló una denuncia penal ante el juez federal Daniel Rafecas contra el ex secretario de Seguridad de la Nación Vicente Ventura Barreiro por

supuestamente haber tratado de interferir en una licitación para la compra de alimentos destinados a las cárceles federales. Ventura Barreiro fue destituido por la ministra de Seguridad Bullrich.

sal de nulidad de todo lo actuado y una "grave violación al debido proceso". El jury por mayoría había votado la destitución porque la fiscal no se había apartado a tiempo en una causa en que su esposo era conocido de un imputado. Goyeneche al principio de esa causa no se excusó pero más tarde se retiró del expediente. Y consideró "que resultan admisibles los agravios de la recurrente tendientes a demostrar la arbitrariedad del pronunciamiento sobre la base de que el órgano 'acusador' no estaba debidamente conformado al haber sido desplazados todos los integrantes del Ministerio Público y designado un fiscal ad hoc proveniente de la lista de conjueces conformada con el fin de desempeñarse en el Superior Tribunal". Y agregó que "pese a los extensos argumentos expuestos para justificar lo decidido acerca de este punto, la sentencia no logra fundar adecuadamente el motivo por el cual considera que fue legítimo el apartamiento del Procurador General y del Ministerio Público Fiscal en su totalidad, cuando el legislador atribuyó expresamente a dicho órgano la función de acusar en el proceso de jury que tramita ante el jury". "Tampoco encuentra sustento jurídico alguno, a mi modo de ver, la creación pretoriana de convocar a un abogado de la matrícula que forme parte de la lista de conjueces ante un supuesto 'vacío normativo", resaltó.

Casal entendió que "la sentencia apelada, en cuanto convalida la decisión del jury de desplazar al órgano legalmente instituido para formular la acusación contra la ex fiscal, apartándose así de las normas, importa una grave violación a la garantía del debido proceso en los términos del art. 18 de la Constitución Nacional".

### **SUCESIONES COMPRO**

en C.A.B.A., Parte indivisa, falta de Papeles, usurpadas e Inhibidas sucesiones@sanchezibarra.com PUBLIQUE AQUI
11 6674-1899
NOTABLES-CLASIFICADOS-LEGALES-FUNEBRES



Mantenete informado todo el día en

clarin.com

# Sumate a #LaVozDeLaELA

www.fundacionestebanbullrich.org



18 El País

# Milei atacó a FOPEA y escala la pelea contra los periodistas

Dijo que le daba "vergüenza" la entidad que defiende a los periodistas y que fue atacada en las redes sociales.

### Alejandro Alfie

aalfie@clarin.com

El presidente Javier Milei **atacó** al Foro de Periodismo Argentino (FO-PEA), en una escalada de agresiones que provocó el gobierno durante los últimos días contra esa entidad que defiende el trabajo de los periodistas profesionales.

Los ataques fueron provocados porque FOPEA alertó sobre la matrícula obligatoria que pretendía implementar esta semana el Ministerio de Capital Humano y, además, porque no repudió en forma inmediata una agresión contra un youtuber libertario en una protesta frente al Congreso contra la Ley Bases. Pero los problemas entre el gobierno y la prensa están escalando peligrosamente desde que asumió Milei. Al cumplirse los primeros 100 días de gobierno, FOPEA advirtió que el 40% de los ataques

contra periodistas provenían de Milei y sus funcionarios; mientras que el mes pasado la Academia Nacional de Periodismo publicó una solicitada de una página en los principales diarios del país, donde sostuvo que en la Argentina "periodistas y medios periodísticos están siendo acosados, insultados y difamados desde la cima del poder".

"FOPEA ES UNA VERGÜENZA", escribió ayer Milei en sus redes sociales. Y agregó, en otro tuit: "Prefiero UN MILLÓN de veces tener la credibilidad de la gente que la de los CHORROS del 'periodismo profesional".

El presidente hizo esa declaración, que posteó junto con una entrevista de Marcelo Longobardi a Paula Moreno, en Radio Rivadavia, que citó el portal ElCanciller, bajo el título "Trabajamos en el periodismo profesional": Paula Moreno, presidenta de FOPEA, señaló que no rechazaron la agresión a Mariano Pérez, el periodista libertario, porque "se define como militante".

Allí Paula Moreno planteó que la entidad que preside trabaja por "el periodismo profesional", mientras que "el chico agredido se define como militante de Milei" y que eso no define a un periodista, "sino también el rigor profesional y el ejercicio del periodismo".

Es que el youtuber libertario Mariano Pérez y su camarógrafo fueron agredidos este jueves frente al Congreso, mientras cubrían una protesta de movimientos sociales y organizaciones de izquierda contra la Ley Bases. El Gobierno, a través de miles de trolls libertarios, pretendió ese mismo día que FO-PEA condenara dicha agresión y lanzó un ataque de milicias digitales contra la entidad por no solidarizarse con el youtuber libertario, que incluyó la difusión de un supuesto chat sobre ese tema entre miembros de FOPEA.
■

# ADEPA advierte por posibles restricciones a la libertad de expresión

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) advirtió sobre varios episodios que merecen la atención en relación a restricciones a la libertad de expresión, que analizó su Consejo Ejecutivo en la reunión mensual de la entidad.

"Respecto del anuncio público, luego corregido y en principio descartado, que realizara el Ministerio de Capital Humano de la Nación a través de su cuenta en X, sobre la exigencia de una supuesta matrícula para ejercer el periodismo, hay que recordar que dicho requerimiento violenta el artículo 14 de la Constitución Nacional, que reconoce a todos los ciudadanos, sin condición ni limitación alguna, el derecho a publicar sus ideas por la prensa", sostuvo en un comunicado ADE-PA. Y agregó: "Hubiera llamado la atención, además, que en un gobierno que predica la libertad y la desregulación como banderas se hubiera querido revivir una norma totalmente anacrónica y perimida".

Otras de las cuestiones abordadas por el Consejo Ejecutivo de ADEPA son "las dificultades o las demoras que enfrentan diversos medios periodísticos de nuestro país para que sus profesionales obtengan o renueven sus acreditaciones en las salas de Prensa de Casa Rosada y otras dependencias estatales". Por ejemplo, no le renovaron todavía la acreditación a la periodista de la radio FM Jai, Silvia Mercado, y hace más de 20 días que no puede hacer preguntas en las conferencias de prensa. ADEPA destacó que "el trabajo de los periodistas acreditados está ligado a un derecho ciudadano inherente al régimen democrático, como es el acceso a la información pública.

Para los poderes del Estado, se trata de la obligación constitucional de permitir su ejercicio de manera amplia y oportuna, sin discriminaciones ni represalias. ADEPA espera que se resuelvan estas situaciones". ■















Congreso Aapresid, el lugar donde se escribe el futuro del Agro

TODO ESTÁ CONECTADO



7, 8 y 9 de agosto de 2024 La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires















































PATROCINIOS B



















































**VALLEY** 



























PATROCINIOS C







20 El País CLARIN - SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2024

# La actividad económica sumó seis meses seguidos en caída: 1,7% en abril

Respecto a marzo, la merma fue del 0,1%. En el primer cuatrimestre del año la contracción ya llega al 4,2%.

### Annabella Quiroga

aquiroga@clarin.com

En abril el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una caída de 1,7% en la comparación interanual y de 0,1% respecto a marzo en la medición desestacionalizada, según informó el Indec. El indicador acumula en el primer cuatrimestre una caída del 4,2% en comparación al mismo periodo del año anterior. Para todo el año, los pronósticos de los economistas esperan una caída de 3,5%.

Con relación a igual mes de 2023, siete sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en abril, entre los que se destacan Pesca (con un alza interanual del

197,1%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un repunte del 70,3%.

El agro fue el rubro de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguido por Explotación de minas y canteras, con una suba de 9.4%.

Por su parte, ocho sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Construcción (-24,8%) e Industria manufacturera (-15,7%). Eugenio Marí, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso, marca que "el dato del EMAE de abril nos muestra que en dicho mes la actividad estuvo tocando su piso. Hay dos datos; la caída mensual sin estacionalidad de abril fue del 0,1%, y se corrigió al alza el dato



Positivo. El agro atenuó el bajón

de marzo, de una caída originalmente informada del 1.4% a una del 1,0%. El dato apenas negativo de abril, y la corrección para moderar la baja de marzo nos marcan un amesetamiento en el nivel de actividad, propio de una economía que busca su piso".

Según Marí, "varios indicadores que venían con caídas en los meses anteriores también empezaron a torcer su tendencia en abril y mayo. Por ejemplo, el Índice de Producción Industrial aumentó un 1,8% mensual en abril, y el indicador de la construcción lo hizo en 1,7%. También se registró un incremento real en el índice de salarios medido por INDEC, que aumentó un 10,8% en el cuarto mes del año contra un IPC del 8.8%".

Sin embargo, el economista advirtió que "se lejos se está de una recuperación generalizada. La aprobación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal en el Congreso abren la puerta a que el gobierno pueda acelerar la unificación cambiaria v el desarme de los controles de cambios, que en este momento son el principal freno al ingreso de capitales y de inversiones. A partir de estas reformas se podrá apostar a que la economía entre en una recuperación más clara en el segundo semestre".

Desde la consultora ACM agregan que "continúa la tendencia des-

cendente observada en el último trimestre de 2023 y acumulando seis meses consecutivos de disminución en términos interanuales. En sintonía con lo que vienen siendo los últimos meses, las caídas más pronunciadas se observan en sectores ligados al consumo interno, como son la construcción, la industria manufacturera o el comercio. Por contraste, sectores de mayor competitividad continúan evidenciando un dinamismo superior, mitigando, en parte, la contracción de la actividad económica. Este es el caso de la agricultura y la minería, que continúan registrando variaciones positivas".

"El rebote en la actividad económica todavía no se hace presente, aunque se puede observar una marcada desaceleración de la caída en comparación a los meses anteriores", agrega ACM.

"Hacia delante, se espera que se mantenga la dinámica experimentada hasta ahora: sectores orientados al mercado interno todavía en terreno negativo, que son parcialmente compensados por sectores con capacidad exportadora, como es el caso de la minería y el sector agrícola. Este último sector posee una elevada estacionalidad en el segundo trimestre, por lo que resta por ver si será suficiente para logrará revertir lo registrado en la actividad en general".

## RENOVÁ TU HOGAR CON 365





-25%

LOS MIÉRCOLES, CON 365 PLUS

**EN TIENDA ONLINE Y SUCURSALES** 

-20% con 365 Clásica.

365.com.ar

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |





NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MAS INFORMACION SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCION, BENEFICIOS, TERMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMA AL 0810.333.0365. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.



No se requieren originales en papel. Se deberán subir digitalmente a https://premioclarinnovela.clarin.com/

### CIERRE DE INSCRIPCIONES: 30.07.2024

Un prestigioso jurado elegirá la novela ganadora, cuyo autor recibirá la suma de \$5.000.000 y la publicación de su obra.



Samanta Schweblin



**Mariana Enriquez** 



**Alberto Fuguet** 

Consultas a novela@clarin.com

Bases y condiciones en facebook.com/premioclarinnovela









22 El País

# Se achica la clase media: pobres y "vulnerables" ya son mayoría

La situación social en la Ciudad de Buenos Aires, reconfigurada por la crisis y la caída de los ingresos. Hay más de un millón de pobres. Son datos oficiales.

### Ismael Bermúdez

ibermudez@clarin.com

En los primeros tres meses de este año volvió a dispararse la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires, que se nutrió del retroceso de la clase media. La pobreza sumó 1.083.000 personas versus los 928.000 del cuarto trimestre de 2023. Son 155.000 nuevos pobres, que en buena parte provinieron de la clase media que se redujo en 100.000 personas.

En tanto, la pobreza infantil alcanzó al 44% de los menores de 17 años (301.000). Un año atrás, el 37,4% de los niños, niñas y adolescentes (0-17 años) residían en hogares en condición de pobreza.

De acuerdo al Informe de la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, la pobreza alcanzó al 35,1% versus un 30,1 de fines de 2023, con una caída muy fuerte de la clase media que se redujo del 40,7% al 37,4%.

El empobrecimiento de la clase media porteña ha sido una constante en los últimos años. La clase media cae casi 18 puntos porcentuales respecto de su mejor registro, que fue el tercer trimestre de 2017. Entonces totalizaba 1.691.000 personas, mientras en el primer trimestre de 2024 bajaron a 1.254.000. En 2015, cuando comenzó la serie estadística, la clase media llegaba al 51,9% y ahora al 37,4%.

En tanto, la indigencia alcanzó al 15,3 % de las personas (472.000



Un mapa distinto. Los cambios socioeconómicos fueron relevados por gobierno porteño.

personas) cuando en el cuarto trimestre de 2023 fue del 12,2%. La indigencia **casi duplica** su incidencia respecto al mismo periodo del año anterior, tanto en hogares (10,8% vs. 5,5%) como en personas (15,3% vs. 8,4%).

"La pobreza -y en particular la indigencia- alcanzan las incidencias más altas de la serie iniciada en 2015 para un primer trimestre. En un contexto de reducción de las tasas de actividad y de empleo, la expansión de los ingresos laborales y no laborales no resultó suficiente para compensar los aumentos de precios. En consecuencia, las condiciones de vida de los hogares de la Ciudad se deterioraron en forma generalizada, afectando el acceso a las canastas básicas y reduciéndose el peso de los sectores medios y acomodados", señala el Informe porteño.

A su vez, "los hogares en condición de pobreza junto con los que están en situación vulnerable conforman el agregado de hogares en condición de vulnerabilidad, que en el período representan 41,7% del total. Allí reside el 46,4% de la población de la Ciudad". Así hay más pobres y vulnerables que clase media.

La caída en el bienestar también se observa en los sectores medios. Unos 155.000 hogares y unas 364.000 personas que estaban en este estrato un año atrás descienden en la pirámide de ingresos (una disminución de casi 12 puntos).

El Informe detalla que algunos

grupos resultan más impactados por la pobreza que otros.

Los hogares encabezados por mujeres (donde la incidencia de la pobreza es de 34,4%, frente a 26,2% con jefe varón).

Los hogares encabezados por una persona desocupada (1,7 veces más alta que la incidencia del total), o por una ocupada en servicio doméstico (75%).

También a los hogares que están ubicados en la zona sur y a los que tienen niños y niñas de menos de 14 años, estos últimos con incidencias de la pobreza y de la indigencia crecientes con el número de niños y niñas en el hogar.

Los hogares con presencia de adultos mayores que están en situación de pobreza se ubican en 30%, un valor cercano al del total de población.

Los hogares en situación vulnerable representan el 11,4% (154.000 hogares) y en ellos vive el 11,3% de la población (349.000 personas). Sumados al conjunto de hogares en condición de pobreza conforman los hogares en vulnerabilidad, que ascienden a 41,8% (unos 565.000 hogares), en los que habita el 46,4% de la población (unas 1.432.000 personas). En el último año, este agregado de población se expande desde 31,9%.

### Los sectores medios se achicaron del 40,7% al 37,4% del total de habitantes porteños

Los sectores medios asociados a la "clase media" representan la categoría de mayor magnitud: 41,4% de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires y 37,4% de la población (unos 561.000 hogares y 1.154.000 personas, respectivamente) y su participación se contrajo 11,7 puntos en hogares y 11,8 puntos en población en el último año. Estas incidencias son las más bajas de la serie histórica iniciada en 2015. ■



# EN LA MESA DE MIRTHA SE HABLA DE TODO



El País 24 CLARIN - SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2024

### Principales indicadores



**DOLAR CCL** Contado con liqui, Bolsa de Comercio 1.456

**RIESGO PAÍS** Indice EMBI, en puntos básicos



MERVAL US\$ Bolsa de Buenos Aires



DOW JONES Bolsa de Nueva York



PETROLEO WTI, en dólares por barril



Chicago, en dólares pór tonelada

### **EL DOLAR CRECIÓ 15% CONTRA EL REAL EN SEIS MESES**

El dólar en Brasil cerró el primer semestre de 2024 con un aumento del 15,7%, cotizado a 5,58 reales, el mayor valor desde el 10 de enero de 2022.

La moneda estadounidense avanzó ayer 1,46%, en la jornada del mes. En el acumulado de junio, el avance del dólar fue de 6,46%.

# En un día, el valor de Nike se desplomó US\$ 23.000 millones

Las acciones de la mayor empresa de indumentaria deportiva del mundo se precipitó un 20%. Es la peor baja de acciones en 23 años. Los motivos.



Golpeada. Nike apostó a sus locales propios, una estrategia que no le dio resultado. Foto Bloomberg

Las acciones de Nike se hundieron este viernes después de que las perspectivas para todo el año de la empresa de zapatillas no cumplieran las expectativas, avivando las preocupaciones de los inversores sobre la disminución de la demanda y la competencia de las nuevas On y Hoka, así como de su tradicional rival Adidas.

La mayor empresa de ropa deportiva del mundo prevé un descenso de los ingresos de un dígito en el actual ejercicio fiscal, que comenzó este mes. Los analistas esperaban un crecimiento de alrededor del 2% este año, según las estimaciones recopiladas por Bloomberg.

Las acciones cayeron hasta un 20%, la mayor baja de Nike desde 2001. A la mañana, el derrumbe había aniquilado cerca de 23.000 millones de dólares en valor de merun 17% en los últimos 12 meses.

Otros fabricantes de artículos deportivos, como JD Sports Fashion y Puma se vieron arrastrados a la baja. Adidas subió a primera hora del viernes en Fráncfort, pero la acción borró más tarde la ganancia.

Después de años de dominio, Nike está luchando por encontrar otro éxito que reemplace las zapatillas más vendidas, como las Air Force 1 y las Dunk.

El empeoramiento de los resultados aumenta la presión sobre el CEO, John Donahoe. El ejecutivo ha recurrido a despidos y otras medidas de ajuste después de que una iniciativa para dar prioridad a los canales de venta propios de Nike no produjera los niveles prometidos de beneficios y crecimiento.

En los últimos años, Nike también redujo su dependencia de los comercios minoristas, que a su vez cado. Las acciones ya habían caído han empezado a impulsar marcas Chuck Taylor, fue la más rezagada, productos en lugar del escenario onam Goyal. ■

rivales. La oleada de competencia de marcas más recientes, como On Holdingy Hoka, de Deckers Outdoor, empujó a Nike a prometer que daría prioridad a los deportes, los nuevos productos y los socios mayoristas.

La trayectoria contrasta con la de Adidas, cuyo nuevo CEO, Bjorn Gulden, volvió a apostar por los comercios minoristas y aceleró la introducción de nuevos productos, como la zapatilla retro Samba, que se ha convertido en un éxito y ha impulsado una nueva era de crecimiento. También ha afinado el enfoque de la empresa en el rendimiento atlético.

Los ingresos de Nike en el cuarto trimestre cayeron un 1,7%, hasta 12.600 millones de dólares, por debajo de la media de las estimaciones de los analistas. La filial Converse, conocida por sus zapatillas

ya que sus ingresos cayeron un 18% debido a las bajas ventas tanto en Norteamérica como en Europa Occidental.

Donahoe asumió el cargo de CEO de Nike en enero de 2020, tras muchos años al frente de empresas tecnológicas como ServiceNow y eBay. Antes de eso, había pasado casi dos décadas en la consultora de gestión Bain & Company, donde en 1999 se convirtió en CEO.

Algunos analistas criticaron el enfoque de liderazgo de Donahoe. Sam Poser, de Williams Trading, argumentó recientemente que los actuales altos ejecutivos de Nike carecen del "instinto y experiencia que tenía el equipo anterior".

Eso dejó a Nike en una situación de modelo "de push" (empuje), dijo Poser, en la que una empresa tiene que intentar convencer a los consumidores para que compren sus

opuesto, donde la gente lucha por conseguir los zapatos y la ropa de una empresa.

Esa es una marcada diferencia con lo que Nike estuvo experimentando durante gran parte de la última década, durante la cual básicamente duplicó sus ingresos de 25 mil millones de dólares en 2013 a más de 50 mil millones de dólares en la actualidad. Si bien las ventas anuales cayeron durante el inicio de la pandemia de Covid en 2020, el crecimiento ha sido notable hasta los últimos trimestres.

Ahora, los líderes de Nike piden paciencia mientras la compañía busca acelerar el lanzamiento de nuevas franquicias en las categorías de fitness y estilo de vida en la segunda mitad de este año fiscal y luego lanzar más productos nuevos durante los próximos años.

"Un regreso a esta escala lleva tiempo", dijo el director financiero Matt Friend durante una charla con analistas. Pero advirtió que cambiar la línea de productos erosionará las ventas en el corto pla-

Los ejecutivos de Nike culparon en parte de la desaceleración a las marcas de lifestyle, incluidas Air Force 1 y Nike Dunks. Las ventas de la categoría cayeron por prime-

### La empresa busca apurar el lanzamiento de nuevos productos

ra vez desde el inicio de la pandemia, cuando se disparó la demanda de ropa informal.

Los problemas podrían provocar reducciones de dos dígitos en las expectativas de ganancias de los analistas para la compañía durante este año y el próximo, según el analista James Grzinic, de Jefferies. Además, la era en la que las reacciones bursátiles de las empresas europeas de calzado seguían a las de Nike se está desmoronando.

Adidas es ahora la marca deportiva preferida a nivel mundial por los inversores, mientras que Nike y Lululemon Athletica pierden impulso, dijo Grzinic.

La debilidad de los propios canales de venta de Nike también es motivo de preocupación, ya que el gigante de la ropa deportiva podría estar cambiando el núcleo de sus compradores, que se alejan debido a la falta de novedades", dijo el analista de Bloomberg Intelligence, Po-

El País 25 CLARIN - SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2024

### 4 de julio de 1974 • Emotiva oración fúnebre en el Congreso

Ricardo Balbín, el jefe radical, despedía a Juan Domingo Perón, el presidente muerto. Fue un legado a la clase política que, medio siglo después, aún no supo honrar el sentido de aquel mensaje.

# "Este viejo adversario despide a un amigo"



### Osvaldo Pepe

pepeosvaldo53@gmail.com

En un clima solemne, con aire a congoja de multitudes, Ricardo Balbín, jefe entonces de la Unión Cívica Radical, con un andar apaciguado, como si fuese una estampa de tiempos idos, se pararía frente al micrófono, ante el cuerpo yacente de Juan Domingo Perón, muerto tres días antes, con los atributos de teniente general del Ejército de la Nación sobre el féretro envuelto por la Bandera argentina. Con una de sus manos en el bolsillo, en pose de a ratos displicente, Balbín comenzaría a desplegar una gestualidad de excelencia, entre palabras y silencios, para alcanzar él también, allí mismo, otra dimensión histórica, mucho más potente aún de la que había construido en más de 30 años de trayectoria política.

La escena de las imponentes exequias de quien había sido tres veces presidente constitucional de los argentinos, vista hoy, medio siglo después, asoma en los videos de época como uno de los grandes momentos de la vida institucional argentina. Era 4 de julio y era 1974. El país recién empezaba a digerir el luto por una de sus figuras más representativas de la segunda mitad del siglo XX. Todo ocurría en el Congreso de la Nación, el mismo escenario de antiguas palabras de lapidación entre peronistas y radicales, simbolizadas en las figuras de sus máximos jefes. Fue en esa despedida final, tres décadas después, que Balbín dejaría ideas y conceptos para la posteridad, pero un solo párrafo, breve, preciso, imposible de embellecer, ingresaría como un mensaje para los tiempos al panteón de la historia por su doble sentido, metafórico y emocional: "Este viejo adversario, despide a un amigo."

Aquel día, efectivamente, el jefe radical le daría a su florida palabra un destino de bronce. Y diría cosas como éstas:

\* "Vengo a despedir los restos del señor presidente de la República de los argentinos, que también con su presencia puso el sello a esta ambición nacional del encuentro definitivo, en una conciencia nueva que nos pusiera a todos en la tarea desinteresada de servir la causa común de los argentinos."

\* "No sería leal, si no dijera también que vengo en nombre de mis viejas luchas, que, por haber sido claras, sinceras y evidentes, permitieron en estos últimos tiempos, la des hechos, Sobre todo, si se consi-



Brillante. En su discurso de 7 minutos y 25 segundos, Balbín al micrófono supo sepultar los odios del pasado.

comprensión final, y por haber sido leal en la causa de la vieja lucha, fui recibido con confianza en la escena oficial que presidía el presidente muerto."

 "Ahí nace una relación nueva. inesperada, pero para mí fundamental, porque fue posible ahí comprender él su lucha, nosotros nuestra lucha, y a través del tiempo y las distancias andadas, conjugar los verbos comunes de la comprensión de los argentinos."

\* "Frente a los grandes muertos... frente a los grandes muertos, tenemos que olvidar todo lo que fue el error, todo cuanto en otras épocas pudo ponernos en las divergencias y en las distancias, pero cuando están los argentinos frente a un muerto ilustre, tiene que estar alejada la hipocresía y la especulación para decir en profundidad lo que sentimos y lo que queremos. Los grandes muertos dejan siempre el mensaje."

Fue una oración fúnebre para la historia. Improvisada de punta a punta. Balbín no leyó una sola línea. El discurso duró 7 minutos y 25 segundos. Y el orador diría 8 veces la palabra "muerto". Para unos pocos fue una exageración de su inconsciente, pero la mayoría sintió la turbación emocional propia de los grandera que la enemistad entre ambos se remontaba a los años 40 y 50.

Por entonces, Balbín se había vuelto un dolor de cabeza para el peronismo: de retórica encendida y coraje personal, nada lo amilanaba y eso al parecer exasperaba a Perón, centro de sus ataques cada vez más frecuentes. Jefe de la UCR y presidente del bloque parlamentario del partido, ya desde tiempo atrás había consolidado el bloque de 44 diputados opositores al oficialismo. La sesión

### En los años cincuenta, Perón había metido preso a Balbín bajo la figura de "desacato"

parlamentaria que concluyó con su desafuero arrojó un resultado previsible: 109 a 41 en contra de Balbín, quien no cuestionó la votación, pero rechazó el indulto que le ofreció Perón con la intención de mostrar un gesto "magnánimo".

La detención, sin embargo, se demoraba. Hasta que el 12 de marzo de 1950 Balbín sería apresado en La Plata, el día de elecciones a gobernador en la provincia de Buenos Aires, en las que sería fallido candidato. El fiscal de la causa por desacato había pecondena, finalmente, sería de cinco años. Las fotos de Balbín en la cárcel de Olmos, de cuidada teatralidad, fueron todo un símbolo de la resistencia a un gobierno que acentuaba su tendencia autoritaria.

Ante el inevitable paso por los calabozos peronistas, Balbín había ejercido su defensa en una pieza oratoria de alto vuelo. Un alegato memorable contra los excesos del peronismo en el poder: "Nosotros tenemos sentido de futuro, no barriga de presente...A veces es necesario que en un país entren algunos libres y dignos a la cárcel, para conocer dónde irán después los delincuentes de la república. No me detendré en la puerta de mi casa a ver pasar el cadáver de nadie, pero estaré sentado en la vereda de mi casa para ver pasar los funerales de la dictadura". Y cerraría con una música que puso al peronismo a bailar la danza más macabra: "Si éste es el precio por haber presidido el bloque, que es una reserva moral del país, han cobrado barato. Fusilándome estaríamos a mano". Perón lo indultaría por decreto luego de 297 días de cárcel.

Sólo el tiempo los sosegó. Después del golpe de Onganía contra el radical Arturo Illia, en 1966, a 11 años del derrocamiento de Perón, festejado por Balbín, el radical intuyó que el dido doce años de prisión, pero la peronismo y Perón serían necesa- viejos para intentarlo. ■

rios para la batalla contra el crónico golpismo militar. Desde entonces ambos tendrían "mensajería directa" entre La Plata, donde vivía Balbín, y Puerta de Hierro, en las afueras de Madrid, exilio del general. Habían empezado a pavimentar el camino de la reconciliación. Y dos días después del retorno al país de Perón, en noviembre de 1972, con La Hora del Pueblo en marcha como una exitosa movida contra la dictadura lanussista, Perón recibiría a Balbín en la casa de Gaspar Campos. Para no alborotar la guardia periodística, el líder radical debió entrar por los fondos, gracias a una escalera facilitada por un vecino. Balbín no sólo saltaba una pared: derrumbaba el muro del desencuentro de las grandes mayorías nacionales. Sólo cruzarían palabras amables. "Con Balbín voy a cualquier parte", diría Perón. "El que gana gobierna, el que pierde acompaña", le devolvería Balbín. Hubo una fuerte sentencia política de labios de Perón: "Doctor Balbín, usted y yo nos tenemos que poner de acuerdo porque somos el ochenta por ciento del país."

Se verían una vez más, después del regreso definitivo del General. Fue el 24 de junio de 1973, con la llamada "masacre de Ezeiza" revoloteando el aire. Fue un domingo, en el despacho de Antonio Tróccoli, jefe del bloque radical, para evitar el bullicio mediático. Se abrazaron con emoción y hablaron una hora a solas. Nunca se supo si abordaron el plato preferido de los cenáculos de política: la fórmula de unidad Perón-Balbín, cuestión por demás meneada y jamás concretada. Ni siquiera presentada como factible. Trascendió que Balbín habría comentado a sus íntimos que lo había visto "muy desmejorado" a su viejo rival. Y que Perón le habría confesado que ya no tendría tiempo para reconstruir el país y liberarlo de la violencia: se estaba muriendo.

En lenguaje de hoy, se diría que los dos líderes "se reinventaron" y decidieron dejar un legado para las generaciones siguientes y la nación toda. Una posta, sellada con la metáfora definitiva: "Este viejo adversario despide al amigo" Cincuenta años después, la política, la oposición, la casta, o como se la quiera llamar, el gobierno, éste y los que le precedieron, están en deuda con esos dos hombres que supieron clausurar añejos odios en augurio de consensos por venir: una forma de bienvenida a la unidad nacional aún pendiente. Desde donde quiera que estén, los dos jefes políticos del ayer quizás interpelen a las dirigencias de hoy. Acaso las urjan a que no lleguen a

# Opinión

# Francia (y no solo Francia), entre lo preferible y lo detestable



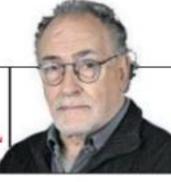

### Marcelo Cantelmi

mcantelmi@clarin.com | @tatacantelmi



Aron sobrevuela la controversia que intenta definir Francia en las elecciones de este domingo y en general sobre las derivas europeas y las de EE.UU. El polémico filósofo y sociólogo sostenía primero que todas las luchas políticas son moralmente dudosas y segundo que "no se trata de una lucha entre el bien y el mal, sino entre lo preferible y lo detestable".

Las elecciones en Francia de este domingo contraponen a dos fuerzas de derecha. Una clásica, de centro, liberal y extraordinariamente esquemática que es el legado de Emmanuel Macron, posiblemente en su último recorrido político tras la arriesgada maniobra de adelantar las elecciones sin medir el tamaño del abismo adelante. Y otra, emergente, aunque venga de lejos, con Marine Le Pen en los controles y que combina cuotas de nacionalismo extremista y populismo económico con promesas de soluciones a los vastos problemas sociales del país sin indicar, de momento, los cómo.

El candidato de esta fuerza que pretende cohabitar como premier de modo combativo con Macron, es un licenciado en geografía, Jordan Bardella, de 28 años, que es la última reencarnación del partido de origen fascista y furiosamente anti judío y xenófobo que fundó Jean Marine Le Pen en 1972 con el nombre de Frente Nacional. Su hija Marine, quien alimentó su carrera política con financiamiento fluido de la Rusia de Vladimir Putin, se ocupó de pasteurizar el movimiento, cambiándole el nombre a Rassemblement National (Reagrupación Nacional), esterilizando las referencias anti semitas y racistas de sus cimientos y últimamente corriéndose de la disputa personal por los asientos del poder.

El capítulo de marcar una necesaria distancia con Moscú le tocó al flamante discípulo, quien, a diferencia de su jefa, ha subrayado el rol central de Francia respecto a la OTAN y Ucrania, añadiendo apenas la objeción de no permitir a Kiev usar libremente las armas occidentales, un compromiso bañado de formalidad.

Existe una evidente sonoridad en el mensaje con la gestión de la italiana Giorgia Meloni del neofascista Fratelli de Italia, cuyos discursos frente a la andaluza y franquista Vox en plena campaña hubieran hecho palidecer a los epitomes de la alt-right actual, pero que ya en el cargo aterrizó de modo vertical en la moderación.

Quizás ellos leyeron antes el pensamiento educador de Aron sobre lo detestable. Pero ciertamente estos giros no aplacan contenidos del discurso que alarman desde visiones que podemos llamar sin maldad, como puristas. Robert Zaretsky, docente de Historia francés en la Universidad de Houston, citaba hace años en Foreign Affairs a Raphaël Glucksmann, hijo del famoso André, quien posiblemente con las nostalgias de su padre, remarcaba una observación central sobre cómo están las cosas. Denunciaba la decadencia de las instituciones, pero en especial de los ideales que alguna vez unieron a la sociedad francesa y, por lo tanto, la frustración y el miedo entre aquellos que no pueden encontrar su lugar en el torbellino de la globalización. Aludía también a una inmigración que no se reconoce o no la dejan reconocerse francesa.

Como ejemplo relata una conversación con un trabajador siderúrgico jubilado, señala Zaretesky. El hombre se mostraba perplejo "porque sus dos hijos habían votado por Le Pen. Durante la mayor parte de su vida, le explicó el trabajador, fue pobre, pero, decía, tuvo el sindicato, la fábrica y el partido. Estas instituciones habían colapsado. Por eso según este obrero, aunque sus hijos estaban mejor que él, consideraba que estaban solos y no tenían nada".

Para Glucksmann, la desintegración de las estructuras sociales, políticas y profesionales que formaron las vidas e informaron los valores de las generaciones anteriores, dejaron aislados a los jóvenes de hoy. Mientras sus padres vivían en un mundo "saturado de significado y mitos, ya fueran de izquierda o de derecha", la experiencia de los nuevos ha sido todo lo contrario. "Nacimos en un mundo donde el problema no es demasiada ideología, pero su antítesis: el vacío. La tarea ya no es romper las cadenas que nos atan sino retejer los lazos que nos mantienen unidos", sostenía el joven Glucksmann.

La realidad es hereje y disputa ese idealismo. En Francia, como en casi todo el mundo hoy no hay una izquierda real, que es el lugar que pretende ocupar Jean Luc Mélenchon, el extravagante líder de la Francia Insumisa. Nadie que se considere genuinamente de izquierda se identificaría con la tiranía de Nicolás Maduro, el kirchnerismo personalista o la experiencia totalitaria nicaragüense, como profesa este ex ministro socialista. En la alianza de "izquierdas" formada para la ocasión, aparece el ex presidente François Hollande, un socialdemócrata al estilo de Mitterrand, quien le ha reclamado a Mélenchon que calle porque espanta a los votantes. Esa riña es un patético reflejo de la deca-

La insatisfacción social explica el brote antisistema y convierte al voto menos en alternativa que en protesta contra lo que hay dencia terminal de esa vereda que otrora fue determinante.

Francia confronta un problema de insatisfacción social, que es en cierto modo epidémico en este presente de alta concentración del ingreso, lo que explica el brote antisistema y estas formas de derecha. Vigorosas especialmente por aquello de los ideales en crisis y la partidocracia ausente, que convierte al voto menos en alternativa que en protesta contra lo que hay.

En este punto son interesantes la formulaciones con las que el lepenismo busca atraer a los votantes plantándose en esa herida social. Bardella ha prometido desde el sillón de premier endurecer las normas de inmigración para facilitar la expulsión de los "extranjeros islamistas" -siempre demonizados- y acabará con el derecho a la nacionalidad francesa para los nacidos en el país. Dato a pie de página, Bardella es hijo de un matrimonio italiano mudado a Francia. También Donald Trump, que comparte con mayores dosis estas cuotas de xenofobia, es nieto de inmigrantes.

Veamos lo más importante. El programa incluye la baja del IVA del 20% al 5,5% en las facturas de electricidad y gas, muy caras en Francia, así como en el combustible, también costoso. Del lado de los salarios canjearía aumentos de hasta 10% a cambio de exenciones en los aportes patronales. En cuanto a las jubilaciones, si bien camina en puntas de pie sobre el tema debido a la crisis que hunde al sistema, ha prometido revocar ciertos capítulos de las reformas de Macron, que, en medio de protestas callejeras, elevó la edad mínima de jubilación de 62 años a 64. En cambio, promete que quienes cuenten con 40 años de aportes y hayan comenzado a trabajar a los 20 se jubilen a los 60. Los demás, 62.

Es fácil preguntarse cómo se financiará ese atractivo. El Institut Montaigne, un grupo de expertos liberal, estima que, con la base del manifiesto de Le Pen en las presidenciales de 2022, el RN en el gobierno costaría 100.000 millones de euros adicionales netos cada año, equivalente a 3,5% del PIB. Esto se sumaría a un déficit presupuestario ya elevado, que el gobierno espera que supere el 5% del producto este año. La deuda francesa hoy alcanza al 110,6% del PBI, muy alto aunque leve comparada con el 137% en Italia o 123% de EE.UU.

Será verdad lo que dice Bardella, o serán mitos electorales, como alguna vez The Economist perdonó al alemán socialdemócrata Gerhard Schröder que mintió en 1998 "porque estaba en campaña", según explicó benevolente el semanario. Más pedestre y risueño, el historiador Zaretsky recuerda que De Gaulle se preguntaba cómo se puede gobernar un país que tiene 246 clases de quesos diferentes. Más difícil, posiblemente, que detectar entre lo preferible y lo detestable.

© Copyright Clarin 2024

### **MIRADAS**

Fabián Bosoer

fbosoer@clarin.com

### Erich Fromm y la amenaza nuclear

Ya no sorprende la naturalidad con la que el presidente ruso Vladimir Putin viene planteando la eventualidad de un conflicto bélico mundial entre "Occidente" y "Oriente", que no descarta el uso de armas nucleares. La invasión a Ucrania fue su punto de inflexión en este nuevo tablero mundial. Está claro quiénes son, para el líder ruso, "Occidente": EE.UU. y la OTAN. Quedaba por definir con mayor precisión quiénes formaban parte del otro centro de gravitación geopolítica global. A la alianza estratégica con China, se le sumaron ahora Vietnam y Corea del Norte.

Hombre formado en la Unión Soviética, Putin trabaja para restaurar lo que llama "equilibrios geopolíticos", y una nueva carrera armamentista. El jefe del Kremlin descartó los ataques preventivos como forma de garantizar la seguridad del país con armas atómicas, aunque señaló que no se dejarán intimidar por "los intentos de Occidente por reducir el umbral de su uso". Sesenta años atrás, el mundo transitaba por esa cornisa. Así lo observaba Erich Fromm (1900-1980), un destacado filósofo y psicoanalista alemán de origen judío, que escapó de la guerra y del nazismo y vivió en los EE.UU., a quien conocemos, sobre todo, por tres de sus libros: El miedo a la libertad (1941), El arte de amar (1956) y El corazón del hombre: su potencia para el bien y para el mal (1964).

En este último trata sobre dos sín-

dromes, el de crecimiento (amor a la vida, a la independencia y la superación del narcisismo) y el de decadencia (amor a la muerte, a la simbiosis incestuosa y al narcisismo maligno). Para Fromm, los conflictos del mundo estaban reflejando el síndrome de decadencia, ya que a pesar del enorme riesgo de muerte que significaba la amenaza nuclear, prevalecía el odio inspirado en un narcisismo maligno, suicida; que parecía imponerse entre los gobiernos de las superpotencias. En otro de sus libros ¿Podrá sobrevivir el hombre? (1961), un ensayo sobre las encrucijadas del mundo, advertía Fromm: "La historia del hombre es un cementerio de grandes culturas que llegaron a un final catastrófico en razón de su incapacidad para reaccionar de manera planificada, racional y voluntaria ante el desafío. Pero el cambio anticipatorio y no violento también ha ocurrido en la historia, recordaba también: "Hoy estamos otra vez ante una de esas elecciones decisivas, en que la diferencia entre la solución violenta y la solución anticipada puede significar la diferencia entre la destrucción y el fértil desarrollo de nuestra civilización".■

Opinión 27

# Alejo Stivel no debería estar muerto (nunca)

EL REVÉS Y EL DERECHO



Juan Cruz Ruíz

MADRID. ESPECIAL PARA CLARÍN



uenta Alejo Stivel que cuando él y su amigo Ariel Rot, ambos inventores de Tequila, una banda rockera mítica de los años '80 en España, decidieron poner en marcha de nuevo el dúo a él le dio un ataque de pánico.

Eran entonces unos muchachos recién exiliados. Él, Alejo, sigue siendo un muchacho, sus sueños son los de un muchacho, su alegría, como su pesimismo, son también, dignos de un adolescente, pero su obra, como músico, como compañero de músicos, es la de un artista envidiable cuyo entusiasmo parece el de un recién nacido para el arte y su trabajo, el suyo propio, el que hace con otros, es el de un veterano que sabe escuchar hasta lo que sonó cuando empezó Tequila.

Así que Ariel y él, amigos del alma, dejaron Tequila, pero al cabo de los años volvieron a los escenarios, estrenaron, y Alejo, presa del pánico, se dijo a sí mismo: "Ojalá no fuera verdad"... Eso le dijo el lado pesimista de su vida, pero en cuanto se subió a las tablas y empezó, de nuevo, a ser parte de Tequila, ese muchacho que lleva dentro, y que entonces tenía cerca de 65 años, sintió que otra vez cabalgaba por los aires de la vida peligrosa.

Entonces estuvo tocando sin cesar, como un poseso. Y no sólo eso: como en aquellos tiempos ochenteros decidió seguir y seguir tomando copas hasta que, a las diez de la mañana, consideró que la noche debía acabar. Como en los viejos tiempos había bebido y bebido. Entonces, en aquellos años que Tequila reprodujo en la edad muy adulta, él se había tomado todas las copas. Esta vez no hubo droga, y por cierto tampoco hubo alcohol, como cuando entonces, sino agua. Se emborrachó de agua cristalina, regresó a la vida de los escenarios y de la noche, y comprobó que el mundo lo esperaba. Lo esperaban a él y a Ariel, como si no se hubieran ido nunca.

Volvía Tequila a la vida real, ya no era tan solo un mito de las discotecas y de los recuerdos, era el principio de la última gira, al final de la cual estos dos amigos, que se habían distanciado como el agua y el aceite, y que se reconciliaron hasta el punto de ser en cierto modo gemelos otra vez, fueron de nuevo lo que habían sido, cada uno por su cuenta. Y siempre Tequila, ahora un alcohol sin resaca.

A Alejo le propusieron entonces que contara la historia de su vida, y eso ha hecho. El título que le puso al libro (Yo debería estar muerto, Espasa) llama la atención porque ahonda en su carácter (el pesimismo es mejor que la alharaca... por si acaso) pero alude al realismo a veces mágico de su supervivencia: ¿cómo es que sigue vivo aquel que consumió drogas y vida como si aquellas fueran inofensivas y como si ésta, la vida, fuera eterna?

A la vista de lo ocurrido, Alejo sobrevivió, gracias a que dejó de tomar y de drogarse hace muchos años, casi desde que se cayó de los escenarios, es cierto que es un

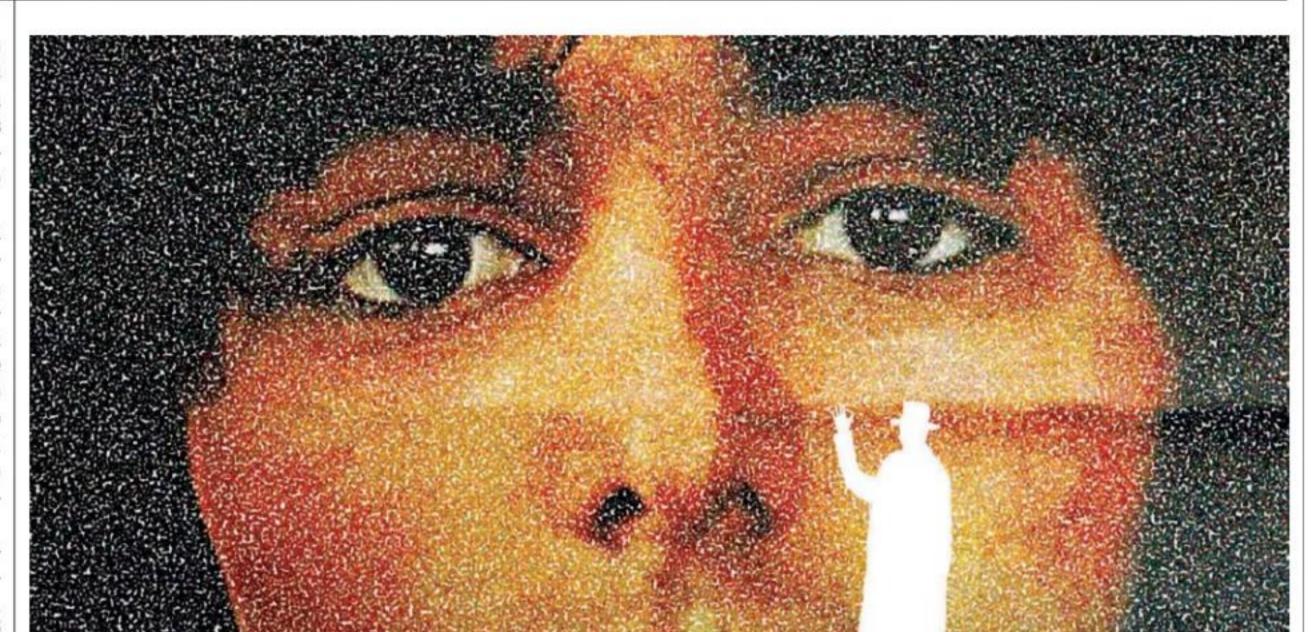

FIDEL SCLAVO

milagro que Alejo sobreviva.

Ahora lo ves, con tantos proyectos, llevando a cabo los apuntalamientos de las carreras de muchos otros (como la de Joaquín Sabina, para el que ha trabajado con aprovechamiento y esmero, por ejemplo, en el disco 19 días y 500 noches), que daría la impresión de que este hombre, que mantiene de niño la sonrisa y también ese halo de incertidumbre del que cree que mañana no será otro día, va a vivir eternamente... porque además tiene miedo a morirse.

Ese título del libro, sobre la muerte que hubiera sobrevenido si hubiera seguido por aquella senda llena de estupefacientes y de alcohol, es literal, fue así, aquella vida lo hubiera llevado al desastre. Pero esa no fue su única vida, no fue el arranque de su pasión por la vida la música, sino la vida con otros. Por su casa de Buenos Aires, antes del exilio, una casa habitada por el arte y por la poesía (su madre era una importante actriz de teatro, su padrastro era un poeta de rango mayor) pasaban María Elena Walsh o Juan Gelman, y lo tuvo en sus manos Julio Cortázar.

Era, y lo sigue siendo, deudor feliz de aquellos encuentros que a él lo mantenían despierto hasta cuando quisiera, pues su pasión era escuchar a cantantes, a escritores, a poetas, y aún ahora, cuando lo ves ensimismado, es que está escuchando, como un crío de muchos años, aquellos ecos que lo hicieron el que es ahora: un artista poseído por el amor al rock y a la melancolía.

Hace nada me lo encontré en Tenerife en pos de una medicina natural, o sobrenatural, que lo estaba curando de males sobrevenidos por el tiempo, no por las consecuencias de aquel tiempo tan desesperado... Estaba tan dedicado a la salud que hubiera dado cualquier cosa por agarrarse a la eternidad como parte del futuro que busca.

Es raro, pero es natural, que este espíritu que ha pasado por las amenazas de ruina y también por episodios muy alegres de su existencia, se sienta acosado por lo que dice el título del libro: **tenía que haberse muerto**, y es verdad que el pesimismo que lo acompañó tanto en los tiempos preclaros como en las sucesivas oscuridades de su vida le ha ayudado a sobrevivir.

Cuando iba más seguido a mi casa, a ver los partidos de fútbol de nuestro equipo común, le preparábamos comida de convaleciente, aunque estuviera saludable entonces, pues tenía un temor helado a caer enfermo de cualquier manera. En estas ocasiones la enfermedad era una manera de prepararse para un disgusto, que perdiera el Barça, nuestro equipo, por cierto...

Estaba tan atado a la posibilidad de la derrota que cuando ésta no se producía su alegría también se llenaba de un cierto vacío,
que incluía su disgusto ante una posible debacle la semana siguiente, o el miércoles, por
ejemplo, que tocara contra el terrible Bayern
(o Real Madrid) de nuestras pesadillas. En
estos casos, en este repunte de pesimismo
que había después de los triunfos, salía en
su auxilio mi mujer, Pilar, que trataba, y trata, a Alejo como si en ella alentaran los suspiros de la madre del artista, artista ella misma, la mujer a la que Alejo más quiere en el
mundo, la actriz Zulema Katz...

Ella y Alejo, así como la familia de Ariel, formaron parte de la diáspora argentina que lloró en España el desastre de la dictadura argentina, que dejó al garete a tantas familias y precipitó al vacío horrible del exilio o de la muerte hasta el porvenir de los niños chicos. En el caso de Alejo y de su madre, aquí hicieron y rehicieron sus vidas, Alejo en la canción, su madre en el teatro, pero no pu-

dieron, no han podido, no podrán, reponerse de la historia que los une a Paco Urondo, poeta, periodista y montonero, esposo de Zulema, padrastro de Alejo, víctima de la peor guerra civil argentina, la que encendió Videla y la que acabó con las vidas, y el porvenir mismo, de los que perdieron el derecho a existir como argentinos en su propio país.

Son testimonio de un largo exilio que no se cura con el desexilio, como decía Mario Benedetti. El exilio español, el que ellos vivieron, como el que vivieron tantos, como Abrasha, el padre de Ariel y de Cecilia, y como su familia, o como el grupo mismo, pues Tequila es una señal de exilio cantado en una tierra que fue ajena y propia a la vez, los ha marcado como una canción rota.

Así que no es raro, a mi no me resulta raro, ver en estos ojos de Alejo, los que aparecen en la portada de Yo debería estar
muerto, la ansiedad con la que a veces lo
veía, en las noches del fútbol, cuando perdía su equipo español (el argentino es el
Rácing de Avellaneda), somatizar la derrota como la parte de dentro de la mala estrella que significó aquel viaje, que parecía final, desde el país en que fue niño hasta la tierra en la que se hizo mayor sin dejar
nunca de ser el pibe que fue.

El poeta alemán Michael Krüger tiene unos versos que siempre recuerdo cuando hablo de Stivel, o de Alejo, en circunstancias alegres o también en las muy infelices que anidan sin remedio en su corazón de muchacho: A veces la infancia me manda una postal. ¿Te acuerdas? La postal de su infancia es, aumentada, la que ahora está en la portada de su libro y en el corazón del aire de luz y de tinieblas con la que se ampara la historia (argentina, también española) de su vida.

## El Mundo

### **Elecciones en EEUU**

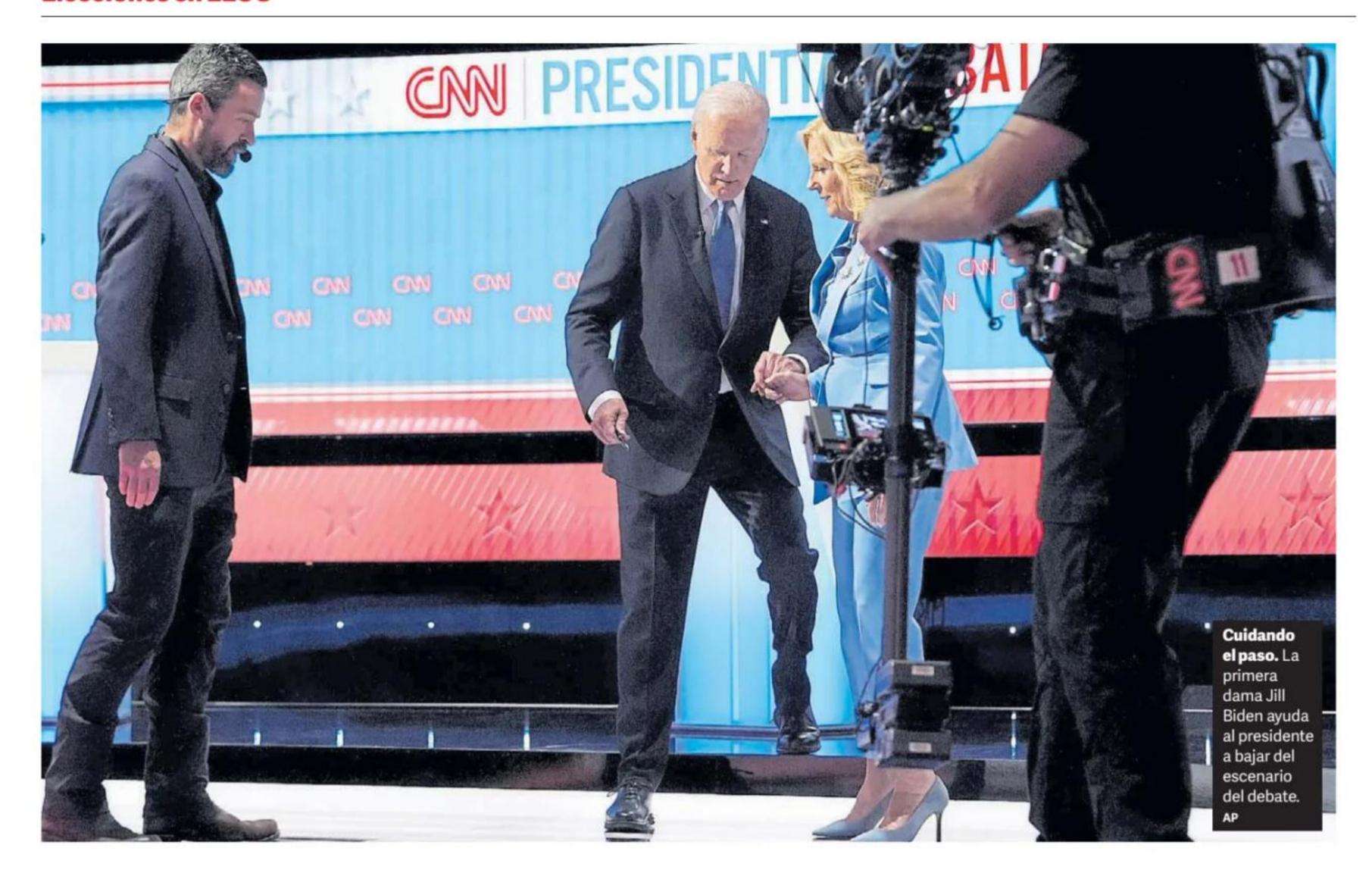

# El debate fue una bomba para los demócratas, pero Joe Biden advirtió que no abandonará la campaña

El partido quedó conmocionado y con dudas sobre si el presidente podrá ser el candidato para las elecciones. El mandatario admitió que "no debato como antes pero sé cómo hacer mi trabajo".

WASHINGTON, CORRESPONSAL Paula Lugones

La principal misión del presidente Joe Biden durante el debate de contra Donald Trumpera defender su gestión, pero sobre todo despejar las dudas sobre su edad y su agudeza mental para estar cuatro años más al frente de la primera potencia mundial, una preocupación de buena parte de los estadounidenses. Claramente fracasó.

El jefe de la Casa Blanca, que tendría 82 años al asumir un potencial segundo mandato, no solo fue superado por su rival en el primer cara a cara de la carrera presidencial, sino que profundizó aún más la preo- rriban, te vuelves a levantar".

cupación por su lucidez, al punto de que muchos de sus partidarios ya dudan si podrá ser candidato demócrata para las elecciones del 5 de noviembre. Pero este viernes Biden confirmó que seguirá en carrera y buscó matizar lo sucedido. "Ya no camino con tanta facilidad como antes, no hablo con tanta fluidez como antes, no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé: sé cómo decir la verdad", exclamo en un mitin en Carolina del Norte, ovacionado por sus seguidores. "Sé distinguir el bien del mal. Sé cómo hacer este trabajo. Sé cómo hacer las cosas. Sé, como saben millones de estadounidenses, que cuando te de-

Lo cierto es que Biden perdió su primer duelo. Una encuesta rápida de CNN reveló que para 67% de los votantes Trump ganó el debate, y sólo 33% se inclinó por el presidente. El desempeño del demócrata fue mucho peor de lo que la gente esperaba. Antes del debate, 45% decía que Biden ganaría, mientras que 55% se inclinaba por Trump.

Los títulos de los principales diarios en la mañana de este viernes eran lapidarios. The New York Times amaneció con estos: "Joe Biden es un buen hombre y un buen presidente. Debe abandonar la carrera"; "Biden no puede continuar así"; "Escucho gran ansiedad entre los

den en el debate"; "¿Es Biden demasiado viejo? Estados Unidos obtuvo su respuesta".

Se sabe que en los debates casi siempre importa más la imagen que el contenido. Desde el minuto cero, Biden se presentó con una voz ronca, con tono bajo y débil y un carraspeo que parecía incontenible. Pero lo que lo perjudicó más fue la incoherencia en algunas de sus respuestas, que no se entendían y fueron más allá del tartamudeo que arrastra desde su niñez. El presidente estuvo muy lejos del discurso energético que ofreció ante el Congreso en el mensaje del Estado de la Unión en marzo. Sin teleprompter, demócratas por la actuación de Bi- se desatan todos los fantasmas.

Trump utilizó sus reflejos cuando su adversario tropezó y luchó por pronunciar sus palabras. "Realmente no sé lo que dijo al final de esa oración", dijo el ex presidente luego de que Biden respondiera de forma incoherente una pregunta sobre la seguridad fronteriza. "Tampoco creo que él lo supiera", pinchó mordaz.

El desempeño de Biden cayó como una bomba entre los demócratas y algunos legisladores y asesores oficialistas se preguntaban por lo bajo si no debía ser reemplazado. "Biden está a punto de enfrentar crecientes llamados para que se haga a un lado", dijo un veterano estratega demócrata que lo había respaldado públicamente. "Joe tenía un profun-

El Mundo 29 CLARIN – SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2024

do pozo de afecto entre los demócratas. Se ha secado", sentenció. "Los partidos existen para ganar".

El temor se extendió a los donantes. Mark Buell, un prominente aportante de Biden y del Partido Demócrata, dijo que el presidente tenía que considerar seriamente si él es la mejor persona para ser el nominado. "¿Tenemos tiempo para poner a alguien más allí?", preguntó.

La vice Kamala Harris fue una de las pocas que salió a poner la cara y respaldar a Biden. Reconoció que "hubo un arranque lento", pero agregó que "el final fue sólido" y que lo que importaba eran los 3 años y medio de gestión y las propuestas superiores a las de Trump. Es cierto que el presidente mejoró con el correr de los minutos, pero no alcanzó para despejar las preocupaciones.

El mensaje de Trump fue varias veces incorrecto o exagerado, pero se comunicó de manera clara y fue enfático en temas que preocupan a los estadounidenses, como economía e inmigración. Su actuación fue disciplinada, ágil y contenida. Evitó las interrupciones y la beligerancia que minaron su primer debate en 2020 y volvió a centrar la discusión en ataques al historial de Biden siempre que fue posible.

El presidente no pudo arrinconarlo ante sus mentiras. Cuando el tema se centró en el aborto, por ejemplo, el magnate desvió repetidamente la atención a lo que dijo que era extremismo demócrata. Afirmó, incorrectamente, que los demócratas apoyan los abortos después de que nacen los bebés. Biden no reaccionó ante un tema que es un caballo de batalla de su campaña y una debilidad de Trump.

En uno de los cruces más picantes, Biden dijo que Trump era un criminal convicto por una relación sexual con Stormy Daniels y que tenía "la moral de un gato callejero". "No tuve sexo con una estrella porno", respondió Trump.

El del jueves fue el debate más temprano en la historia de las campañas, casi cuatro meses antes de las elecciones, porque así lo quisieron también los demócratas, quizás para apuntar los cañones contra Trump desde antes y presentarlo como un peligro para la democracia. Pero hoy nadie habla de eso. Ahora Biden deberá luchar no solo contra las debilidades del republicano, también para levantar su propia imagen, que ya venía dañada con una baja popularidad para un presidente a esta altura de su mandato.

También hay que reconocer que el hecho de que el paso en falso de Biden haya sido temprano le da mas tiempo para recuperarse. Los demócratas tienen su convención partidaria en agosto, en Chicago, y allí el presidente podrá tener un desempeño más previsible y enérgico, aferrado a un estricto guión de campaña. Y habrá otro debate en septiembre, más cerca de las elecciones del 5 de noviembre. ■

Cambiar de postulante no sería imposible, pero no hay figuras que puedan enfrentar con éxito al magnate. Tampoco la vicepresidente Kamala Harris.

# Dudas sobre si sería posible hallar un relevo contra Trump

Análisis

WASHINGTON, CORRESPONSAL

Apenas se apagaron las luces en el escenario del debate se encendió un fuerte reclamo entre las filas demócratas para que Joe Biden abandone la carrera ¿Es posible a esta altura? ¿Quién puede ocupar su lugar? En un intento de frenar los rumores Biden afirmó en un acto partidario que no renunciará y que se presentará en septiembre al segundo debate con Donald Trump. "Estoy en Carolina del Norte por una razón, porque tengo la intención de ganar este estado en noviembre. Si ganamos aquí ganamos las elecciones", afirmó. Pero el electorado percibió su vulnerabilidad en vivo y en directo.

Cambiar de candidato en medio de la competencia no es imposible. Para ello Biden debería renunciar. Su nominación aún no ha sido consolidada y debe hacerse en la Convención Nacional Demócrata en agosto. Biden ya se ha asegurado los delegados suficientes (3.894 sobre los 1.968 necesrios).

Una posible (pequeña) laguna legal dice que los delegados demócratas "con toda buena conciencia reflejarán los sentimientos de quienes los eligieron", lo que proporcionaría cierto margen de maniobra en caso de que un candidato esté incapacitado. Los expertos consideran poco probable que ocurra en esta etapa y además dejaría al partido con un aspecto tan caótico que podría hacer aún más probable una victoria de Trump.

Un escenario ligeramente más probable sería que figuras demócratas de alto rango presionen a Biden para que renuncie. Consultado por Clarín, Rick Hasen, profesor de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de California, dijo que "el escenario más probable es que las personas que rodean a Biden tengan que convencerlo de que abandone la carrera. La alternativa es una pelea en la convención por los delegados, lo cual sería muy feo. Creo que es realmente un escenario improbable".

"Si Biden anunciara su retiro pronto, varios candidatos pondrían sus nombres en el ring. Incluso podría haber debates antes



Fortalecido. El candidato republiocano, Donald Trump, amplio ganador del cruce con Joe Biden. REUTERS

una de estas personas pudiera ser vista en horario de máxima audiencia".

Las especulaciones sobre quién podría suceder a Biden crecxen. Siempre surge el nombre de Michelle Obama, con récords de popularidad, pero ya ha dejado en claro su intención de jamás postularse. La vicepresidente Kamala Harris, el gobernador de California Gavin Newsom, la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer y el gobernador de Illinois, J B Pritzker, se barajan como posibles candidatos, pero no hay una personalidad clara que asome y que tenga chances de ganar a Trump.

Harris, de 59 años, es notablemente más joven que Biden y Trump (78) y sería la demócrata más fácil de cambiar para la campaña. El problema son las encuestas. Los promedios de RealClear-Politics muestran que tiene una desventaja aún mayor que Biden si se postulara. El expresidente aventaja a Harris por 6,6 puntos porcentuales, con un 49,3% frente a 42,7% de la demócrata. Trump aventaja a Biden por solo 1,5 pun-

Harris ha sido ampliamente criticada desde que asumió el cargo por no tener un papel más definide la convención para que cada do en la administración. Sin em-

bargo, ella fue una de las pocas que salió a defender a su jefe tras el debate. Incluso se puso combativa con el presentador Anderson Cooper, que insistía en que Biden había decepcionado. "No voy a pasar toda la noche contigo hablando de los últimos 90 minutos cuando he estado viendo los últimos tres años y medio de actuación", dijo.

Otro candidato posible podría ser Newsom, el gobernador de California de 56 años, que ya ha desestimado las especulaciones como "absurdas". Es una estrella ascendente, pero no mide tanto como Biden y además es "demasiado liberal" para convencer al electorado moderado, clave para ganar las elecciones. Las encuestas indican que también perdería ante Trump.

Otro nombre es el de Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan de 52 años. Y también el del gobernador de Illinois, JB Pritzker, abogado y multimillonario de 59 años, que desciende de la influyente familia fundadora de la cadena de hoteles Hyatt. El problema con ellos es que son prácticamente desconocidos para el público. Y falta poco más de cuatro meses para las elecciones: demasiado poco para construir un candidato

Costas Panagopoulos, profesor de Ciencias Políticas de la Northeastern University, dijo a Clarín que "en este momento, la mayoría de las encuestas muestran que a Harris le iría peor que a Biden contra Trump, pero eso podría cambiar después del debate. Naturalmente, Harris ocuparía un lugar destacado en cualquier discusión sobre una alternativa a Biden, pero no es la única posibilidad. Una cara nueva y fresca podría revitalizar a los demócratas, aun cuando existe el riesgo de nominar a alguien cuyo reconocimiento nacional de nombre sea limitado". El experto también suma a la lista posible a Hillary Clinton. "Una candidatura exclusivamente femenina podría entusiasmar a algunos votantes", especialmente tras la decisión de la Corte de limitar el derecho al aborto, apunta.

Sin embargo es posible que, moderado el pánico inicial tras el debate, los demócratas no tengan mejor opción que volver a apostar por Biden que, más allá del paso en falso del jueves, es un político experimentado y tozudo. Quizá no pueda, no tenga la capacidad y la energía. Pero Biden sin dudas hará todo lo humanamente posible para remontar el papelón del debate.

El Mundo 30 CLARIN - SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2024

### Elecciones en Estados Unidos

Debe retirarse para disuadir la amenaza de Trump, un hombre malicioso, en las elecciones de noviembre.

# "Biden es mi amigo, un buen presidente, pero el tiempo lo alcanzó; no debe postularse"



Televisión. Un parroquiano en un bar escucha el debate carsgado de agresiones entre Trump y Biden. AP

### Escenario

Thomas L. Friedman The New York Times

Vi el debate Biden-Trump solo en una habitación de hotel en Lisboa, Portugal, y me hizo llorar.

No puedo recordar un momento más desgarrador en la política de la campaña presidencial estadounidense en mi vida, precisamente por lo que reveló: Joe Biden, un buen hombre y un buen presidente, no tiene por qué postularse para la reelección.

Y Donald Trump, un hombre malicioso y un presidente mezquino, no ha aprendido nada ni olvidado nada.

Es la misma manguera de mentiras que siempre fue, obsesionado con sus quejas, ni mucho menos de lo que se necesitará para que los Estados Unidos lideren en el siglo XXI.

La familia Biden y el equipo político deben reunirse rápidamente y tecon el presidente, una conversación de amor, claridad y resolución.

Para darle a los Estados Unidos la mayor oportunidad posible de disuadir la amenaza de Trump en noviembre, el presidente tiene que presentarse y declarar que no se presentará a la reelección y que liberará a todos sus delegados para la Convención Nacional Demócrata.

El Partido Republicano -si sus líderes tuvieran una pizca de integridad- exigiría lo mismo, pero no lo hará, porque no es así.

Eso hace que sea aún más importante que los demócratas antepongan los intereses del país y anuncien que se iniciará un proceso público para que diferentes candidatos demócratas compitan por la nominación: asambleas públicas, debates, reuniones con donantes, lo que sea.

Sí, podría ser caótico y complicado cuando la convención demócrata comience el 19 de agosto en Chicago, pero la amenaza de Trump sería lo suficientemente grave coner las conversaciones más difíciles mo para que los delegados pudieran unirse rápidamente y nominar a un candidato de consenso.

Si la vicepresidenta Kamala Harris quiere competir, debería hacerlo.

Pero los votantes merecen un proceso abierto en busca de un candidato presidencial demócrata que pueda unir no sólo al partido sino al país, ofreciendo algo que ninguno de los dos presentes en el escenario de Atlanta hizo el jueves por la noche: una descripción convincente de dónde está el mundo en este momento y una visión convincente de lo que EE.UU. puede y debe hacer para seguir liderándolo, moral, económica y diplomáticamente.

Porque este no es un punto de inflexión cualquiera en la historia que nos encontramos.

Estamos al comienzo de las mayores disrupciones tecnológicas y climáticas de la historia de la humanidad.

Estamos en los albores de una revolución de la inteligencia artificial que va a cambiar TODO PARA TODOS: cómo trabajamos, cómo aprendemos, cómo enseñamos, cómo comerciamos, cómo inventamos, cómo colaboramos, cómo libramos guerras, cómo cometer delitos y cómo luchamos contra los delitos.

Tal vez me lo perdí, pero no escuché la frase "inteligencia artificial" mencionada por ninguno de los dos en el debate.

Si alguna vez hubo un momento en que el mundo necesita lo mejor de los Estados Unidos, liderado por lo mejor, es ahora, porque ahora nos aguardan grandes peligros y oportunidades.

Un Joe Biden más joven podría haber sido ese líder, pero el tiempo finalmente lo alcanzó. Y eso fue dolorosa e ineludiblemente obvio.

Biden ha sido amigo mío desde que viajamos juntos a Afganistán y Pakistán después del 11 de septiembre, cuando presidía el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, por eso digo todo lo anterior con gran tristeza.

Pero si corona su presidencia ahora, reconociendo que debido a su edad no está preparado para un segundo mandato, su primer y único mandato será recordado como una de las mejores presidencias de nuestra historia.

Nos salvó de un segundo mandato de Trump y solo por eso merece la Medalla Presidencial de la Libertad, pero también promulgó una legislación importante y crucial para enfrentar las revoluciones climática y tecnológica que ahora se avecinan.

Hasta ahora había estado dispuesto a darle a Biden el beneficio de la duda, porque durante las veces que interactué con él individualmente, descubrí que estaba a la altura del trabajo.

Claramente ya no lo es.

Su familia y su personal debían haberlo sabido.

Llevan días refugiados en Camp David preparándose para este trascendental debate. Si esa es la mejor actuación que pueden conseguir de él, es hora de que Joe mantenga la dignidad que se merece y abandone el escenario al final de este mandato.

Si esa es la mejor actuación que pueden conseguir de él, es hora de que Joe mantenga la dignidad que se merece y abandone el escenario al final de este mandato.

Si lo hace, los estadounidenses comunes y corrientes elogiarán a Joe Biden por hacer lo que Donald Trump nunca haría: anteponer al país a sí mismo.

Si insiste en postularse y pierde ante Trump, Biden y su familia (y su personal y los miembros del partido que lo permitieron) no podrán dar la cara.

Se merecen algo mejor.

Los norteamericanos necesitan algo mejor.

El mundo necesita algo mejor. ■

### The New York Times reclama que abandone la campaña

En un duro editorial, The New York Times advirtió que Joe Biden debia convencer que estaba a la altura de las "formidables demandas del cargo. Sin embargo, no se puede esperar que los votantes ignoren lo que, en cambio, era evidente: Biden no es el hombre que era hace cuatro años. El presidente apareció como la sombra de un gran servidor público".

Biden ha descrito "reiterada y acertadamente lo que está en juego en las elecciones presidenciales de noviembre como nada menos que el futuro de la democracia estadounidense".

"Donald Trump ha demostrado ser un peligro importante para esa democracia: una figura errática y egoísta indigna de la confianza del público". Agregó que el ex mandatario "intentó sistemáticamente socavar la integridad de las elecciones. Sus partidarios han descrito públicamente una agenda para 2025 que le daría el poder de llevar a cabo las más extremas de sus promesas y amenazas. Si regresa al cargo, ha prometido ser un tipo diferente de presidente, libre de los controles al poder incorporados en el sistema político estadounidense".

"El presidente está inmerso

### "Biden no es el hombre que era hace cuatro años"

en una apuesta imprudente. Hay líderes demócratas mejor equipados para presentar alternativas claras, convincentes y enérgicas a una segunda presidencia de Trump. No hay razón para que el partido arriesgue la estabilidad y la seguridad del país obligando a los votantes a elegir entre las deficiencias de Trump y las de Biden. Es una apuesta demasiado grande esperar que los estadounidenses pasen por alto o descarten la edad y la enfermedad de Biden que ven con sus propios ojos".

El diario reconoce que "hacer un llamado para elegir un nuevo candidato demócrata a estas alturas de la campaña es una decisión que no se toma a la ligera, pero refleja la escala y la gravedad del desafío de Trump a los valores e instituciones de este país y la insuficiencia de Biden para enfrentarlos. a él". ■

El Mundo CLARIN - SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2024



Avance. La lider ultraderechista Manine Le Pen y el candidato de su partido político para las elecciones de este domingo, Jordan Bardella. AFP

# Elecciones en Francia: la ultraderecha espera ganar y Macron busca sobrevivir

El partido de Marine Le Pen lidera claramente los sondeos para los comicios de mañana. El presidente perdería hasta 140 bancas en el Parlamento.

PARÍS. CORRESPONSAL

### María Laura Avignolo

Francia se dirige a un territorio inexplorado e inquietante en su último día de campaña electoral y con el verano llegando al país. Si los sondeos tienen razón, el reciclado ex Frente Nacional, ahora llamado Reagrupación Nacional bajo Marine Le Pen, no está lejos de conseguir una mayoría suficientemente fuerte, que va a perturbar la gobernabilidad y autoridad del presidente Emmanuel Macron.

RN tiene el 36% de las intenciones de voto, a dos días de la primera vuelta de las elecciones legislativas, según una encuesta de Elabe para BFMTV y La Tribune Dimanche publicada ayer.

El Nuevo Frente Popular, que reúne a la izquierda socialista, a los comunistas, a los ecologistas y a los radicalizados de Francia Insumisa de Jean Luc Melénchon, ocupa el segundo lugar. Supera al partido presidencial de Macron, que podría perder más de 140 bancas en la Asamblea Nacional.

Un error de Macron al disolver el Parlamento, tras su derrota en las elecciones europeas. "Un acto de autodestrucción" para sus pares, que inquieta a los demócratas, que no quieren quedar atrapados entre la ultraderecha lepenista y la ultraizquierda melenchonistas revolucionaria, que hoy está tratando de domar el socialismo moderado que ha ingresado al Frente.

¿Será el joven Jordan Bardella primer ministro a mediados de julio? A dos días de la primera vuelta de las elecciones legislativas, la Reagrupación Nacional y sus aliados están muy por delante en intenciones de voto.

La formación de extrema derecha ocupa el primer lugar con un 36%, por delante del Nuevo Frente Popular (27,5%) que avanzó ligeramente (0,5%) en una semana.

En tercer lugar, Ensemble pour la République, el partido presidencial, se mantiene estable, con el 20% de las intenciones de voto. El 9% de los encuestados indica que votará por los republicanos.

to Elabe prevé que la Reagrupación Nacional podría obtener una sólida mayoría relativa, o incluso una mayoría absoluta. El partido de extrema derecha sería la fuerza líder en la Asamblea con un número de escaños de entre 260 y 295.

Como segunda fuerza en la Asamblea, el Nuevo Frente Popular obtendría entre 155 y 175 esca-

### Macron enfrentará un desafío a su autoridad si gana la ultraderecha

ños, mientras que el bando presidencial sufriría grandes pérdidas. Elabe proyecta que la coalición Juntos por la República obtendría entre 85 y 105 escaños, frente a los 245 que tiene actualmente.

Pero estas proyecciones deben tomarse con cautela, ya que aún no se conoce la composición de las segundas vueltas en los 577 distritos electorales para el 7 de julio. Sobre todo porque algunos partidos povotación: los grupos del Nuevo Frente Popular han pedido bloquear a la extrema derecha en la segunda vuelta.

Pero, según la encuesta de Elabe, el 53% de los votantes potenciales del Nuevo Frente Popular no tienen intención de seguir las instrucciones de voto. Una tasa más alta para los votantes del campo presidencial (70%) y del Reagrupación (80%).

Según Elabe, sólo el 26% de los franceses tiene intención de seguir las instrucciones de voto para la segunda vuelta. En detalle, el 31% de los votantes en el campo presidencial quiere que su candidato se retire para "bloquear" a Reagrupación Nacional (el 25% para "bloquear" al Nuevo Frente Popular).

El frente republicano es más fuerte en la izquierda: el 40% de los votantes del Nuevo Frente Popular quieren que un candidato se retire "para bloquear al RN" si queda en tercer lugar.

Hasta ahora, el "Voto Republicano" para frenar al Lepenismo fun-Según esta encuesta, el Institu- líticos han dado instrucciones de cionó. Siempre consiguió avanzar horas de esta campaña. ■

### **PANO INTERNACIONAL**

El análisis de las elecciones en Francia en la columna semanal del Panorama Internacional, en página 26 de esta edición

pero nunca llegar al poder presidencial o ser primer ministro. Esta vez el partido fundado por Jean Marie le Pen y reciclado por su hija Marine avanza. La "barrera republicana" de la izquierda o el centro no parece estar funcionando.

No solo perderá su mayoría relativa, sino que Macron enfrentará un desafío a su autoridad de parte de Reagrupación Nacional, si llegan a una minoría absoluta o desafiante en el Parlamento.

Marine Le Pen calificó este jueves de "honorario" el papel de Comandante de los ejércitos del presidente de la República, Emmanuel Macron. Eso significa avanzar sobre los dominios presidenciales, que tradicionalmente en las cohabitaciones controla la Defensa y la política exterior francesa.

Le Pen y su partido se opondrán al envío de tropas francesas a Ucrania, como ha prometido eventualmente Macron si fuera necesario.

Una salida que no pasa desapercibida. En una entrevista concedida a Télégramme este jueves, la ex candidata presidencial Marine Le Pen dio su visión del papel de Jordan Bardella si accediera a Matignon, al final de las dos vueltas de las elecciones legislativas.

El joven eurodiputado, figura destacada de la extrema derecha francesa, aspira a convertirse en primer ministro si su partido obtiene la mayoría absoluta en la Asamblea. Y tiene la intención de gobernar incluso en el ámbito de la defensa, mientras la guerra en Ucrania continúa haciendo estragos y Francia es uno de los aliados principales.

Marine Le Pen proporcionó más detalles sobre cómo podría materializarse la acción de Bardella. "Para el presidente, jefe de las fuerzas armadas, es un título honorífico, ya que es el primer ministro quien controla el dinero", afirmó. Bardella no tiene intención de pelear con él, pero ha marcado líneas rojas con respecto a Ucrania. El presidente no podrá enviar tropas.

Una inquietud se extiende en Francia entre los musulmanes, los hijos de la inmigración, los negros y los extranjeros. Para el lepenismo el problema es el Islam, los migrantes, los extranjeros, los franceses de religión musulmana, y los binacionales, que ocupan un lugar de trabajo en el Estado. No podrán ejercerlo.

Muchos musulmanes han comenzado a huir de Francia en los últimos días. Sienten miedo, que han perdido su lugar aunque sean franceses. El racismo y la persecución política, con amenazas anónimas, se ha apropiado de las últimas

32 El Mundo

### **Bolivia**

**Presidente de Bolivia, Luis Arce.** Afirma que muchos tienen apetito por esas reservas. Califica abiertamente a Evo Morales de opositor.

# "Detrás de un golpe siempre hay intereses económicos y Bolivia es la primera reserva mundial de litio"



Crítico. Afirma que Evo Morales pretende adueñarse del partido oficialista MAS y "tienen una posición contra el gobierno". EFE



### Pedro Gianello

LA PAZ. ENVIADO ESPECIAL

n el piso 23 de la Casa Grande del Pueblo, el edificio contiguo al Palacio del Quemado donde 48 horas antes el general Juan José Zúñiga se sublevó, el presidente de Bolivia, Luis Arce recibe a Clarín. Arce llegó vestido con camisa, saco, sus clásicos lentes, se sentó y pidió un vaso de agua. En el salón Uyuni de la gobernación presidía una gran pintura que unía a Hugo Chávez, el "Che" Guevara, Nelson Mandela, Fidel Castro, Salvador Allende y Mahatma Gandhi. Según el mandatario detrás del golpe hubo intereses ligados con las grandes reservas de Litio en Bolivia. Sin nombrarlo alude a Elon Musk, también habla de su encuentro con Vladimir Putin y responde sobre Javier Milei.

### -Evo Morales insiste con "autogolpe" y potencia la interna en el MAS, ¿es así?

-Yo creo que hay dos partes en su pregunta. Primero hemos escuchado esas versiones, a las que nosotros las descalificamos. Aquí hubo claramente un golpe de Estado fallido y hay varias cosas que demuestran esto. Cuando yo enfrenté al comandante del Ejército aquí abajo en el Palacio, le ordené que se repliegue y él me dijo: 'No, no voy a acatar sus órdenes'. ¿Eso es un golpe de Estado o es un diálogo entre amigos? Para mí está claro. Después, cuando se da cuenta de que nosotros no íbamos a salir de Casa Grande, se va y lo arrestan y ahí lanza esa idea, una muy buena idea para la oposición. Pero después, ya detenido, dice que su intención era tomar el Gobierno. Es muy claro para nosotros.

### -¿Y Evo Morales?

-Nosotros tenemos diferencias, y lo he dicho públicamente. Nosotros creemos que el instrumento político, el MAS, es de las organizaciones sociales, ellos son los dueños, los que crearon el instrumento. Por lo tanto, ellos son los que tienen que decidir quiénes son sus candidatos a diputados, senadores, alcaldes presidente, vicepresidente. En cambio, el compañero Evo quiere ser el dueño del instrumento político. Ahí es donde nos dividimos. Y claramente ellos tienen una posición contra nuestro gobierno. Ellos temen que nosotros nos repostulemos y por eso tenemos un boicot económico en la Asamblea Legislativa, que todo el mundo conoce. Eso no se lo van a decir a usted, pero yo cada vez

que mando leyes económicas e inclusive sociales, hemos mandado leyes sociales contra varias cosas que han estado ocurriendo en el país, está todo parado ahí en la Asamblea. Leyes económicas, de créditos que tiene que aprobar la Asamblea. No avanza absolutamente nada, hay un boicot claro de la oposición y cuando hablo de oposición me refiero también al ala evista.

### -¿Opositor?

-Está funcionando como opositor.

-¿Qué sospecha sobre la sublevación?

-Como todo intento de golpe, como todo golpe de Estado en la historia de nuestra América Latina siempre hay intereses económicos. Nosotros hemos recibido amenazas como país cuando estábamos conformando el triángulo energético entre Argentina, Chile y Bolivia, por el tema del litio. Hemos visto



El general Zúñiga (jefe de la rebelión) declaró que su intención era tomar el gobierno. Un golpe fallido. Es muy claro para nosotros". varias declaraciones de muchos agentes extranjeros que han estado manifestandose...

### -¿Se refiere a los comentarios de Elon Musk?

-Bolivia es la primera reserva mundial de litio y muchos en este momento tienen apetito por tener bajo su control el litio boliviano

### -¿Su reciente encuentro con Putin aleja la posibilidad de inversiones de EE.UU., o Europa para el litio?

-Cuando hicimos la primera invitación a invertir abrimos la oportunidad a todas las empresas de todos los países que quieran trabajar con Bolivia, a que puedan venir y concursar. A nosotros nos interesa la tecnología y nos interesa que acepten el modelo de negocio que tiene el Estado, donde el Estado boliviano participa en toda la cadena productiva. Nosotros no queremos producir materia prima y se lo lleven allá, no. Nosotros producimos la materia prima, nosotros la industrializamos y también nosotros la comercializamos. Ese es el negocio boliviano. Dijimos eso a los que quieran venir y se presentaron me parece como siete empresas internacionales en esa primera invitación, de las cuales han quedado tres, dos chinas y una rusa. Pero hemos abierto otra convocatoria también para que se presenten otras nuevas empresas y se están apareciendo desde todos lados. Tenemos suficientes reservas de litio para que puedan participar muchas



Ellos (Evo) nos boicotean el Legislativo, esta todo parado ahí por la oposición, cuando habló de ella incluyo también al ala evista".

empresas no solamente una.

### -El intento de golpe disparó el dólar entre otros problemas. A partir del intento de golpe subió el dólar. ¿Cómo se enfrenta eso sin la Asamblea Legislativa? ¿Estudia devaluar o medidas semejantes?

-Normalmente este tipo de situaciones, exarcerbadas además por la oposición y algunos medios de comunicación, las expectativas siempre van así, pero cuando no hay un fundamento económico esas expectativas van cayendo. Hoy estamos viendo cómo va cayendo el dólar en el mercado paralelo, lo que es un símbolo de que poco a poco va a ir normalizandose.

### -Agradeció a los presidentes de todos los países latinoamericanos, pero se comentó aquí la demora de la Casa Rosa para una condena clara. ¿Le merece alguna reflexión?

-Cada presidente tiene la opción de manifestarse o no. Yo agradezco a todos los que se han manifestado, por supuesto. Posteriormente vimos una declaración de la Cancillería argentina. Bueno, si el señor Milei no quiere pronunciarse o demoró yo lo entiendo, pero es su decisión. Lo que sí, yo he agradecido a quienes verdaderamente se manifestaron a favor del país y de la democracia. ■

El Mundo CLARIN – SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2024 33



Apoyos. Un grupo de simpatizantes del gobierno en el momento que armaba un bloqueo de una avenida en El Alto, contra los golpistas. REUTERS.

# Evo Morales recrudece el ataque contra el gobierno, y denuncia que se trató de un autogolpe

Pidió una investigación y, en tono irónico, cuestionó la intentona afirmando que "¿un golpe de Estado se hace con balines, sin heridos, sin muertos?"

LA PAZ. ENVIADO ESPECIAL

Empeñado en dinamitar el gobierno, Evo Morales intensificó su campaña para poner en duda la intentona golpista y erosionar el apoyo que nacional e internacional que logró en la circunstancia el presidente Luis Arce. La batalla del ex mandatario, que se ha convertido en un factor clave de la crisis política y social que retuerce al país, busca hacer inevitable su eventual regreso al poder. La ofensiva creció este viernes con un pedido de investigación cargado de ironías sobre la rebelión de la cúpula castrense.

"Qué clase de golpe será pues; empieza el golpe, ministros felices paseando en la plaza Murillo, tocando tanquetas; un golpe de Estado con cero heridos, cero disparos, cero muertos", afirmó el exmandatario a los periodistas en Sacaba, en Cochabamba, en el centro del país.

Morales busca por todos los medios desplazar a Arce, quien se postula para la reelección en las elecciones del año entrante, posibilidad que la Justicia niega al ex mandatario porque ya cumplió tres periodos en el poder. Evo niega esa

tido oficialista MAS y se lanzó a una furibunda guerra política. Según los analistas ese escenario disruptivo puede facilitar el camino electoral de las oposiciones de derecha, centro derecha o socialdemócrata que enfrentan tanto a Arce como a Evo.

La narrativa de un autogolpe se ha viralizado en Bolivia, pero lo cierto es que ya hay 21 detenidos entre militares en activo arrestados y acusados de terrorismo y al-

### Según el representante de Boliva en la OEA serían 200 los involucrados

zamiento armado, incluyendo los tres jefes de las Fuerzas Armadas. Estos delitos tienen penas extensas de cárcel. También civiles, entre los que aparece el hermano de un exministro de Evo Morales señalado como "el ideólogo".

Según el representante diplomático de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, la cifra real de los involucrados en la insu-



Final. El arresto del general Zegarra, ex comandante de la aviación. AP

y grupos civiles.

Este viernes sorpresivamente fue detenido el titular de la Fuerza Aérea, el general Marcelo Javier Zegarra, sobre quien Arce había dicho un día antes que no se había plegado a la rebelión y lo felicitó. Nueva información lo habría comprome-

Para Morales el golpe no fue tal debido a que los rebeldes disparapotestad a la Justicia, dividió el par- rreción llegaría hasta 200 militares ron balas de goma (balines le dicen sión comenzó a perder músculo el llamado como a "destiempo". ■

aquí). "Golpe de Estado, ¿acaso se hace con balines? Que investiguen, tarde o temprano dirá la investigación lo que ocurrió", afirmó.

Arce fue el ministro de Economía durante los tres mandatos del líder indígena, y responsables de lo que se conoció como milagro económico boliviano por el crecimiento parejo de 5% anual a lo largo de tres lustros. Pero esa expancon la pandemia, la contracción del negocio del gas y la ausencia de reservas internacionales, carcomidas por los subsidios a las naftas entre otros productos.

El presidente boliviano reveló el jueves que llamó a Morales para advertirle sobre el golpe de Estado en curso. "Estaba claro que venían a por mí, pero me quedaba claro que después iban a ir por Evo Morales", y le dijo que tomara las protecciones del caso. "Pese a todo es un compañero", sostuvo.

Morales sostuvo además que todo este episodio lo tenía a él como blanco. Habituado a hablar en tercera persona, reprochó que la ministra de la Presidencia, María Nela Prado, lo atacó diciendo que "Evo destruye Bolivia, Evo quiere acortar el mandato de Lucho (Arce)".

Repudió también que no haya habido una sanción inmediata contra el ex jefe del Ejército, el general Juan José Zúñiga, el jefe de la rebelión, quien antes de la intentona en un canal de televisión amenazó con arrestar al ex presidente si insistía con su postulación electoral. "En mi experiencia como excapitán de las Fuerzas Armadas de Bolivia le doy de baja (...) pero callaron", agregó Morales. Sin embargo Zúñiga fue destituido por el gobierno inmediatamente después de haber hecho esa declaración. E incluso en el gabinete de Arce aseguran que el exgeneral perderá hasta la jubilación.

"El sector de Evo Morales el principal impulsor de distorsionar y crear su propia teoría o posverdad para decir que es fue un autogolpe", afirma a Clarín, Alvaro Ruíz, viceministro de Autonomías, en otro capítulo de la interna del MAS.

Entre tanto los familiares de los militares golpistas detenidos, afirmaron a periodistas de la agencia AP en esta ciudad, que los uniformados "fueron engañados". Varias familias visiblemente confundidas y ansiosas ante el centro de detención donde estaban sus parientes el viernes, recalcaban a esa agencia no saber nada de lo ocurrido el miércoles durante la intentona.

Insistían en que sus familiares estaban simplemente "cumpliendo órdenes" o ejecutando lo que les habían dicho que era un "ejercicio militar".

En ese sentido, Nubia Barbery aseguró que su esposo, el coronel Raúl Barbery Muiba, recibió órdenes de Zúñiga para ejecutar un "ejercicio militar". Nada más entrar a la plaza, según le contó Barbery a su esposa en una llamada posterior, se marchó de allí increpándole a Zúñiga que lo había engañado.

En escala mayor de su batalla, aparte de la idea de autogolpe, Morales anunció un congreso nacional del MAS para el 3 de septiembre en Cochabamba. Busca unir a todos los desencantados del partido. Desde el Gobierno calificaron

## Sociedad

### Seguridad y justicia

# Delincuencia juvenil: el Gobierno quiere bajar hasta los 13 años la edad para imputar a los menores

Los ministros Bullrich y Cúneo Libarona presentaron ayer el proyecto que enviarán al Congreso. Ahora, el régimen penal juvenil se aplica entre los 16 y 18 años. La pena máxima será de 20 años.

### **Emilia Vexler**

evexler@clarin.com

Tras la aprobación de la Ley Bases, el Gobierno presentó ayer el proyecto de Ley Penal Juvenil. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anticiparon en una conferencia la reforma que la administración libertaria de Javier Milei enviará al Congreso para combatir el delito por parte de menores de edad.

Técnicamente se llama "Régimen Penal Juvenil". Indica cuál es la **pena de imputabilidad** y establece una serie de **medidas de ordenamiento del Código Penal** de acuerdo al delito cometido.

"A partir de ahora, el delito, y lo peor que siempre es la muerte, tendrá consecuencias y estas consecuencias serán acordes a la edad de quienes lo cometen. La decisión del presidente Milei y de los equipos conjuntos de estos ministerios de Seguridad y Justicia, es cumplir con una sociedad que pide respuestas", apuntó Bullrich.

La ministra se enfocó en el reclamo social vigente "por la impunidad" de quienes delinquen y **tienen menos de 16 años**. "Nuestra sociedad no quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia".

En la síntesis del texto del proyecto, se empieza por lo más fuerte: las edades. "Adolescentes de entre 13 y 18 años". Detalla que los menores de entre esas edades que delinquen pueden ser privados de la libertad en "establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo" y que se debe comunicar a sus padres de la imputación y los actos procesales.

"El juez y el Ministerio Público fiscal velarán en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas", se explicita.

Si se impone **condena condicional**, se deben aplicar conjuntamente medidas complementarias, co-

### **Afavor**

"Con este proyecto se debe hacer un informe: el menor podría estar en riesgo o ser un riesgo para otros".

### Fernando Soto

Director nacional de Normativa y Enlace Judicial. mo "asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes".

En cuanto a las penas, serán de 3 a 6 años "siempre que no haya exis-

### **En contra**

Es poco probable que a esas edades comprendan las consecuencias de sus acciones".

### Rodrigo Morabito

Juez, Cámara Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca. tido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no registrare otros procesos o condenas".

La pena podrá reemplazarse por amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, de concurrir a determinados lugares (como establecimientos de espectáculos o deportivos), prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad o monitoreo electrónico.

La pena máxima que podrán recibir los imputados será de 20 años. Al cumplir 2/3 de la condena, el tribunal podrá disponer que se siga con algunas de las medidas alternativas. Ante el incumplimiento, se sustituirá por una más severa.

"En los casos de menores no im-

### MENORES QUE DELINQUEN

### A qué edad van presos en otros países de la región

- Uruguay. Hay un régimen penal juvenil para las infracciones gravísimas y abuso sexual. Los adolescentes entre 13 y 18 pueden ser declarados responsables como autores, coautores o cómplices de un delito.
- Chile. La ley de responsabilidad penal adolescente alcanza a los menores de entre 14 y 18 años.
   Tienen derecho a defensa gratuita y, de ser condenados a penas privativas de la libertad, son derivados a centros especiales, no a cárceles para adultos.
- Brasil. La edad de imputabilidad es 18 años, pero para los menores de 12 a 18 años el Estatuto del Niño y del Adolescente establece que pueden cumplir penas por conductas delictivas: son medidas socioeducativas, que incluyen la internación en centros especiales, un régimen de semilibertad y servicios comunitarios.
- Paraguay. La edad de imputabilidad es de 14 años. También se plantea la aplicación de medidas socioeducativas, con tendencia a la inserción social y comunitaria.



Conferencia de prensa. Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona presentaron ayer el Proyecto Ley Penal Juvenil. MATÍAS CAMPAYA

Sociedad 35

putables (quienes tienen menos de 13 años), el juez de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas. En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental, dar intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social", se explica.

Hoy, el régimen penal juvenil corre para jóvenes entre 16 y 18 años, que pueden estar privados de su libertad en institutos especializados. Son punibles, es decir, son responsables por delitos con penas de prisión superior a los 2 años. No es la misma Justicia de adultos, pero están siendo juzgados en ese sistema especializado. Quienes tienen menos de 16 hoy no son punibles.

### La voz de los expertos

Clarín consultó a expertos que están de un lado y otro del proyecto.

"Con este proyecto, se debe hacer un informe ambiental, psicológico, interdisciplinario, para que se vea si un menor de 13 años, imputable, no está en peligro. No hacerlo, como ahora, es abandonarlo: podría estar en riesgo o ser un riesgo para otros", explica Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial, que participó de la redacción del texto.

"Si no hay daño grave ni lesiones graves, podrían hasta eximirlo de pena, y aplicarle medidas de control. **No es automáticamente cárcel o libertad.** Se verá si es más importante meterlo preso o dejarlo en libertad", explica.

Desde otro punto de vista, se señala una contradicción con el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. "Es el tratado internacional más ratificado en la historia del mundo y fue incorporado a nuestro sistema constitucional", explica Rodrigo Morabito, juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca.

"En 2019 ese organismo señaló que 'las pruebas documentadas en Desarrollo Infantil y Neurociencia indican que la madurez y el pensamiento abstracto todavía están evolucionando de los 12 a 13 años".

Por lo tanto, para Morabito, "es poco probable que a esas edades comprendan las consecuencias de sus acciones o que entiendan los procedimientos penales. Y también se ven afectados por su entrada en la adolescencia". Por eso, dice Morabito, se alienta a los Estados a que "tomen nota de los últimos descubrimientos" y a que "eleven la edad de responsabilidad penal en sus países, a 14 años como mínimo o, por ejemplo, a 15 o 16".

"Las pruebas indican que los cerebros siguen madurando incluso más allá de la adolescencia, lo que afecta a ciertos tipos de toma de decisiones", agrega el juez. ■

# Los delitos cometidos por estos chicos subieron 8% en un año

Es el incremento de causas que se tramitan en el fuero juvenil de Capital y Provincia. La mayor parte son ataques a la propiedad: robos y hurtos.

LA PLATA, CORRESPONSALÍA

### Fabián Debesa

laplata@clarin.com

Los indicadores que muestran la evolución de las denuncias penales que involucran a menores de 18 años corren parejos a un lado y al otro de la General Paz. Tanto en Provincia como en CABA se registró en 2023 un incremento de casi el 8% en las causas que se tramitan en el fuero juvenil.

Son poco más de 26 mil episodios de robos, hurtos, agresiones, abusos y hasta asesinatos en los que quedaron bajo lupa judicial la actuación de niños, niñas y adolescentes. En el extenso territorio bonaerense, fueron 23.846 causas que se iniciaron en alguno de los 19 departamentos judiciales.

En el ámbito de Capital, fueron 2.197 expedientes analizados por la Justicia Nacional de Menores que funciona en esa jurisdicción.

Los datos de la provincia de Buenos Aires están incluidos en el reporte anual que realiza la Procuración General de la Suprema Corte. Es quien tiene bajo su ámbito el funcionamiento de las fiscalías, encargadas de las investigaciones.

El informe incluye también las causas del fuero penal de mayores. Allí se denunciaron poco más de un millón de delitos. Quiere decir que la incidencia del delito cometido por imputados menores de 18



Crimen. De Emilio Ghezzi, en La Matanza. Participó un joven de 15.

años representa el 2,6% del total.

No obstante, el impacto de algunos hechos puede resultar más estridente. El año pasado, hubo 66 muertes en las que terminaron imputados adolescentes. En el 17% de esos hechos también tuvo intervención un mayor de edad. En el período anterior habían sido 61 homicidios.

Esta categoría de delitos contra las personas incluye a los homicidios simples, los asesinatos provocados para ocultar otro delito (criminis causa), los agravados y los registrados en ocasión de robo.

Sin embargo, el mayor porcentaje de casos donde están asociados por su participación los menores de 18 años es el que corresponde a **delitos contra la propiedad**. En Buenos Aires alcanza al **28% del total** de las denuncias. Abarca los robos, asaltos, episodios en los que se utilizan armas y en los que se violenta la propiedad.

Las lesiones son el **14% de las denuncias** y las causas por abuso o violencia contra la integridad sexual están por encima del 12%.

La otra mitad de los expedientes que se abren en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, se agrupa dentro de otras 40 tipificaciones penales en las que se divide el informe que elabora todos los años la Procuración.

"El comportamiento del delito juvenil ha tenido un movimiento estable en los últimos años. Sólo se registró una notable caída en los años de la pandemia de Covid (2020 y parte de 2021) que por el encierro y otras circunstancias todas las estadísticas tendieron a la baja. Desde hace más de una década el número de causas fluctúa entre los 21 mil y los 26 mil episodios denunciados", explicó a Clarín uno de los técnicos que realiza el trabajo de recopilación de datos.

La Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) registró 2197 menores con causas penales o medidas de privación de la libertad o alojamiento en residencias, 7,9 % más que en 2022. Representa una tasa de 70,4 causas cada 100 mil habitantes de CABA.

En el registro predominaron los delitos contra la propiedad (83%), principalmente distintas modalidades de robos (8 de cada 10). En el 17% restante aparecen delitos contra la integridad sexual, la administración pública, las personas y la libertad, entre otros.

Las causas por delitos contra las personas (vida, integridad física, seguridad personal) fueron 35 (1,6% del total) e involucraron a 49 menores. Dentro de las causas por este tipo de delitos, 14 correspondieron a homicidios, 5 de ellos que llegaron a consumarse. ■

# Del playero a Joaquín: últimos crímenes de los adolescentes

En los últimos años, hubo varios casos resonantes que involucraron a adolescentes de entre 13 y 16 años, que habrían sido imputables de haber existido una normativa como la que se busca ahora que apruebe el Congreso.

El último caso fue el del crimen de Bruno Bussanich, el playero de una estación de servicio de Rosario. El 9 de marzo, el asesinato del joven de 25 años fue uno de los mensajes mafiosos que grupos narcos desataron en Santa Fe. Veinte días después del crimen, por las cámaras de seguridad de la estación de servicio lograron iden-

tificar como autor a un adolescente de 15 años.

El 3 de abril del año pasado, un tiroteo entre un policía y dos ladrones que subieron a robar a un colectivo de la línea 620, en Virrey del Pino, terminó con la muerte del **chofer Daniel Barrientos** y del agente de la Policía de la Ciudad.

Inicialmente detuvieron a dos sospechosos, que fueron luego liberados. Dos meses después del crimen, detuvieron a un joven de 21 años y a un adolescente de 15 años, quien habría sido autor del disparo mortal al colectivero.

Hace exactamente un año, el 29

de junio de 2023, el crimen de Joaquín Sperani conmocionó al país. El chico de 14 años fue asesinado en la localidad cordobesa de Laboulaye, después de haber salido para la escuela. Su cuerpo fue encontrado a pocos metros del colegio. Horas después, su mejor amigo, también de 14 años, confesó que lo había matado. El amigo fue declarado inimputable y lo alojaron en el Centro de Admisión y Diagnóstico del Complejo Esperanza en la ciudad de Córdoba.

En Aldo Bonzi, La Matanza, el 30 de mayo fue asesinado **el comerciante Emilio Ghezzi** (55). Estaba saliendo de su casa cuando un auto paró a pocos metros. Tres ladrones lo abordaron para robarle. Ghezzi se resistió a golpes y mientras intentaba escapar, uno de los ladrones le disparó por la espalda y lo dejó inconsciente en el suelo. Cuando llegó la ambulancia, ya estaba muerto. El mismo día, detuvieron a dos delincuentes, de 19 y 15 años, ambos con an-

El 11 de octubre de 2023, Leonor Morales (67) estaba esperando a su hija y a su nieta en la puerta del comercio familiar en González Catán, también partido de La Matanza, cuando dos ladrones que iban caminando la mataron para robarle el auto. Por las cámaras, lograron identificar a los autores del crimen, tres adolescentes. Dos tenían 17 años y el otro, que fue declarado inimputable, 15. ■

Sociedad CLARIN - SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2024 36





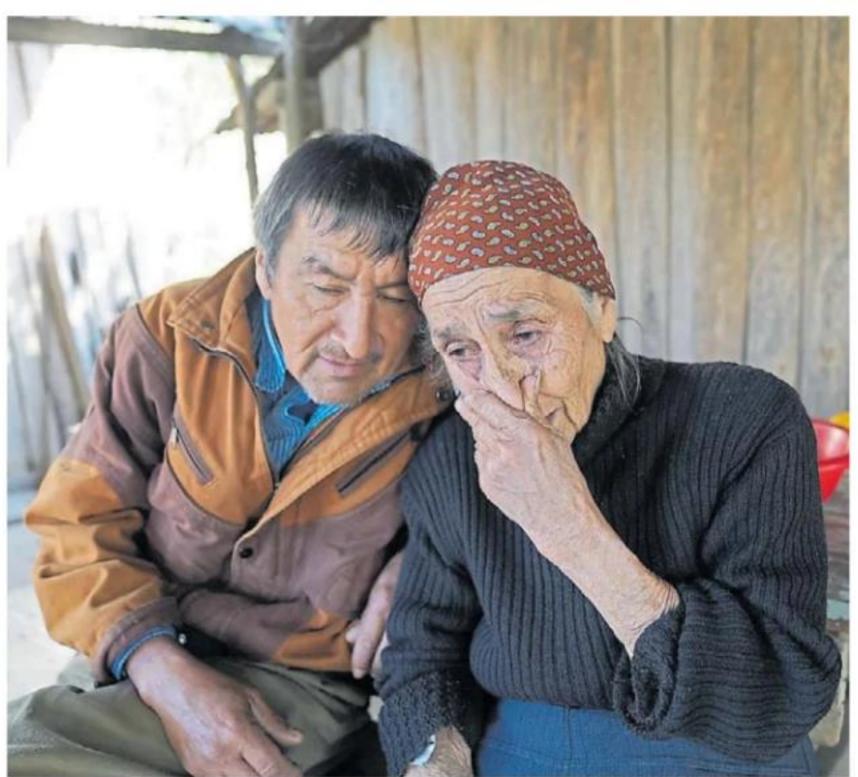

Dolor. José Peña, papá de Loan, con a la abuela Catalina. MARCELO CARROLL / ENVIADO ESPECIAL

# El padre de Loan declaró y complicó a Laudelina, la tía del chico desaparecido

Luego del testimonio de José Peña, la mujer se fue de la casa acompañada por su abogado y su hija. Además peritarán en Buenos Aires veinte celulares.

CORRIENTES. ENVIADO ESPECIAL

**Ernesto Azarkevich** misiones@clarin.com

Mientras en 9 de Julio se mantienen los rastrillajes en busca de Loan Danilo Peña, el padre del chico de 5 años declaró que a su hijo se lo llevó su tía Laudelina y complicó la situación de la mujer. En Goya, la Justicia Federal avanzó en la toma de declaración testimonial al círculo más cercano del menor y remitió a un laboratorio de la Policía Federal veinte celulares, que serán analizados en busca de datos que podrían ser clave para dilucidar qué sucedió la tarde del 13 de junio en el paraje El Algarrobal.

Además del fiscal federal Mariano De Guzmán -al frente de la investigación-, el testimonio de dos hermanos de Loan fue seguido con atención por funcionarios de la Procuraduría contra la Trata y la Explotación de Personas (Protex) que ya desembarcaron en Goya.

Alfredo y José Peña fueron trasladados al mediodía desde 9 de Julio hasta la Fiscalía. A las 18 se retiraron con custodia de la Prefectura.

Alfredo ya había estado en la Fiscalía el jueves con sus padres, José Peña y María Noguera, y su hermanos Mariano, César y Cristian. De Guzmán decidió postergar su declaración al filo de la medianoche.

Ayer se especuló con la posibilidad que Laudelina Peña -tía de Loan y esposa de Bernardino Antonio Benítez, uno de los seis detenidostambién fuera llevada a la Fiscalía con una de sus hijas, lo que finalmente no ocurrió. Incluso personal de la Fiscalía viajaría a 9 de Julio para tomarle declaración testimonial a Catalina Peña, la abuela del pequeño. Nada de eso ocurrió.

La cantidad de horas que permanecieron los familiares del chico en la Fiscalía Federal habla de un interrogatorio extenso, no sólo vinculado a lo que ocurrió en la tarde del 13 de junio, cuando Loan, sus primos y los adultos Bernardino Antonio Benítez, Mónica Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez salieron de la casa rumbo a un naranjal que está a unos 600 metros.

grafía que tomó Camila, la hija de Laudelina, cuando el grupo se dirigía hacia el naranjal. A los lejos se ve a los chicos correteando, seguidos a corta distancia por dos mujeres, que serían Millapi y Laudelina, quien finalmente decidió retornar a la casa cuando llevaba recorrido medio camino, según declaró ante los fiscales Castillo y Barry.

El jueves a la tarde, el papá de Loan aseguró que su hijo abandonó la casa de su abuela Catalina acompañado por su tía Laudelina. José

### Ayer también dieron su testimonio en Goya dos hermanos de Loan.

Peña sostuvo que los vio alejarse rumbo a las plantas de naranjas, pero, un rato después, la mujer apareció nuevamente en la casa y preguntó por el pequeño.

La declaración de José Peña podría complicar la situación judicial de Laudelina. Y quizás la postergación con el relato de su hermano, quien dejó entrever sospechas por ese extraño comportamiento.

Para la Justicia será clave determinar si alguien sabía que ese día Loan visitaría a su abuela. Está claro que su papá nunca pudo haber avisado porque no tiene celular y su pareja está distanciada de su suegra Catalina. Eso explica por qué era la segunda vez que el pequeño iba al paraje El Algarrobal.

El peritaje sobre los siete celulares secuestrados el jueves en la casa de Laudelina Peña podrían arrojar alguna respuesta. Si es así, la mujer quedaría al borde de la imputación y podría terminar presa, al igual que su pareja.

Ayer llegaron a Buenos Aires los veinte teléfonos celulares que fueron secuestrados en la causa. Seis de ellos pertenecen a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y a su esposo, el capitán de navío retirado Carlos Pérez.

Los fiscales de Goya Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry adjudicaron a ambos un rol clave en la de-

una prueba odorológica realizada sobre una camioneta y un coche de la pareja. En el primer vehículo, los perros rastreadores hallaron un leve olor del chico, mientras que era mucho más marcado en el Ford Ka rojo. La explicación que dieron es que Loan estuvo muy poco tiempo en la Ford Ranger del marino porque sólo fue usada para sacarlo de El Algarrobal. Y que en el coche fue trasladado por más tiempo.

La pareja abandonó la casa de Catalina Peña, donde habían participado del almuerzo, apenas Benítez avisó de la desaparición de Loan. Aseguraron que querían ver el partido que esa tarde jugaban Riestra y River. Para algunos fue la excusa para salir y sacar a Loan de la zona.

Según trascendió, esa tarde, el celular del marino estuvo apagado, pero el de Caillava habría impactado en la zona de un campo suyo, que está alejado del pueblo adonde dijeron ir para ver el partido.

Por eso será clave lo que la División Pericias Telefónicas de la Policía Federal pueda extraer de los teléfonos que ayer llegaron a su sede de Azopardo, donde funcionan los laboratorios que desbloquean los aparatos y realizan una extracción forense de su contenido. Para eso utilizarán el programa UFED Premium, con el que también recuperarán información que pudo haber sido eliminada días antes.

El resultado del peritaje será remitido a la Justicia Federal de Goya. Una copia irá al Centro de Investigaciones de Ciberdelito de Alta Tecnología, del Ministerio de Seguridad de la Nación, para relacionar la información que se obtenga. Por la desaparición de Loan hay seis detenidos con prisión preventiva de Chaco y Salta. Cinco de ellos están imputados por la captación de un Ayer se conoció una nueva foto- ción de su declaración tenga rela- saparición de Loan Peña, en base a menor con fines de explotación. ■

Sociedad CLARIN - SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2024 37



En la mira. Cristian González lleva tres años celebrando misas en 9 de Julio. MARCELO CARROLL / ENVIADO ESPECIAL

# Señalan al párroco de 9 de Julio por su vínculo con el comisario preso

Cristian González brindó un lugar donde vivir a Walter Maciel y no participó de las protestas por la desaparición.

CORRIENTES, ENVIADA ESPECIAL

Malena Nazareth Martos

mmartos@clarin.com

"Maciel llegó para infundir miedo, intimidación y un excesivo control y el cura párroco, Cristian González, le abrió las puertas de la iglesia y de una casita que está al lado", es una frase repetida entre los vecinos de 9 de Julio, donde desde hace quince días buscan a Loan Peña.

A principios de año, Walter Maciel (43) asumió el cargo de comisario de 9 de Julio. Sin lugar aparente para vivir, el cura Cristian González le dio hospedaje en una casa contigua a la parroquia. Tal como indicaron varias fuentes a Clarín, la gestión de Maciel estuvo marcada por un carácter duro y autoritario, desde una posición "de abuso de poder". La última denuncia contra el policía es por haber apretado a los vecinos para que no fueran a marchar por la aparición de Loan. Terminó preso acusado de entorpecer y desviar la investigación plantando pruebas falsas.

La implicancia del policía en el caso Loan puso el foco en él y en su vínculo con el párroco. Desde su detención, el 21 de junio, González no apareció más por el pueblo. Algunos creen que no hay misterio en torno a esta ausencia y otros ponen en duda el alejamiento en un momento de extremo dolor.

nocimos en un acto inaugural. Le pregunté dónde estaba parando y me dijo 'en la comisaría, estoy durmiendo en el piso'. La gente sabe que si te tengo que alojar te alojo. Soy un sacerdote que aloja al peregrino", dice González a Clarín. El cura vive desde hace ocho días en la parroquia de Chavarría, a 30 kilómetros de 9 de Julio, cumpliendo la celebración de la Novena.

#### El 21 de junio, el cura se instaló en Chavarría, a 30 km de 9 de Julio.

También tiene a su cargo la iglesia de Mantilla, al norte por la ruta 12.

González dice que no se está escondiendo de nadie, que siempre estuvo abierto a hablar y que hay muchos rumores erróneos respecto a su relación con el ex comisario detenido. El jueves hizo una corta visita a 9 de Julio para ver a la madre de Loan, María Noguera.

"A Maciel le dije 'la casa está libre. Me gustaría que duermas en un lugar digno, cuando consigas casa te trasladás y ya está. Es más, cuando él ocupa la casa, yo dejo de usarla los miércoles, cuando doy misa en 9 de Julio, además del sábado. Si alguien necesita asilo lo alojo, no solo a él. Ahora están ahí el nuevo comisario, los federales que no tenían "Llegó en enero o febrero. Nos co- lugar donde asearse y los albañiles

que refaccionan la iglesia".

González asegura que Maciel se mudó en febrero a la casa contigua a la parroquia Ascensión del Señor de 9 de Julio y que estuvo hasta mediados de mayo, por la fiesta patronal del 12: "lo veía con frecuencia y compartíamos cena, pero no a escondidas como salieron a decir, iban otras familias, íbamos a comer a lugares públicos". González lleva unos tres años celebrando misas en 9 de Julio. Los pobladores señalan que -como él mismo cuenta-, cuando crecía la tensión en la sociedad en torno a Maciel, el sacerdote nunca le dio la espalda.

"Recibí quejas en su contra, pero conmigo siempre fue respetuoso. Una señora me dijo que tenía que sacarlo de la casa para que yo pueda descansar tranquilo, pero tengo tres camas ahí para alojar cuando es fiesta patronal y hay visitas afuera. Se tiran colchones en el salón", se defiende el religioso.

#### Muchos vecinos comentaron que él solía secuestrar motos que no tenían la patente al día y después cobrar coimas para devolverlas.

Yo no puedo corroborar si es cierto o no es cierto, pero sí escuché que hacía los controles, pedía papeles. Uno que viene de la ciudad sabe que es lo correcto, pero por ahí en nuestro pueblo no hay costumbre, entonces la cultura o la crianza es totalmente distinta.

Colaboró Sergio Rubin

Antonio Benítez tiene antecedentes delictivos. Está detenido por el caso de Loan en una cárcel de Salta.

### "No lo queremos más aquí", advierten los vecinos sobre el tío del chico buscado

CORRIENTES. ENVIADO ESPECIAL

Javier Firpo

jfirpo@clarin.com

"Que hablen mal de mí, total no me va ni me viene, ni me visten ni me mantienen", es una de las frases destacadas en el perfil de Facebook de Bernardino Antonio Benítez, el tío de Loan. Parece una respuesta a los comentarios negativos que recibió desde la desaparición del niño de 5 años.

Benítez (35) vivía cerca de la ruta 123, en 9 de Julio, junto a su mujer Laudelina Peña y sus hijos Abigail (14) y Joaquín.(6), hasta el 19 de junio, cuando fue uno de los primeros tres detenidos (con Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica Millapi), acusado de "abandono de persona" en primera instancia. Luego fue sospechado de tener responsabilidad en la desaparición. El jueves fue trasladado a la cárcel federal N°3 de Salta.

Desde hace tiempo, Benítez está en el ojo de la tormenta. Nacido y criado en 9 de Julio, los pobladores no lo quieren y, desde que estalló el caso Loan, insisten "no lo queremos más aquí". Por sentirse rechazado, él decidió viajar a otras zonas de Corrientes y a Córdoba para hacer changas.

"Desde que lo conozco, siempre está preso. Entra y sale, pero debe haber estado detenido cinco o seis veces", comenta a Clarín una vecina que vive a una cuadra de la casa de Benítez. "Trato de evitarlo, me da miedo después de lo que hizo y tengo hijas chicas. Doy una vuelta para no verlo".

La joven confirma que "Benítez abusó sexualmente de una chica, que, ante lo que vivió y porque lo soltaron, se fue a Buenos Aires. Estuvo apenas un año en la cárcel de Goya", hace más de una década. "El resto de las veces cayó preso por robo de ganado o por vender droga. Varias veces se metió en campos ajenos y degolló vacas para comercializarlas. Es una persona miserable y su mujer, Laudelina, es igual o peor".

Esa condena por violación -como el caso del comisario Walter Maciel, acusado de abuso a una subalterna- movilizó a los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry. Antes de que el expediente pasara a la Justicia Federal ordenaron un acta de muestra de sus genitales, según confirmó Gustavo Briend, abogado de María Noguera, la mamá de Loan.

José Codazzi, uno de sus representantes legales, lo ratificó: "esa pericia existió, pero rige un secreto de sumario por diez días respecto al expediente. No sabemos los motivos por los que se pidió la pericia o quién la solicitó. Nuestro cliente nos comentó que no le permitieron bañarse para que se le realizara ese estudio".

Empleado en un aserradero, Virginio comenta que "el miércoles a la noche, muy tarde, más de veinte policías federales preguntaron por Laudelina Peña, tía de Loan y pareja de Benítez. "Le apuntaron a mi hija, pero estaban equivocados y se disculparon. Nos preguntaron dónde vivía ella y los acompañé. Pero a la mañana siguiente vi a ella como si nada, tendiendo la ropa".

"Estos dos están remetidos. Él, hasta las manos. Ella tiene que caer en cualquier momento", pronostica un hombra de Mantilla, a 30 kilómetros al norte de 9 de Julio. "Rara vez lo vi laburar a Anto-

#### Benítez ya estuvo detenido por un caso de abuso sexual.

nio, no sé de dónde sacaba la plata. Los rumores de la cuadra dicen que había truchado una pensión de discapacitado. Y la Laudelina es una vaga total y sólo piensa en la herencia del campo de su mamá Catalina", donde se vio a Loan por última vez.

Otro vecino agrega: "Benítez es un degenerado, sólo pedimos que el nene vuelva con vida. Si ese señor no lo secuestró, seguro que tuvo algo que ver porque siempre estuvo metido en la delincuencia. Días antes de que pasara lo de Loan, la Policía apresó a un cuñado suyo que vendía droga. Hasta el cuñado lo mandó al frente".

Una comerciante asegura que "estaba endeudado hasta la coronilla. Siempre estuvo detrás de la plata sucia, igual que su mujer. ■

38 Sociedad



Consultas y estudios. Una resolución liberó el lunes los topes que fijaba la Superintendencia de Salud.

# Los copagos, liberados: cuánto cobrarían obras sociales y prepagas

Las obras sociales anunciaron que empezarán a cobralos. Algunas prepagas se basarían en las subas de las cuotas.

#### Irene Hartmann

ihartmann@clarin.com

Como solo tiene unos días la resolución del Ministerio de Salud que **liberó los topes de los coseguros** a cargo de los pacientes, es probable que buena parte de los 15 millones de afiliados a las obras sociales nacionales ignore que podrían empezar a cobrarles –en principio, montos chicos– por consultas médicas y prácticas.

Copago es un término escuchado hasta el hartazgo a fines de 2023, cuando se empezó a denunciar el cobro de "ilegales" que afectaban a afiliados a las prepagas.

Apareció el lunes una resolución oficial que habla de coseguros, o sea, copagos legales. Existen hace rato y están dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO), desde el cual el Ministerio garantiza que ciertas condiciones de salud (VIH, oncología, discapacidad, plan materno-infantil, prácticas de enfermería y emergencias del llamado "código rojo") sean cubiertas al 100% por las obras sociales nacionales y prepagas. Y, además, que otras prácticas menos urgentes, tengan cobertura parcial. Hasta la resolución del lunes, las entidades podían cobrar coseguros (o copagos) con un tope bajo, actualizado cada mes por la Superintendencia podrá definir cuánto quiere cobrar.

Hasta la resolución, según la grilla oficial, para ver a un médico generalista, pediatra o ginecólogo había que pagar, como máximo, \$ 2.019 la consulta; para otros especialistas, \$3.786. Sin embargo, "en la vida real, casi ninguna obra social cobró nunca estos coseguros", afirmó Rubén Torres, médico, ex superintendente de Servicios de Salud, presidente del Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud y de la Federación Latinoamericana de Hospitales. Según se pudo averiguar, las entidades vinieron desestimando esta entrada de dinero por dos razones. La primera, para brindar una suerte de aten-

#### A fines del año pasado, los copagos ilegales aparecieron en escena.

ción a los afiliados. La segunda, dijo José Luis Lingeri, secretario de Acción Social de la CGT y secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, porque, "al haberse quedado tan desactualizados sus valores, **resultaba más cara la carga administrativa** para cobrar los coseguros que no cobrarlos".

cada mes por la Superintendencia Lingeri compartió las charlas prepagas del país de Salud. En adelante, **cada entidad** que hubo esta semana en el sector: **esa posibilidad**. ■

"Tiene que ser **algo gradual**. La próxima semana lo vamos a volver a analizar. Le dejamos los deberes a cada uno para que traiga una posición y ver si se puede tener un criterio uniforme, **sin que sea una cartelización**", subrayó.

Clarín le consultó cuál es atraso que registran en los coseguros. Esbozó – con dudas – un 200%, pero aclaró que, "por supuesto, no puede caer en los copagos de un mes para el otro".

Cuatro prepagas consultadas evitaron dar precisiones sobre el tema pero todo indica que los coseguros subirán al ritmo de las cuotas, que a su vez deberían someterse al ritmo de la inflación.

"Más allá de lo que uno haya firmado cuando contrató el plan, la prepaga muchas veces te dice que en realidad sos afiliado de la obra social intermediadora. La obligación que tienen, en definitiva, es cubrir el PMO, que sí tiene copagos y están desregulados. Deberíamos ver qué dice la letra chica de los contratos que cada uno firmó, a ver si está expresamente dicho que no te pueden cobrar nada adicional", afirmó Torres. La hipótesis sugiere una suerte de "institucionalización" de los copagos ilegales. Tres entidades consultadas, entre ellas la propia Unión Argentina de Salud, que nuclea, entre otras, a las prepagas del país, desestimaron

Treinta puestos de restaurantes premium ofrecen hoy opciones clásicas y propuestas innovadoras.

## Feria de parrillas top en Mataderos: hay platos desde \$4.500

Las mejores parrillas y restaurantes de carnes de la Ciudad Buenos Aires son reductos exclusivos. Por eso, vale aprovechar la oportunidad de probar algunos de sus cortes premium a precios promocionales.

La oportunidad es hoy, de 11 a 18, en Lisandro de la Torre entre-De Los Corrales y Directorio, Mataderos, donde se realizará la Feria de Parrillas. Hay 30 puestos que ofrecen platos tradicionales e innovadores, un mercado de emprendedores y shows.

Además, los asistentes tienen la chance de recorrer la clásica Feria de Mataderos, donde podrán conseguir artesanías y productos típicos.

El evento, con entrada gratis, trae opciones muy tentadoras. Es el caso de Nuestro secreto, la parrilla que funciona en los jardines de la Mansión del hotel Four Seasons con estricta reserva porque está entre los restaurantes más codiciados de la Ciudad. Tiene la particularidad de estar bajo el mando de una parrillera desde sus comienzos. Se trata de Pato Ramos quien ofrece: carpaccio de bife angosto sobre chipá mbocá (\$5.000); sándwich de mollejas de degolladura (\$ 7.000) y pastrón Wagyu, carne de vaca japonesa premium caracterizada por su sabor, terneza y jugosidad (\$8.000).

Otra notable es Lo de Jesús, restaurante palermitano de 70 años que, bajo la tutela del chef Darío Gualtieri, que se aggiornó en materia de carnes. Ofrece chorizo artesanal 70% cerdo - 30% vacuno, pan de campo, chimichurri, salsa criolla y picante (\$ 4.500); bife de chorizo fileteado, salsa de morrones asados, papa cremosa (\$ 9.500) y carrillera de ternera en dos cocciones con chucrut de repollo blanco, panceta, manzana y acidulado (\$9.500).

Tampoco habría que pasar por alto la propuesta del restaurante Sagardi Cocineros Vascos: vende su carne más emblemática, el **txuletón** de vaca vieja con pimientos asados (\$ 8.000) y también la **txistorra** estilo Orio (\$5.000).

El deli de cocina judía Café Mishiguene también es de la partida. Se trata de un restaurante del chef Tomás Kalika que se destaca por resignificar la tradición en clave contemporánea.

Esta vez apuesta por los contrastes en sabores y texturas: hummus de garbanzo y kebab a la parrilla (\$5.000); hummus de garbanzo y kebab de pollo a la parrilla (\$5.000) y hummus de garbanzo y para los vegetarianos, brochette de verduras de estación a la parrilla (\$4.500).

En tanto, Chori, el restaurante al paso de Germán Sitz y Pedro Peña, ubicado en Palermo, propone chorizo de carne cerdo clásico (tomate, rúcula, papas pay y mayonesa de orégano por \$5.000). Además, de carne de cerdo ahumado (hongos, lechuga, reducción de naranja y mayonesa de ajo, \$6.400) y su hit "El Porteño", que viene con chorizo de res, rúcula, cebolla crispy, provoleta, morrón asado y mayonesa de ajo (\$6.400).■

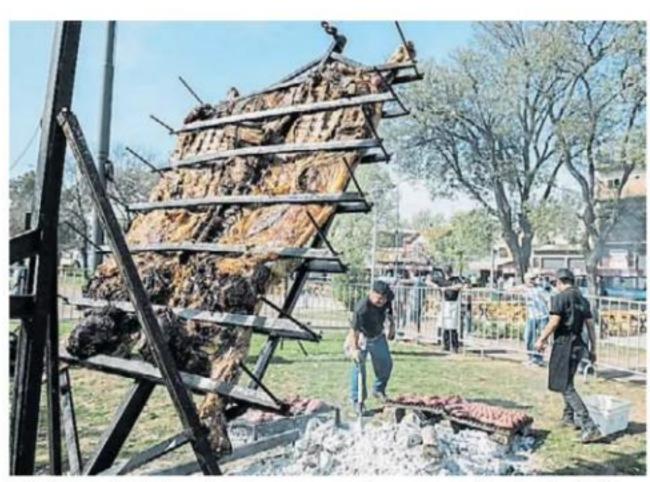

Opciones. Habrá cortes de carne y varias propuestas de choripán.



Sociedad CLARIN - SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2024 40



En el juicio. Mariano Cohn escuchó ayer el veredicto por la muerte de su hermano junto a Luis Brandoni y su socio Gastón Duprat. L. THIEBERGER

# Condenaron a tres médicos del Hospital de San Isidro por la muerte de Alejandro Cohn

Uno solo recibió una pena de prisión efectiva, de 3 años y medio. El hermano de la víctima, el cineasta Mariano Cohn, dijo que harán nuevas denuncias.

#### Natalia locco

niocco@clarin.com

Pasaron 3.258 días desde que Alejandro Cohn (35) se bajó de la moto porque sintió que le había bajado el azúcar. Casi nueve años del partido de fútbol al que no llegó a jugar, de la muerte por "encefalopatía hipóxico isquémica" que le diagnosticaron días después. Luego de todo ese tiempo, ante una sala repleta de su familia y sus amigos, se conoció la sentencia que condenó a tres médicos del Hospital de San Isidro por homicidio culposo.

"Hubo nueve médicos imputados. Todos esos médicos directa o indirectamente participaron en el caso de mi hermano. Para mí son nueve bestias. Mi familia, mis amigos y yo siempre optamos por tramitar y dirigirnos de manera civilizada, ellos eligieron ser bestias, desde que atendieron a mi hermano hasta que terminó el juicio, porque ninguno declaró, testificó ni ayudó a que la causa se aclare ni a dijo el productor y cineasta Mariano Cohn, hermano de la víctima.

De los nueve médicos que llegaron a juicio, tres fueron absueltos luego de que el fiscal Diego Molina Pico decidiera desistir de la acusación. Y ahora otros tres también fueron absueltos y otros tres fueron condenados.

Marcelo Toro Solano, el médico que trasladó en la ambulancia a Alejandro Cohn hasta el hospital de San Isidro, recibió la pena más alta: tres años y seis meses de pena de cumplimiento efectivo. Además de siete de inhabilitación para ejercer la medicina. Es el único que podría ir a la cárcel, al menos si la sentencia queda firme.

Respecto de por qué la pena de Toro Solano es más alta que la de sus compañeras, el juez hizo referencia a los 38 minutos que pasó junto a Alejandro Cohn aquel lunes 27 de julio y fundamentó: "Esa desatención primaria es lo que derivó en la descompensación del paciente y su posterior muerte. El doctor Toro Solano debió imponer aliviarnos el dolor a los familiares", una conducta médica inmediata empeoraba, fueron desatendidas

desde la ambulancia hasta que el paciente llegó al hospital y él se retiró. Fueron 38 minutos en los que no brindó atención de ningún tipo. Y esto no es una afirmación de este juez, si no resultado de las pericias. Esos 38 minutos de defectuosa atención fueron necesarios para pasar de un cuadro catálogado como amarillo a uno rojo".

#### Los tres son autores del delito de homicidio culposo.

Otro punto clave en la sentencia fue el trato que Toro Solano había tenido con Mario Cohn, el papá de Alejandro. Es que cuando le reclamó, "en dos oportunidades, lo que debería haber sido considerado un llamado de atención", le realizó una seña con la mano "con desdén".

Para el juez, esas dos oportunidades en las que el padre de la víctima se acercó a pedir asistencia médica al ver que el cuadro de su hijo también por Toro Solano.

Además, las médicas Ana Sánchez y Carla Setti, que estaban a cargo de la guardia junto a Toro Solano, fueron condenadas a la pena de un año y ocho meses de ejecución condicional (no irán a la cárcel) y cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina.

Sobre su participación, el juez argumentó: "Los tres estaban a cargo, ciertamente le cabe responsabilidad al médico que lo trajo. Pero eso no le quita responsabilidades a los otros médicos, es responsabilidad de estas médicas también".

Además, explicó en su sentencia que la figura de homicidio culposo no establece la diferencia en la calificación de partícipe necesario y autor, según lo establece el código penal. Y que, por eso, el grado de participación de cada uno de los acusados debería ser establecido por el monto de la pena.

Para Ocampo, los tres son autores del delito de homicidio culposo por la negligencia en la atención de Alejandro Cohm.

Martín Montagna, fueron absueltos por decisión del juez Facundo Ocampo. Sobre Montagna, que era el jefe a cargo de la guardia, hubo una divergencia entre el fiscal Diego Molina Pico y el abogado de la querella, que representó a los padres de Alejandro Cohn.

En sus alegatos, el fiscal había desistido de la acusación y Juan Carlos García Dietze, representante del particular damnificado, consideró que Montagna "era en ese momento el que estaba a cargo de todo" y que hubiera "permitido como médico, no como burócrata, que quienes no estaban capacitadas para resolver cuestiones críticas que se plantean en el área de crisis como es el shock room, hayan estado ahí".

Había pedido para él la pena de 3 años y seis meses y siete años de inhabilitación para ejercer la medicina. Para el juez Ocampo, no tuvo responsabilidad directa en los hechos y por eso lo absolvió.

García Dietze, al finalizar la lectura del veredicto, no descartó que haya nuevas instancias de apelación e insistió en su discrepancia con Montanga, aunque no confirmó que vayan a apelar la sentencia.

Marina Vogelin, Maximiliano Ragazzoli y Darío Campos, ya habían quedado eximidos de la acusación, cuando Molina Pico desistió de avanzar con la imputación.

"Hay culpables, hay imputados, hay condenados pero todos actuaron de una manera bestial. Yo todavía tengo confianza, esto lo tomo como una primera instancia, estos médicos quedaron expuestos en su accionar a lo largo del juicio. Quedó todo documentado. Hay muchos -tres- que no van a poder seguir atendiendo, uno que va a ir a prisión y el resto va a cargar con la condena de no haber colaborado y si van a atender a alguien lo van a tener que hacer con una careta", sentenció Mariano Cohn a la salida de los tribunales de San Isidro.

El juez hizo lugar al pedido de la fiscalía para que se investigue a dos enfermeras y a dos peritos cuyo accionar habría sido "parte del encubrimiento" posterior al hecho. Además, Mariano Cohn confirmó que avanzarán sobre "una nueva denuncia por el encubrimiento".

"Es un primer paso, esto no termina acá. Vamos a pedir que se abra una causa por encubrimiento a los funcionarios y a los responsables del hospital, a los funcionarios políticos de quien dependía el funcionamiento del hospital, por encubrimiento, falsificación ideológica y mal desempeño de deberes de funcionario", anticipó Cohn.

Además, dijo que "se está haciendo justicia" y que esto "requiere de un cambio del municipio del intendente actual, que se anime a tomar decisiones con respecto a este hospital", porque "muchas de estas bestias siguen trabajando".

Desde el municipio de San Isidro confirmaron que la próxima semana el intendente Ramón Lanús se María Quiroga, María Seijo y va a reunir con Mariano Cohn.■

CLARIN - SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2024 Sociedad



Helados. Denuncian que Vialidad está trabajando "lento". Los choferes protestan porque deben esperar en estacionamientos al aire libre.

# Murió un segundo camionero varado en medio de las nevadas

Hay 2.000 v ehículos parados hace 17 días en el túnel Cristo Redentor, que une Argentina y Chile. Uno falleció de neumonía y el otro, de un infarto.

MENDOZA, CORRESPONSAL

Roxana Badaloni

mendoza@clarin.com

El túnel internacional Cristo Redentor - Los Libertadores llevaba hasta ayer 16 días cerrado por nevadas y se acumulan las demoras para despejar la principal ruta que une a la Argentina con los puertos de Chile. Son cerca de 2.000 los camiones que aguardan en distintos estacionamientos al aire libre o en el costado de la ruta en Mendoza a la espera de poder cruzar y entregar sus mercancía. En esa caravana, el jueves por la mañana murió un transportista por un cuadro de neumonía, que se agravó.

El chofer brasileño Fernando Guccioni Sousa Vieira había sido internado el sábado pasado en el centro médico de alta montaña, en Uspallata, por una neumonía. Cuando su salud empeoró, fue trasladado al hospital Perrupato, ubicado en el municipio mendocino de San Martín y de mayor complejidad, donde falleció.

El camionero trabajaba para la

empresa Marvel y también fue recordado en las redes sociales de la compañía. "Con inmenso pesar comunicamos el fallecimiento de nuestro colaborador, amigo y socio Fernando Guccioni Sousa Vieira", dice el posteo. Y continúa: "Lamentamos esta pérdida irreparable, con profundo agradecimiento por la oportunidad de haber convivido con Fernando y tenemos certeza de que la huella que dejó en todos durante su paso allí nunca será olvidada. En este momento difícil, manifestamos toda nuestra solidaridad con familiares y amigos cercanos".

Sousa Veira es el segundo conductor fallecido desde que cerró el Paso Internacional. El lunes 17 de junio un chofer chileno murió en la playa de estacionamiento de Uspallata. En este caso se informó que fue por un infarto.

Son 200 los choferes que han tenido que recibir asistencia médica por el frío y complicaciones en su salud por las precarias condiciones que deben soportar en su espera, ya que no pueden alejarse de

la carga. En la tarde del jueves hubo protestas con bocinas y aplausos para despedir al camionero falleci-

La Asociación de Propietarios de Camiones Aprocam denunció que el ritmo de limpieza del lado argentino "se está haciendo de forma deficiente y lenta".

Ricardo Squartini, presidente de Aprocam, se quejó porque la problemática de los cortes es crónica. "Pasan los gobiernos y no han tenido la suficiente voluntad política de solucionarlo. Me pregunto cómo hacen en Canadá o los países nórdicos donde nieva casi todo el año", planteó.

En un posteo viral, otro camionero brasileño contó cómo son las condiciones por el cierre prolongado del paso: "Hay más de mil camiones parados y les voy a mostrar cómo es la condición sanitaria, con sólo cuatro baños en contenedores, donde nos damos una ducha helada".

La última novedad confirmada ayer por las autoridades de la Coordinación de Frontera es que está despejada la ruta nacional 7 hasta la boca del túnel Cristo Reden-

El buen tiempo en la zona de Alta Montaña se mantendrá por los próximos días, por lo que hay expectativas de que el cruce fronterizo sea habilitado en este fin de semana, para que comiencen a transitar por el Paso los transportes.

El permiso de transitar será paulatino y con condicionantes. Hoy estaría habilitado para camiones y mañana, para todo tipo de vehícu-

El tiempo en Alta Montaña ayer se presentó con una temperatura de 0° en Uspallata, -4° en Punta de Vacas, -6°C en Puente del Inca y -7°C en la localidad fronteriza de Las Cuevas.

Para asegurar una rápida apertura del cruce de la cordillera, las autoridades chilenas realizaron un inédito control artificial de avalanchas en la localidad de Los Andes. Fue en el sector conocido como El Japonés. Involucró el uso de helicópteros para detonar cargas explosivas.

## Lo perseguía la Policía, chocó y arrolló a un playero en Santa Fe

Un empleado de una estación de servicio de Santa Fe estaba parado frente a la pantalla de la cabina de cobro, al lado de unos surtidores. Era la tarde del jueves, justo después de la hora del almuerzo. De pronto, una camioneta que escapaba de la Policía chocó el surtidor a toda velocidad y lo atropelló. Sufrió fracturas en ambas piernas. El conductor trató de seguir huyen-

Ocurrió a las 14:3, en ruta 11 y la calle 9 de Julio, en San Justo. Así se desprende del video de una cámara de seguridad de la estación de servicio. Comenzó con el empleado (44 años) al lado del surtidor, mientras otro trabajador esperaba a dos metros. Algo los alertó y miraron hacia la izquierda de la imagen. El que estaba más lejos logró escapar pero el que estaba frente a la do pero finalemente fue detenido. pantalla de cobro no llegó a reac-

cionar. El raid policial había comenzado en otra estación de servicio, en el sur, también al costado de la ruta 11 porque el conductor de la camioneta se quiso ir sin pagar sin pagar. Un empleado se acercó para reclamarle y chocó el kiosco de la estación, rompió el vidrio y salió a toda velocidad.

Fueron más de 4 kilómetros de huida. También el conductor sufrió politraumatismos.



Video. La camioneta embistió al playero de una estación de servicio.

### Mundos intimos

Vínculos. Algunas personas se aíslan y nadie las cobija en el momento de partir. Analizamos las diferencias con quienes saben que hay amigos o parientes pendiente de ellas.

# Me sorprende cuando alguien muere y ni su familia se entera. ¿Será esa la medida más extrema de la soledad?

Carlos Aletto

ace unos 10 años, en una tarde otoñal en Mar del Plata, Alejandro Gallo me contó en un bar de la Diagonal Pueyrredón algo que me llevó a pensar por primera vez en la soledad humana. Había encontrado el cadáver de su padre en el departamento, cinco días después de su fallecimiento. Mientras dejaba la taza de café sin tomar, Ale decía que uno de los "arbolitos", compañero de su padre, había entrado allí unas horas antes y se había llevado una suma importante de dólares que estaba escondida en unos muebles. Sin identificarse, avisó al encargado del edificio, quien dio la noticia a mi amigo.

Ale y yo teníamos una amistad de más de veinte años, signada por la ayuda mutua. Debido a su inestabilidad laboral, lo invité a trabajar conmigo cuando abrí una librería en el centro, y también fue uno de los colaboradores asiduos mientras dirigí un suplemento literario. Aunque era un hombre bastante solitario, generaba simpatía desde el primer contacto.

Aquella tarde volví a casa y durante la cena no podía dejar de calcular cuál era el tiempo máximo que una persona puede estar sin vida, sola, abandonada en un departamento. Tal vez el intervalo entre morir y ser descubierto sea la verdadera medida de la soledad. Tal era el desasosiego que la idea se me vino encima como una obsesión y empecé a hacerme algunas preguntas sobre las que la ciencia sabe expedirse pero que a mí no me satisfacían: ¿Cuándo empieza la muerte? ¿Cuál es la duración exacta del acto de morir? ¿Cuántos días habrían pasado antes de que me encontraran si yo hubiera sido el muerto?

Esa noche me consolé pensando que, si yo moría, me encontrarían de inmediato, ya sea mi esposa o mis hijos, en ese entonces de nueve y doce años. Quizás ni siquiera me encontrarían muerto, quizá simplemente me verían morir. Al poco tiempo me divorcié, tuve que dejar la casa familiar y esas especulaciones estadísticas, esas incertidumbres existenciales cambiaron de rumbo a zonas más prácticas de mi vida. Me fui a vivir con mis viejos. Tenía que rearmarme.

Un mes después, ocurrió una historia parecida que me hizo volver a mi estado anterior. La madre de mis hijos encontró a su padre, el Bocha, también muerto. Ella y sus hermanos lo habían estado llamando al celular. y como no respondía, la preocupación crecía. Decidieron acercarse al departamento y, al entrar, lo encontraron tirado a lo largo del piso en la estrecha cocina, y cerca tenía un vaso de agua estallado. Aunque el Bocha



Infarto. Lo sufrió mientras jugaba al fútbol. En la foto, con dos de sus hijos y su madre, que nunca lo dejaron solo.

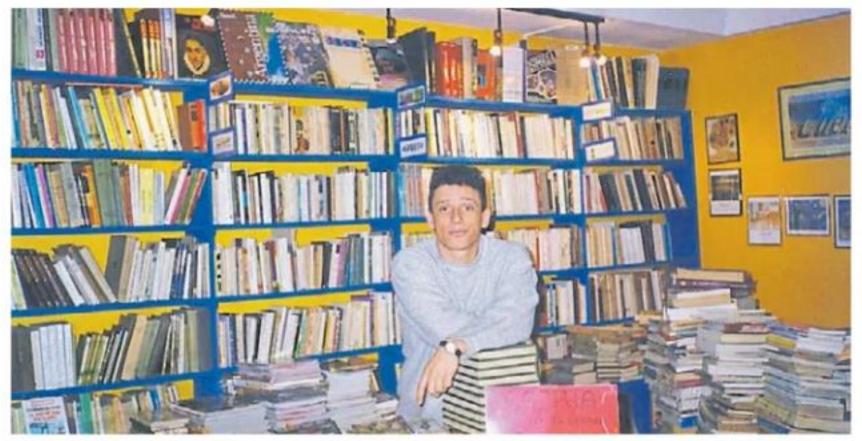

Entre libros. La literatura le permitió conocer a la gente más allá de las palabras hechas.

ledad, el amor de sus hijos hizo que lo hallaran el mismo día de su muerte. Calculé, así, que la soledad del Bocha habría sido mucho menor a la del padre de mi amigo.

Pasaron unos años y la historia volvió pero el protagonista iba a ser yo. Mientras jugaba a la pelota, comencé a sentir una presión intensa en el pecho. Me di cuenta de que me estaba infartando cuando manejaba de vuelta. Habría muerto si no hubiera estado conmigo uno de mis hijos. Llegué a la clínica gracias a un policía que condujo mi auto el último tramo. Estuve sin signos vitales y me reanimaron con las paletas de desfibrilador. Cuando me ingresaban a la Unidad Coronaria, alcancé a distinguir que en el pano vivía acompañado y disfrutaba de la so-sillo estaban mis hijos y mis padres. Al día



La curiosidad me llevó a abrirlo y, en lugar de jabones, estaban los dólares. Si bien creía que estaba profanando algo, sentí un gran alivio de devolver a la familia esa plata. siguiente, vinieron a verme mis compañeros de fútbol y más familiares. Un día vino a visitarme Ale Gallo y cuando entró, entendí, justo con esa visita, que en mi caso era bastante dificil morir en soledad. Con una actitud de cuidado, durante mi internación por la cirugía él no quiso decirme que se había separado. Me enteré más tarde a través de unos mensajes de WhatsApp. Su hijo tenía la misma edad que el mayor de los míos, y compartíamos sensaciones sobre su crecimiento. El chico, aparentemente ofendido por el aislamiento de su padre, había decidido no hablarle más. Ale se mudó a un departamento en el centro, casualmente a una cuadra de donde había vivido y muerto el Bocha. Las consecuencias de una lesión en la rodilla habían acentuado su recogimiento.

En 2020 se desató la pandemia por COVID y el encierro lo volvió más huraño. Un tiempo antes, había publicado un libro de cuentos y esta temporada a solas le permitió reencontrase con la escritura de una novela. Me iba comentando por largos mensajes de voz el proceso de escritura.

Su hijo adolescente seguía decidido a no contactarse con él, y pese a que yo siempre animaba a mi amigo a que lo buscara, Ale me contestaba que el pibe no quería, que había buscado mil formas y que era muy dolorosa toda la situación. Pese a que yo había tenido problemas leves de salud, posteriores a mi operación del corazón y había estado otra vez internado, no corté comunicación con él, pero de repente dejó de contestarme los mensajes del chat.

Sociedad 43

Me resultaba extraña la falta de respuesta, y me llamaba la atención que no registrara mis llamadas. Por unos días decidí no molestarlo, y, una vez que me dieron el alta, volví a insistir durante 12 días corridos hasta que un viernes a la tardecita puse punto final a la espera, a la tolerancia y fui hasta a su departamento. Como nadie me atendía, llamé a Cecilia, la madre de su hijo, y vino rápido. No tenía llaves del lugar, entonces habló con el portero del edificio quien **enseguida llamó a la policía**.

Yo sentía cómo se repetían algunas zonas de las historias, que venía viviendo y todo eso me despertaba el mismo sinfín de dudas. No había respuestas del otro lado de la puerta, no se sentían olores, no se distinguían ruidos ni señales. ¿Sería que la historia quería repetirse? Ante el fracaso de la intervención policial, hubo que acudir a un cerrajero. Después de varias maniobras, abrió y todos los allí presentes nos enfrentamos al horror: Ale estaba tirado en la cama, muerto. ¿12 días así? Esa docena, que ganaba por 7 más al lapso de extinción de su padre, se agregaba como nueva cifra -- jaltísima!-- en la medición de soledad. En medio de la urgencia por resolver cuestiones prácticas, me asaltó un pensamiento filosófico: qué hubiera pasado si yo no lo encontraba. ¿Hasta dónde hubiera llegado la cifra? ¿Yo era el índice más bajo de su soledad? ¿Fue mi espera lo que determinó la medida de su soledad?

Mientras Cecilia me confesaba que no podía encarar la limpieza del lugar y me pedía que me ocupara yo, recordé que Ale me había contado del robo de los dólares que lo había dejado sin herencia al mismo tiempo en el que quedaba sin padre. Él repitió el gesto de su padre y había también guardado en su casa una suma de dólares, mucho menor pero bastante significativa. Eso también me lo había contado, como al pasar, en el hospital. Entonces, dije para mí, tiene que estar ese dinero por algún lado. Aproveché para emprender la búsqueda de la plata como una cruzada, yo quería que su esposa y su hijo tuvieran algún tipo de tranquilidad económica. Fue ahí, a solas, con esa misión decidida, en ese mismo espacio que alojó la muerte durante 12 días, en ese lugar revulsivo, con olores nauseabundos, coronado por un colchón cargado de fluidos, donde fui descubriendo también cómo fueron sus últimos días. Sin darme cuenta, me convertí en detective de pistas, en perito de señas, en baqueano de huellas, en crítico literario de sus escritos, en médium o mejor en testigo de una soledad: la de mi amigo.

Busqué el dinero todo el tiempo. No aparecía. Casi resignado a irme y mientras terminaba de acomodar ropa, di con el envoltorio de unos jabones. ¡Qué disonante ese objeto fuera de uso tan al alcance de la mano! La curiosidad me llevó a abrirlo y, en lugar de jabones, estaban los dólares. Si bien creía que estaba profanando algo, sentí un gran alivio de devolver a la familia esa plata. El hallazgo más esperado me renovó energías y seguí hurgando entre libros, merodeando entre sus cuestiones inconclusas y sobre todo entablando un diálogo imaginario con mi amigo muerto. Entretanto, la pregunta por el alcance, los límites, la carne de esa soledad estaba de fondo como música funcional.

La búsqueda venía resultando productiva y sobre el final de mi permanencia en casa de mi amigo encontré por debajo de un mueble, en una zona de difícil acceso, un papel suelto, tenía una consigna clara: "Si me pasa algo, comunicarse con..." El número anotado coincidía con el teléfono de Cecilia. Me sentí obligado a ocupar el lugar del muerto.



Reflexión. Carlos cree que "se muere como se vive", algo difícil de cambiar. LAURA HECHT

### Mejor que no me toque



#### Sensaciones

#### Daniel Ulanovsky Sack dulanovsky@clarin.com

Mi papá quería morir en su casa, sin ensañamiento terapéutico. Incluso, cuando aún no era usual, firmó una escritura en la que autorizaba a que no se le realizaran tratamientos para prolongar artificialmente la vida. Él-con muy buena salud hasta los 86empezó a declinar y los últimos meses hubo que internarlo varias veces. En esos momentos yo pensaba qué pasaría si lo llevaban a terapia y se quedaba solo ante el final. No tenía respuesta: es que el ensañamiento también se puede dar si uno mantiene al paciente en casa donde sufre por no recibir la terapia que lo calme. Finalmente murió en su dormitorio, pero podría haber sido distinto.

No tengo fantasías horrorosas sobre estar solo en el momento final. Sería mejor no estarlo, claro, pero mucho más me asusta la enfermedad impredecible, el pasar de estar bien a ser un enfermo terminal casi sin darse cuenta. Siempre me pareció extraño cómo uno no detecta irregularidades graves en su cuerpo y sí otras nimias. Por ejemplo, ante una gripe liviana, nos sentimos fatal, sin fuerzas, doloridos, tosiendo sin parar, transpirando con efervescencia. Levantarnos para ir al baño es ciclópeo. Pero a la semana -lo más seguro- estaremos recuperados y no habrá marca. Paradójicamente, podemos, en el mismo tiempo, estar anidando un cáncer grave y no tener síntomas hasta que resulte tarde. Ya sé, en un caso hay un factor infeccioso externo, en el otro es el propio cuerpo. Igual no me satisface la explicación.

Si bien mejor no morir solo, tampoco -confieso- me gusta la imagen en que uno aparece muy delicado, impedido y tiene a toda la familia detrás. Gente que deja de vivir por estar al lado ayudando. Yo ya se lo dije a mis amores: "Vénganme a visitar, pero si lo pueden pagar pónganme en una residencia especializada". No quiero que dejen todo de lado por mí, si eso llegara ser necesario (cruzo dedos, amigos).

El final es duro. Quizás diría, si fuera Bartleby, "preferiría que no me toque". Pero no soy un personaje de Melville con libertad para jugar con las leyes de la vida sino apenas un hombre y sus disquisiciones.

#### **EL AUTOR**

Carlos Aletto nació en Mar del Plata en 1967. Es escritor y licenciado en Letras. Ha publicado las novelas "Once segundos" y "Anatomía de la melancolía", el libro de cuentos "Antes de perder", y el ensayo "Julio Cortázar: diálogo para una poética", entre otros. En los años 90 fue editor de la revista literaria "Unicornio, un caballo con suerte" y entre 2011 y 2017 dirigió el Suplemento Literario Télam. Actualmente, escribe para Radar Libros, Revista Viva y Cultura de Perfil. Ha recibido el Primer Premio Municipal de Literatura de la Ciudad de Buenos Aires. Es padre de tres hijos: Lorenzo, Santino y Oliverio.

Hablé por teléfono con su hijo. Le mencioné que había reunido en una caja algunos objetos de valor sentimental, le describí la colección de series y películas que encontré, le informé que había un e-reader en un cajón y una notebook sobre la mesa de luz. Su hijo comentó que estos dispositivos serían útiles para recuperar los escritos de su padre. También me preguntó si podía llevarle yo la biblioteca. Los volúmenes, entre los que destacaban obras de Don Winslow, Murakami y Ellroy, estaban impregnados de olor feo, mezcla de libro viejo con descomposición corporal.

Tras el pedido del chico, hablé con la madre y le pedí permiso para llevármelos y acondicionarlos antes de dejarlos en manos del hijo. Durante la primavera, los coloqué sobre una mesa al sol en el patio de mi casa, dejándolos respirar aire renovado y llenarse de calor revitalizante. Era un nuevo bautismo bajo un cielo despejado. Pasado un tiempo, los acomodé en cajas que cargué en el auto y los llevé. Nos sentamos a tomar un café con Cecilia y su hijo y mientras los paquetes estaban en el umbral, tuve un escalofrío raro.

Esa misma noche, Cecilia me llamó, pidiéndome que fuese a buscar los libros nuevamente. Tal vez se sintiera absorbida por un sentimiento espectral que no se decide entre el disgusto y la tristeza. No podía dejar esos libros sin destino. Ahora la biblioteca está en mi casa, entre mis cosas, los veo a diario, los rozo, y hasta le acaricio los lomos en cada paso que doy.

Como el mayor legado fueron sus libros, decidí rendirle un homenaje también literario. En este momento, me encuentro escribiendo justamente una novela que si bien lo tiene de protagonista, ocurre a principios del siglo XX, en un espacio alejado de Mar del Plata, con una trama donde la disputa ya no es contra los propios demonios sino por la conquista del territorio, en una red de afectos que en nada se parecen a los reales y donde las soledades se activan y se pausan de manera diferente y se comparten entre varios.

Aunque la angustia por la pérdida de mi amigo se parecía al dolor del hambre, se despertó en mí una nueva capacidad, la de sentirme extraño en mi propia piel y así poder ver esa soledad cotidiana que de otra forma hubiese pasado inadvertida. Una habilidad para imaginar mundos, esos que pide a gritos la literatura para no permanecer en soledad. Mientras escribo su novela, me pregunto, como dice el título de una vieja película argentina, "Si muriera antes de despertar", ¿quién me encontrará y cuántos días tendré que esperar?

Podés escribirnos para compartir tu historia a mundosintimos@clarin.com

## Deportes

Copa América

# El desafío de jugar sin Messi y la gran chance para Garnacho de arranque

Argentina juega desde las 21 contra Perú en Miami con un equipo alternativo. Ya clasificada, busca asegurarse el primer puesto en el grupo y el chico del Manchester United será titular.



MIAMI, ESTADOS UNIDOS

Diego Provenzano

dprovenzano@clarin.com

El partido de esta noche ante Perú representa una oportunidad más que un problema para la Selección Argentina. Es que la ausencia de Messi podría suponer un dolor de cabeza, pero la tranquilidad de los dos triunfos iniciales ante Canadá y Chile hacen que el tercer encuentro del Grupo A la encuentre clasificada a cuartos de final. Y eso abre a la puerta de una prueba para un futuro no tan lejano: la Era post Lionel.

Ahí aparecen los Enzo Fernández, los Mac Allister, los Julián Álvarez, pero también Alejandro Garnacho y Valentín Carboni, dos de los europibes en los que Lionel Scaloni depositó su confianza para ir por la defensa del título.

Será el extremo del Manchester United el que tendrá la oportunidad desde el arranque, en la izquierda en principio, del otro lado donde se ubicará Ángel Di María, que portará la cinta de capitán y es justamente al que está llamado a reemplazar.

Garnacho, de 19 años, todavía no tuvo minutos ni en la gira previa ni en los dos primeros partidos de la Copa América. De hecho, será su segundo partido como titular con la camiseta albiceleste, ya que hasta el momento lo hizo solo en uno (vs Costa Rica en Los Ángeles) de los cuatro amistosos y el duelo de Eliminatorias que disputó. En el resto ingresó desde el banco de suplentes.

Es eléctrico el nacido en España y con mamá cordobesa (Patricia Ferreyra Fernández). Quizás por ahí pase la intención de poder llevarlo de a poco y que la toma de decisiones mejore con los errores que, primero, intentaron corregir en las prácticas y ahora deberá demostrar en cancha.

El caso de Valentín Carboni es aún más emblemático. Porque más allá de que el pibe del Monza de Italia estuvo en el Sub 20 -donde apenas jugó seis partidos- se metió en esta convocatoria como una de las sorpresas después de des-



A la cancha. Scaloni apuesta por Alejandro Garnacho para el ataque de la Selección esta noche. REUTERS

lumbrar en los entrenamientos y la gira de marzo, donde había jugado solo ocho minutos ante Costa Rica que le valieron la citación para la gira previa a esta Copa América, en la que fue titular contra Guatemala.

El juego elegante del hijo de Eze-

quiel Kely-ex futbolista de Lanúscautivó al cuerpo técnico, además de una pegada efectiva y una visión por encima de la media para sus 19 años. Es el prototipo de jugador del fútbol que viene: todoterreno para la marca, con despliegue y mucha calidad técnica. "Tenemos mucha expectativa y mucha ilusión porque son dos jugadores de un nivel muy alto. Todos esperan que tengan minutos, se lo han ganando estar acá, no vinieron solo a completar la lista, se entrenan muy bien", valoró Walter Samuel, quien acudió a la confesion des mitido em historia quien se lo han ganando estar acá, no vinieron solo a completar la lista, se entrenan muy bien", valoró Walter si pleno. ■

rencia de prensa oficial ante la suspensión de la Conmebol a Scaloni.

Además de ellos, hay otros cuatro jugadores -al margen de los arqueros Rulli y Armani- que todavía no sumaron ni un minuto en esta Copa América: Pezzella, Martínez Quarta, Guido Rodríguez y Exequiel Palacios.

Los números no generan un trauma. No es una novedad que la Selección Argentina no tenga a Messi. De hecho, le ha pasado en 17 partidos de los 72 que lleva el ciclo del entrenador campeón del mundo. De esos, ganó 13, sumó tres empates y apenas una derrota: el 0-1 agónico contra Brasil en Jeddah, Arabia Saudita, en octubre de 2018.

Si tomamos como punto de partida la obtención de la Copa América en Brasil 2021, fueron seis encuentros sin la Pulga con un pleno de triunfos y sin muchas complicaciones. El primero de ellos, vaya paradoja, también fue el único que no tuvo a Scaloni en el banco.

El DT -y su ayudante Pablo Ai-

#### La ausencia de Messi abre la puerta de una prueba para un futuro no tan lejano.

mar-tenían Covid y no pudieron viajar a Calama para el cruce contra Chile por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, Samuel estuvo en la línea de cal y fue victoria de la *Albiceleste* por 2 a 1.

En 2023 también faltó dos veces: en los amistosos de la gira por Asia no estuvo en el segundo contra Indonesia y se ausentó en la altura de La Paz, donde desde el banco vio le victoria categórica e histórica ante Bolivia por 3 a 0.

Y en el actual año calendario fueron otro par de duelos en los que la 10 no tuvo dueño. Los amistosos de marzo en Estados Unidos ante El Salvador y Costa Rica, lesión en el isquiotibial de su pierna derecha mediante.

Nadie quiere que llegue ese día, pero el destino parece haber permitido empezar a adelantar una historia que no podrá evitarse. La Selección Argentina va por el primer puesto, para volar a Houston sin que haya un problema, y poder volver a disfrutar de un Messi pleno. ■

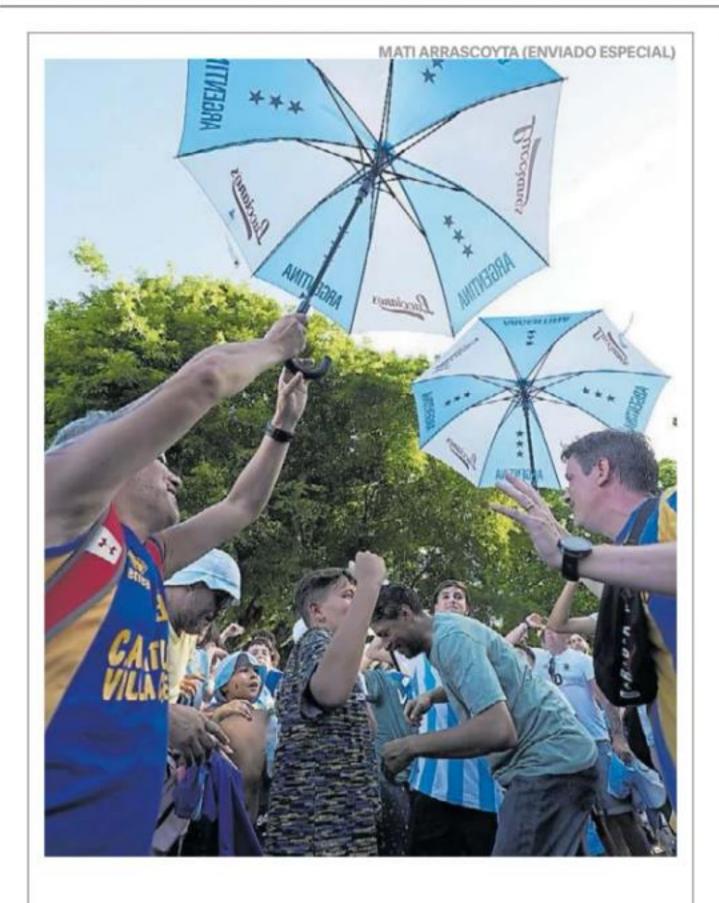

### Banderazo bajo el calor de Miami

El horario de inicio del banderazo en el fan zone "Albiceleste", ubicado en Bayside Market Place, coincidió con el partido entre Colombia y Costa Rica y, sumado a las altas temperaturas de Miami, se vio poca gente en el lugar. Pero luego comenzaron a llegar los fanáticos de la Scaloneta, se escucharon las tradicionales canciones de cancha y hubo un recital en vivo del grupo musical "Los Totoras".

| Aigentina                 | reid              |  |  |
|---------------------------|-------------------|--|--|
| Emiliano Martinez         | Pedro Gallese     |  |  |
| Gonzalo Montiel           | Alexander Callens |  |  |
| Germán Pezzella           | Carlos Zambrano   |  |  |
| Nicolás Otamendi          | Luis Abram        |  |  |
| Nicolás Tagliafico        | Andy Polo         |  |  |
| Exequiel Palacios         | Sergio Peña       |  |  |
| Leandro Paredes           | Wilder Cartagena  |  |  |
| o Celso-Fernández-Carboni | Piero Quispe      |  |  |
| Ángel Di María            | Luis Advincula    |  |  |
| Lautaro Martínez          | Edison Flores     |  |  |
| Alejandro Garnacho        | Gianluca Lapadula |  |  |
| DT: Samuel-Aimar-Ayala    | DT: Jorge Fossati |  |  |

#### POSICIONES

#### Grupo A

| Equipo    | Pts. | 1 | G. | E | P. | GF. | GC. | DIF. |
|-----------|------|---|----|---|----|-----|-----|------|
| Argentina | 6    | 2 | 2  | 0 | 0  | 3   | 0   | +3   |
| Canadá    | 3    | 2 | 1  | 0 | 1  | 1   | 2   | -1   |
| Chile     | 1    | 2 | 0  | 1 | 1  | 0   | 1   | -1   |
| Perú      | 1    | 2 | 0  | 1 | 1  | 0   | 1   | -1   |

21.00 TyC Sports,

TV Pública, Telefe y DSports

#### CHILE- CANADÁ

También a las 21, en Orlando, Chile y Canadá buscarán el pasaje a los cuartos de final.

#### CASTIGO DE CONMEBOL

#### Scaloni fue sancionado y no podrá estar esta noche en el banco

Lionel Scaloni no podrá estar esta noche en el banco de suplentes de la Selección Argentina ante Perú. La Conmebol sancionó al técnico con un partido de suspensión y una multa de 15.000 dólares que le serán debitados a la AFA de los premios y derechos televisivos. El motivo de la sanción fue la salida demorada para el segundo tiempo del partido ante Chile, el martes pasado. Argentina se pasó 2 minutos y 45 segundos de los 15 de entretiempo.

También Gareca fue sancionado.
Por ese motivo, Scaloni tampoco pudo hablar ayer en conferencia de prensa y verá el choque con
Perú desde un palco. Será Walter
Samuel quien estará al mando de
la Selección y ayer, ante los periodistas, contó que su jefe está "un
poco amargado por la situación".
El ayudante de campo de Scaloni
remarcó. "Somos un cuerpo técnico correcto. No quisimos sacar
ninguna ventaja. Vamos a acatar
lo que dice Conmebol".

# La gran duda sobre Messi: ¿podrá jugar los cuartos de final?

La evaluación realizada ayer confirmó una contractura fuerte en el aductor. No participó de la última práctica.

MIAMI. ENVIADO ESPECIAL

Diego Provenzano

dprovenzano@clarin.com

La salud de Lionel Messi se convirtió en un tema de estado desde que se comenzó a tocar el aductor derecho en el primer tiempo del partido contra Chile, por la segunda fecha de la Copa América. Si bien los estudios no entregaron indicios de un desgarro, el capitán campeón del mundo quedó visiblemente tocado y se perderá el duelo de esta noche contra Perú, en el cierre de la fase de grupos. Y la gran pregunta, por estas horas, pasa por saber si llegará al partido de cuartos de final.

Por ahora no hay definiciones. "Leo tuvo un problema en el último partido, vamos a ir día a día esperando su evolución. Lo de Huevo (Acuña) también, aprovecho para aclararlo de entrada, porque tuvo una pequeña sobrecarga. Esperamos poder contar con ellos el próximo partido. Queremos ganar con Perú, estamos clasificados, pero queremos hacer un gran partido y ganar, no estamos planificando guardar a alguien. Estamos pensando en formar el mejor equipo para poder ganar", soltó Walter Samuel en la conferencia de prensa de ayer, donde tuvo que ponerse delante del micrófono a raíz de la sanción que recibió Lionel Scaloni por la demora del ingreso del equipo tras el entretiempo del partidos contra Chile.

En el entrenamiento abierto de este viernes, mientras Scaloni repartía pecheras azules y daba señales por primera vez en la competencia del posible 11, Leo Messi brilló por su ausencia. Junto a Marcos Acuña hizo kinesiología al tiempo que sus compañeros se movían en una de las canchas del predio de la Universidad Internacional de Florida.

Fue entonces cuando llegaron los 15 minutos y la prensa tuvo que salir del lugar. Pero cuando Clarín dejaba el predio, pudo ver a Messi caminando rumbo a la cancha. El capitán venía de una sesión extrema de kinesiología, donde los especialistas trataron de romper la contractura que lo tiene a maltraer.

Las imágenes fueron capturadas mientras cubría el trayecto desde el gimnasio hacia el campo de juego donde estaba el resto del plantel entrenando. Se paró unos 30 segundos a mitad de recorrido (unos 200 metros) y saludó a un grupo minúsculo de hinchas que se había acercado al lugar.

Si bien el partido se disputó 72

horas atrás, la decisión médica fue esperar a que la zona se desinflamara para realizar los estudios complementarios y no hacerlos inmediatamente después. Según pudo averiguar este medio, esa evaluación realizada ayer por la mañana confirmó una contractura fuerte.

Se cree que lo que agravó el cuadro fue que el jugador de Inter Miami forzó una zona en la que sintió la molestia en el arranque del partido con Chile, cuando fue atendido por el médico Daniel Martínez a un costado de la línea de cal. De hecho, el capitán jugó los 90 minutos y luego del triunfo dijo: "Qué sé yo, me molesta un poco, pero pude terminar jugando, así que espero que no sea nada"

Además de los trabajos que le realizaron esta tarde, en las últimas horas Leo aprovechó los ratos libres para atenderse con un kinesiólogo personal en su casa de Fort Lauderdale.

Nadie puede animarse a afirmar que jugará, ni tampoco que no jugará en la siguiente fase, el jueves 4 de julio. ¿Llegará bien a los cuartos de final? Como dijo Samuel, será día a día. Se sabe, desde hace tiempo, que el rosarino todo lo puede cuando se lo propone. ■



Imágenes exclusivas. Lionel Messi no se entrenó y se lo vio caminar con dificultad. Hoy no jugará.

46 Deportes

#### Copa América

# Gracias a Vinicius apareció Brasil, que ganó, goleó y gustó

Más allá de algunas actitudes provocativas, el delantero la rompió y resultó la gran figura de un equipo que terminó aplastando a Paraguay, ya eliminado.

#### **Análisis**

#### LAS VEGAS, EEUU. ESPECIAL

Con Vinicius Junior en un modo diablo y provocador, Brasil se despertó, goleó por 4 a 1 a Paraguay y en la última fecha del grupo D definirá con Colombia el primer puesto para intentar evitar al Uruguay de Bielsa en los cuartos de final.

Si Vinicius no es el mejor jugador del mundo, cómo mínimo está en el podio. Porque el atacante no es simplemente un futbolista que gambetea y hace goles sino que es capaz de ponerse al hombro a Brasil, la selección más veces campeona del mundo en la historia y que tiene a Neymar en las tribunas. Pero además es un provocador serial y eso es algo que debería entrar en revisión.

La escena se repite: Vinicius llora frente a un auditorio y denuncia el racismo. Se repudian todas esas actitudes discriminatorias. El extremo las sufrió principalmente en España. Pero el brasileño debería entender que el respeto también se brinda. Y, si lo sabe, tendría que ponerlo en práctica y no provocar como lo hace en casi todos los partidos que disputa. Ayer, en Las Ve-



Joya. Vinicius terminó una gran jugada colectiva que terminó siendo el 1-0 parcial para los brasileños. AP

gas, se la pasó sobrando a los paraguayos quienes en un momento estallaron y lo fueron a buscar.

Juega bien Vinicius y es lindo verlo jugar. Tiene frescura, además: se permite reír y festeja haciendo muecas. Puede tirar una bicicleta y un caño en la misma jugada. O hacer dos goles en 45 minutos para hacer olvidar el penal que falló Paquetá. Pero también puede mirar desafiante a sus rivales y hacer alguna de más para que todos lo salgan a buscarlo con rabia.

Brasil se despertó y pasó por arriba a Paraguay. Vinicius marcó un golazo después de una enorme jugada colectiva y después se aprovechó de un horror de Alderete para el 3-0. El segundo lo había anotado Savio luego de un error de Espinoza.

El complemento comenzó con un golazo de Alderete para el descuento, pero en la acción siguiente Paquetá tuvo su revancha del penal y festejó el resultado definitiParaguay 1

22 Rodrigo Morínigo 25 Gustavo Velázquez 5 Fabián Balbuena 3 Omar Alderete 4 Matías Espinoza 14 Andrés Cubas

23 Mathias Villasanti 8 Damián Bobadilla 19 Julio Enciso 10 Miguel Almirón 18 Alex Arce DT: Daniel Garnero 1 Alisson
2 Danilo
3 Eder Militao
4 Marquinhos
6 Wendell
5 Bruno Guimarães
15 Gomes
20 Sávio
8 Lucas Paquetá
7 Vinicius
10 Rodrygo
DT: Dorival Junior

Brasil

#### En detalle

Cancha: Allegiant. Arbitro: Piero Maza (Chile).

Goles: PT, 35m y 45m Vinicius, 43m Savio; ST, 3m Alderete y 20m Paquetá (penal). Cambios: ST, 26m Raphinha por Savio, Douglas Luiz por Guimaraes, Romero Gamarra por Enciso, Bareiro por Arce y Giménez por Espinoza, 33m Sosa por Almirón y Pereira por Paquetá, 38m Caballero por Bobadilla y 41m Gabriel por Militao.

Amonestados: Balbuena, Caballero, Wendell, Paquetá y Vinicius. Expulsado: ST, 35m Cubas. Incidendia: PT, 31m Paquetá erró un penal.

#### POSICIONES

#### Grupo D

| Equipos    | Pts. | 1 | G. | E | P. | GE. | Gc. | Dif. |
|------------|------|---|----|---|----|-----|-----|------|
| Colombia   | 6    | 2 | 2  | 0 | 0  | 5   | 1   | +4   |
| Brasil     | 4    | 2 | 1  | 1 | 0  | 4   | 1   | +3   |
| Costa Rica | 1    | 2 | 0  | 1 | 1  | 0   | 3   | -3   |
| Paraguay   | 0    | 2 | 0  | 0 | 2  | 2   | 6   | -4   |

vo.

Ya no pisó el acelerador Brasil y perdonó a Paraguay, que quedó eliminado. El argentino nacionalizado Andrés Cubas recibió la roja por una patada a Douglas Luiz que el VAR pudo haber revertido.

Ganó, goleó y gustó Brasil, que apareció en la Copa América. ■

# Colombia fue una fiesta de goles y se clasificó con dos victorias

#### PHOENIX, ESTADOS UNIDOS. ESPECIAL

Colombia se lució con un 3 a 0 ante Costa Rica, ganó su segundo partido en la Copa América y llegará a su último compromiso ante Brasil con la tranquilidad de haber logrado el pase a los cuartos de final.

Costa Rica, en cambio, no pudo hacer valer el punto, puntazo en realidad, que cosechó en el debut ante Brasil. Fue presa de Colombia que cocinó una goleada a fuego lento porque antes de abrir el marcador no logró filtrarse por la férrea defensa de la selección que conduce Gustavo Alfaro.

Colombia tardó 20 minutos para generar la primera situación de gol, un remate de James Rodríguez pegado al palo izquierdo que hizo lu-

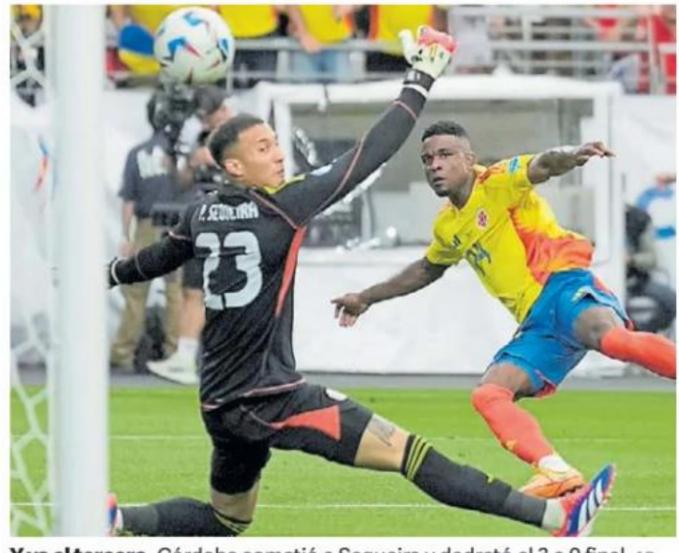

gado al palo izquierdo que hizo lu
Y va el tercero. Córdoba sometió a Sequeira y dedretó el 3 a 0 final. AP

cir a Patrick Sequeira, que hizo una estirada bárbara y la sacó al corner.

Con ese aviso el equipo de Néstor Lorenzo se activó. Porque empezó a tener la pelota con una mayor eficacia y a partir de la conducción de Rodríguez, Colombia atacó por todo el frente y obligó a Costa Rica al error.

Así llegó el primer gol, de penal, tras una salida atolondrada de Sequeira que tumbó a Jhon Córdoba en el área. A los 31 minutos, desde los 12 pasos, el encargado de patear fue Luis Díaz, que picó la pelota y destrabó el partido aunque para el resto de los tantos hubo que esperar la segunda parte.

Costa Rica quedó desdibujado. En desventaja no tuvo todo el tiempo para apostar al contragolpe. Debió salir más y le dio los espacios a Colombia, que los aprovechó como en un entrenamiento. A los 14 minutos Davinson Sánchez metió la cabeza para conectar un tiro de esquina y gritar el segundo.

Si el primer tanto había apunta-

lado la actitud de Colombia, el segundo determinó el resto del partido. Porque tras ese mazazo Costa Rica sacó del medio, Colombia recuperó la pelota y tras una salida en el campo propio y un avance sin siquiera sortear conos, Jhon Córdoba desbordó por la derecha y conectó un derechazo cruzado para redondear el resultado final. Y faltaban todavía 28 minutos de juego.

Colombia, que va camino a las instancias decisivas por la otra llave de Argentina, llegará al último compromiso invicto. Y podrá especular nada menos que ante Brasil.

Costa Rica tendrá su último choque ante Paraguay; y será, además y más allá de la posibilidad de clasificarse, un partido fundamental para que Alfaro saque conclusiones de cara al futuro: el DT llegó a Estados Unidos 2024 con la idea de ver a muchos jugadores jóvenes y hacer un recambio para una selección que desea cobrar más protagonismo.

CLARIN – SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2024

Deportes

47

#### **Fútbol local**





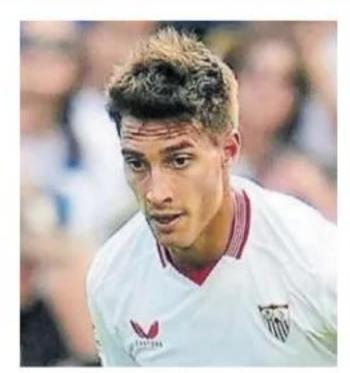

Federico Gattoni. Defensor.



Franco Carboni. Lateral zurdo.



Adam Bareiro. Centrodelantero.

# ¿Le alcanza a River con estos refuerzos para pelear la Libertadores?

El club de Núñez aceleró en el mercado y busca otro defensor. La sensación es que falta un plus de jerarquía.

#### Maximiliano Benozzi

mbenozzi@clarin.com

River acordó de palabra cuatro refuerzos, los cuales serán anunciados dentro de los próximos días. Se trata del arquero Jeremías Ledesma, el marcador central Federico Gattoni, el lateral izquierdo Franco Carboni y el delantero Adam Bareiro. Entonces, surge la pregunta: ¿le alcanza para intentar ganar la Copa Libertadores?

El mercado de pases en River venía a paso lento pero en las últimas horas se aceleró y el club pudo acordar la llegada de cuatro jugadores. Pero no se queda ahí porque, en principio, busca un marcador central más. Está a la espera de ver si puede concretar el regreso de Germán Pezzella.

En principio, los diagnósticos acerca de los puestos que se reforzaron son lógicos. Aunque resulta extraño que no se hable de un mediocampista interno, con despliegue, que pueda colaborar en la recuperación y acompañe la generación de juego. Es decir, una especie de Nicolás De La Cruz, un jugador al que River extraña mucho.

Lo del volante central también es una cuestión a observar. Es que ni Rodrigo Villagra, ni Nicolás Fonseca, ni Matías Kranevitter pudieron hacer pie en el puesto, por ahora. Pero en River confían en que puedan recuperarse y consideran que ya hicieron una gran inversión con Villagra y Fonseca.

La otra zona con falencias en River es la zaga central. Salvo Paulo Díaz (que también tiene sus caídas), el resto no da garantías. Ni Leandro González Pirez ni David Martínez. En tanto, a Sebastián Boselli da la sensación de que todavía necesita un golpe de horno y el pi-

zaron son lógicos. Aunque resulta be Daniel Zabala viene de una opeextraño que no se hable de un meración en la rodilla.

La llegada de Federico Gattoni (a préstamo por un año desde Sevilla, con opción de compra de 3 millones de dólares) parece ser una buena opción. A los 25 años, viene de jugar en Anderlecht de Bélgica. Se trata de un central diestro, aunque también puede desenvolverse por el lado izquierdo. Es aguerrido y a pesar de no ser un jugador excesivamente alto (1,83 metro), tiene buen juego aéreo. También hace buen uso de su velocidad.

Por el lado del lateral izquierdo, lo de Carboni. Tiene 21 años y acordó su llegada a préstamo por 18 meses: el acuerdo con el Inter de Italia, dueño de su pase, incluye una opción de compra de 4 millones de euros, y el Neroazzurro tendrá, además, una cláusula de recompra de 12 millones. El zurdo de 1,90 metro viene de jugar en el Ternana de

la Serie B de Italia.

Y lo del ataque estaba claro. River necesitaba otro centrodelantero, además de Miguel Borja. Y si bien Adam Bareiro no fue la primera opción, terminó siendo la alternativa más viable. Después de semanas y semanas de negociaciones, una de las grandes novelas del mercado de pases tuvo final feliz para el club de Núñez. Ya está todo acordado con San Lorenzo. Finalmente, la operación será por un monto de 4,5 millones de dólares divididos en 2,5 millones de dólares en efectivo y otros 2 millones de la misma moneda en objetivos cumplibles.

Por último, el pase de Jeremías Ledesma, el arquero que viene de irse al descenso con el Cádiz y está apuntado para competir con Armani y para iniciar su sucesión, se cerraría en las próximas horas por un monto menor a su cláusula, que es de **5 millones de euros**. La temporada pasada, Ledesma tuvo 31 por ciento de vallas invictas, recibió 47 goles en 34 partidos y atajó un penal de nueve en la Liga española.

En definitiva, más allá de la celeridad que River tuvo en los últimos días, la llegada de estos cuatro jugadores no invita a pensar en que corten entradas. No traen el cartelito de jerarquía. De todos modos, no quiere decir que no puedan rendir. A veces, los que menos ruido hacen son los que más se destacan. Igual, da la sensación de que todavía falta un plus en el mercado de pases para soñar en grande.

### Sarco se niega a renovar y lo apartaron

#### Vélez

Los dirigentes de Vélez apartaron al juvenil delantero de 18 años Alejo Sarco por negarse a renovar su contato. "Durante todo este tiempo solo hemos recibido dilaciones y evasivas, hasta que la semana previa al receso, el jugador, su familia y su representante, Hernán Berman, manifestaron su rotunda negativa a llegar a un acuerdo para extender el contrato, especulando con la posibilidad de quedar libre a fin de año", comunicó Vélez.

Sarco disputó 9 partidos en el Fortín y anotó un gol en la final de la Copa de la Liga contra Estudiantes.■

### Una oferta rechazada por Echeverría

#### Racing

Racing viajó a Paraguay para realizar la pretemporada y Gustavo Costas subió al avión a 31 futbolistas, incluidos los refuerzos Juan Manuel Elordi y Matías Bergara. En tanto, Roger Martínez se sumará a Ciudad del Este desde Colombia porque recibió un permiso especial.

Por otra parte, la Academia elevó una oferta a Huracán por el chileno Rodrigo Echeverría (29 años) y la misma fue rechazada. El Globo pretende 4 millones de dólares limpios. Héctor Fértoli podría ingresar en la operación. Seguirán negociando.

# Gayoso, histórico entrenador de arqueros de Boca, tiene ELA

Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros de Boca y cerebro de los penales atajados en los últimos tiempos por Sergio Romero, confirmó que sufre ELA (esclerosis lateral amiotrófica). Por esta razón, a través de una entrevista publicada en las últimas horas, justificó la sorpresiva decisión que había tomado a principios de año de alejarse del día a día de los entrenamientos con el primer equipo.

"Hace un tiempito me tuve que hacer unos estudios y me salió que estoy transitando una enfermedad que hoy por hoy no me deja estar en el campo porque la verdad no me siento como para estar. Tuve la suerte de trabajar en otra área, de seguir cerca de los arqueros. Estoy reacomodándome", soltó Gayoso, que llevaba una década con algunas interrupciones trabajando con la Primera de Boca.



Fernando Gayoso.

Tras la llegada de Diego Martínez al club la primera noticia que llamó la atención en el Mundo Boca fue justamente la salida de Gayoso del staff técnico del plantel profesional. Nadie, salvo el entorno íntimo, imaginaba que la razón tenía que ver con un tema de salud.

Gayoso había llegado a Boca junto a Rodolfo Arruabarrena en 2014 y se marchó dos años después cuando concluyó el ciclo del Vasco. Pasaron Guillermo Barros Schelotto y Gustavo Alfaro y junto a Miguel Ángel Russo inició su segunda etapa en el club, que prosiguió con en los ciclos de Sebastián Battaglia, Hugo Benjamín Ibarra y Jorge Almirón. ■

### Mancu habló sobre Vaccari

#### Independiente

"Vaccari fue al grano y, mediante imágenes, nos mostró las cosas que nosotros hacíamos en la cancha. Y no solo eso, sino que nos mostró cómo corregirlas", dijo Federico Mancuello. Y agregó: "Hizo hincapié en el concepto del juego. Tiene un estilo que al hincha de Independiente le va a gustar. Sabemos que estamos en deuda".

**Deportes** CLARIN - SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2024

#### **Fútbol internacional**







Alemania, el anfitrión. Es uno de los candidatos y esta tarde recibe a Dinamarca. EFE

# Arrancan los octavos de final de la Eurocopa: serán ocho duelos para no perderse

Italia-Suiza y Alemania-Dinamarca juegan esta tarde. Mañana será el turno de España-Georgia y de Inglaterra-Eslovaquia. La desigualdad de la llave.

#### **BERLIN Y DORTMUND. ESPECIAL**

Después de una fase de grupos en la que la mayoría de los seleccionados que iniciaron el torneo como candidatos mostraron importantes flaquezas, la Eurocopa que se está disputando en Alemania ingresará en su segmento decisivo esta tarde, cuando empezarán a disputarse los cruces de los octavos de final, televisados por ESPN.

La apertura de las instancias de eliminación directa estará a cargo de Italia y Suiza, que se medirán el sábado a las 13 en el Estadio Olímpico de Berlín. Los vigentes campeones evitaron la eliminación gracias a un gol en el octavo minuto de tiempo agregado de su último partido ante Croacia y deberán mejorar mucho si pretenden mantener vivo el sueño de repetir el título. En el conjunto que dirige Luciano Spalletti alterna entre los delanteros Mateo Retegui, argentino nacionalizado.

Los helvéticos ya demostraron

que empataron la l con los locales, que son capaces de plantar cara a los favoritos. Su figura es el experimentado Granit Xhaka, volante zurdo del Bayer Leverkusen.

Rearmado por Julian Nagelsmann, Alemania fue, junto con España, el que mejor juego exhibió en la fase de grupos (hay que prestarle atención a Jaml Musiala) y parte como claro favorito en su duelo contra Dinamarca, escolta de Inglaterra en el Grupo C, hoy a las 16 en Dortmund. El entrenador danés Kasper Hjulmand recordó que su equipo siempre daba "un paso adelante" contra los cucos. Hasta el momento, los suyos no deslumbraron, ni mucho menos, y no la tendrán fácil ante un combinado que busca su cuarto título continental.

Inglaterra aterrizó en suelo teutón con chapa de candidatazo, pero hasta el momento no estuvo a la altura de las expectativas y se ganó una enorme ración de críticas en su país pese a haber terminado en la cima del Grupo C. Los Tres Leoen su última presentación, en la nes tendrán su oportunidad de re-

dimirse mañana a las 13, cuando se medirán en Gelsenkirchen con Eslovaquia, que accedió a esta instancia como uno de los mejores terceros y con una victoria frente a Bélgica en su debut.

España mostró un juego muy vistoso, ganó con puntaje perfecto un grupo competitivo (relegó a Italia, Croacia y Albania) e incluso Luis de la Fuente se dio el lujo de reservar a varios futbolistas en su última presentación ante los albaneses. La Roja enfrentará mañana a las 16 en Colonia a la gran sorpresa

#### **TELLO, CUARTO ÁRBITRO**

Habrá representación argentina en el equipo arbitral a cargo de Italia-Suiza. Facundo Tello ejercerá como cuarto árbitro, a pesar de la información difundida por la prensa inglesa que indicaba que había sido bajado del certamen continental luego de los reclamos de Steve Clarke, DT de Escocia.

del certamen, Georgia, debutante en una Euro, que pasó a los octavos de final gracias a una victoria 2 a 0 sobre Portugal en la última fecha del Grupo F. En España los focos están puestos en Lamine Yamal, el juvenil que un día antes de la final del 14 de julio cumplirá 17 años.

A priori, el enfrentamiento más parejo y competitivo de esta instancia será el que protagonizarán Francia y Bélgica el lunes a las 13 en Düsseldorf. Los subcampeones mundiales no brillaron hasta ahora, sufrieron por la fractura en la nariz de Kylian Mbappé, solo marcaron dos goles y pasaron segundos en su grupo. Los belgas tampoco se lucieron y estuvieron a punto de ser eliminados por Ucrania en su último duelo, pero terminaron avanzando en una zona en la que los cuatro integrantes terminaron empatados en 4 puntos.

Portugal partirá como gran favorito en su choque contra Eslovenia en Frankfurt el lunes a las 16 y con la ventaja de que el técnico Roberto Martínez contará con muchos dos del mismo lado. ■

de sus titulares frescos, tras hacerlos descansar en la derrota ante Georgia (su equipo ya se había asegurado el primer puesto en su zona). Casi todo el planeta espera que Cristiano Ronaldo, con 39 años y todos los récords encima (esta es su sexta Eurocopa), pueda convertir su primer gol en esta edición, ya que no lo logró en la fase de grupos. El combinado balcánico, en tanto, se clasificó como uno de los mejores terceros tras sumar tres empates en el Grupo Cy encadena nueve partidos sin derrotas.

Países Bajos, un conjunto que a menudo promete mucho y termina concretando poco, completó una primera ronda irregular, en la que compitió mano a mano con Francia (empató 0 a 0), pero en la última fecha perdió con Austria y cayó al tercer puesto. La próxima prueba para los neerlandeses, el martes a las 13 en Múnich, será ante Rumania, que alcanzó los octavos de final por primera vez en 24 años como líder del Grupo E.

Austria, otra de las gratas sorpresas del certamen y liderada por Marcel Sabitzer, completó una notable fase de grupos, en la que terminó líder en la zona D delante de Francia, Países Bajos y Polonia, y ahora buscará avanzar a los cuartos de final de la Euro por primera vez en su historia. El conjunto dirigido por el alemán Ralf Rangnick se medirá el martes a las 16 en Leipzig con Turquía, un equipo plagado de talento sobre el césped y de apoyo en las tribunas.

El camino a la final tiene la particularidad de que la llave aparece como muy desigual, con España, Alemania, Portugal y Francia, to-

**Deportes** 49 CLARIN - SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2024

Gimnasia

# Biles tiene el secreto para renacer y pasar del drama a la ilusión

La estadounidense se recuperó de sus problemas de salud mental con dos pilares: su esposo y su histórica entrenadora. Tras Tokio, buscará la revancha en París.

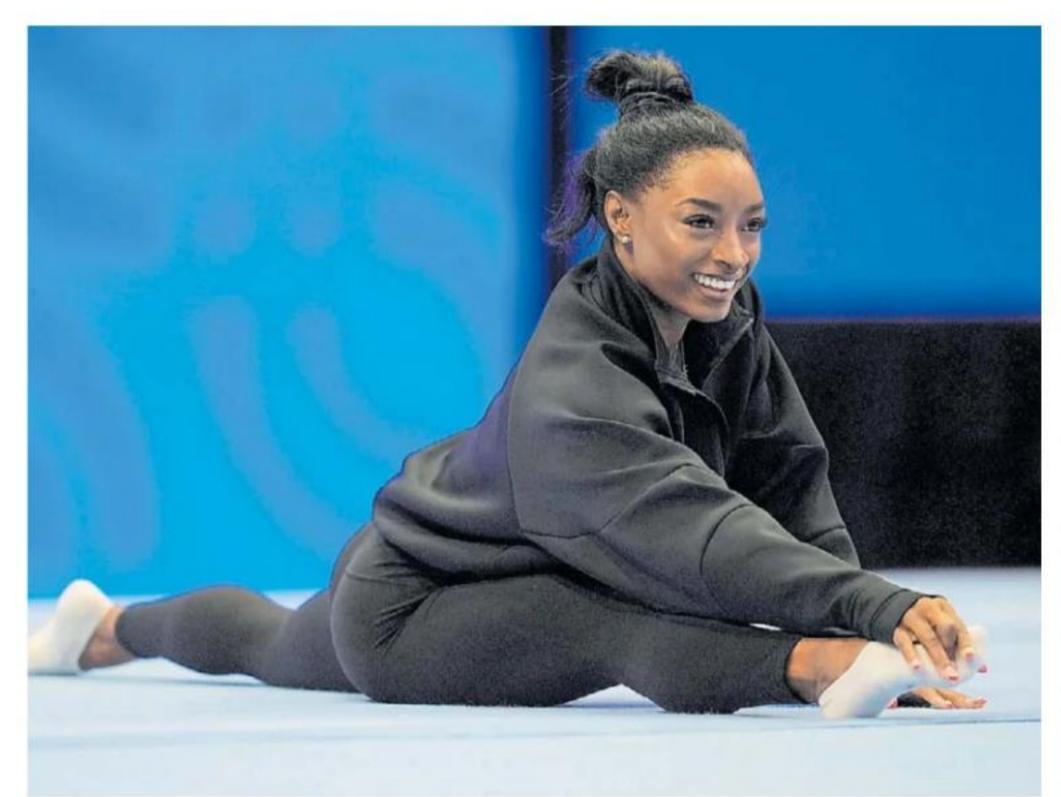

De goma. Simone Biles irá por su pasaporte olímpico en los exigentes "trials" de su país, en Minneápolis. AP

#### Sabrina Faija

sfaija@clarin.com

Simone Biles renació después de tocar fondo en los Juegos Olímpicos de Tokio y sacar a la luz sus problemas de salud mental, de los que escapó con terapia y dos pilares: su esposo, el jugador de la NFL, Jonathan Owens, y su histórica entrenadora, la francesa Cecile Landi. "Voy por otra carrera olímpica; nunca pensé que estaría en esta fase de mi vida todavía haciéndolo y me siento muy agradecida. Puedo escribir mi propio final", se la escucha decir en el trailer de su documental que se estrenará en julio en la plataforma Netflix y que llegará en la antesala de París 2024, donde aspira a clasificarse a través de los trials estadounidenses que se desarrollan en Minneápolis.

En su viaje de regreso Biles dejó a la vista la importancia de tener un sistema de apoyo fuerte; ese entorno sano tan necesario para cualquier atleta de alto rendimiento. Tres años después de lo vivido en la capital japonesa, cuando se retiró de la competencia al sufrir "twisties", un bloqueo mental temporal por el que los gimnastas pierden la noción de dónde están en el aire, la estadounidense de 27 años se centró en su cura-con sesiones semanales-, pero también encontró el amor y construyó una vida afuera de la gimnasia, con su familia y sus perros Lilo, Rambo y Zeus; además exploró su lado comercial con acuerdos y patrocinios de marcas.

"Todo el trabajo que está haciendo afuera del gimnasio, y con sólo 27 años y casada, con otras cosas que hacer, creo que le ayuda a mantener un buen equilibrio. No se trata sólo de gimnasia y creo que eso la mantiene cuerda. Pero en su gimnasia también está dando frutos", había dicho el miércoles Cecile Landi, olímpica en Atlanta 1996, después de un entrenamiento oficial.

La entrenadora de 44 años reconoció que su pupila "está tranquila, se ríe, volvió a ser ella misma". "Ella tiene algunas herramientas que son personales para ella pero que la ayudan a mantener la calma y recordar por qué está aquí. Y cómo pensar en positivo", agregó Landi.

La tranquilidad y confianza de Biles quedaron a la vista en la práctica abierta en la que ejecutó varias rutinas tanto en las barras asimétricas como en la barra de equilibrio con facilidad. Se mostró preparada y lista para unirse a Muriel Grossfeld, Linda Metheny y Dominique Dawes como las únicas gimnastas estadounidenses en competir en tres Juegos Olímpicos.

De hecho, Landi opinó que vio crecer la confianza de Biles aún desde el Mundial de octubre en el que se convirtió en la gimnasta más laureada de la historia. "Creo que incluso en el Mundial tenía confianza, pero creo que está más preparada mentalmente que aquella última vez -reforzó-. Obviamente siente la presión, pero sabe que está lista".

Para la histórica entrenadora de Biles su éxito en la gestión de su salud mental, combinado con su talento y una formidable ética de trabajo la llevaron a su mejor forma en la antesala de la disputa de París 2024. "Creo que siempre supimos que podía ser mejor. Es la atleta con más talento con la que trabajé y sabíamos que si conseguía mejorar su parte mental tanto como su físico sería casi imparable", concluyó en el Centro Target, el escenario donde buscará asegurarse un lugar para tener la despedida olímpica que se merece. ■

### Un regreso de oro y el récord de medallas

La gigante de 142 centímetros reapareció en agosto en el Campeonato Nacional de gimnasia disputado en la ciudad californiana de San José. Allí volvió a hacer historia porque ganó su octavo título y superó el récord que desde 1933 tenía Alfred Jochim.

Luego Simone Biles participó del Mundial en Amberes donde se transformó en la gimnasta más condecorada de la historia con 37 medallas entre Mundiales (23 oros, cuatro platas y tres bronces) y Juegos Olímpicos (cuatro oros, una plata, dos bronces) para dejar muy atrás los 33 que sumó en esas dos grandes citas el bielorruso Virrera.

"Sentí que volvía a estar en mi elemento y fue emocionante, pero estaba aterrorizada. Tenía el entrenamiento con que respaldarlo porque habíamos trabajado muy duro, pero estaba muerta de miedo. No estaba tan cómoda ni confiada como hubiera querido", reconoció en una entrevista con la revista estadounidense Vanity Fair realizada en enero. "Fue bastante sorprendente. Sólo permitirme a mí misma el riesgo de ser vulnerable frente a una multitud al volver a competir ya fue una victoria para mí", reconoció.

La temporada de 2024 arrancó a taly Scherbo durante toda su ca- poco más de dos meses de los Jue- tera. ■

gos Olímpicos de París 2024 en el Clásico Core Hydration de Hartford, donde ganó y se lució con el doble Yurchenko-ahora conocido como Biles II- en su fantástica rutina de salto.

"Cuando me tomé un descanso luego de 2016 lo pasé como nunca. Pero después de lo de 2021 fue bastante deprimente hasta que empecé a hacer terapia y me ayudaron. Me sentía una fracasada. A pesar de empoderar a tanta gente y concientizar sobre la salud mental, cada vez que hablaba sobre mi experiencia en Tokio-porque es evidente que aquello no salió como yo lo había planeado- me dolía un poco. Pero fue la mejor decisión, en definitiva. Ahora, si no consigo ir a París no me destrozará por completo", dijo sobre una posibilidad remota pero que no hace más que reflejar que la gimnasia es ahora sólo un aspecto de su vida pero no su vida en-

### Dos años sin competir, con terapia y una boda

Nacida en Columbus y criada en Spring, donde fue adoptada por su abuelo materno Ron y su mujer Nellie, Simone Biles conoció la gimnasia a los 6 años y nunca más frenó hasta 2021. Un año antes, en el medio de la pandemia por el Covid-19, conoció al jugador de la NFL, Jonathan Owens, a través de una app de citas a la que sólo se puede acceder con invitación.

Instada a usarla por una amiga, en la primera semana hizo match con el entonces jugador de Houston y en la segunda lo conoció en persona. Según él, ella le escribió primero y la mayoría de las citas se dieron por videollamada por la cuarentena; veían películas, jugaban y boda lo hizo", contó Biles.

bebían sangría desde sus respectivas casas. También contó que se sorprendió cuando vio que ella tenía millones de seguidores en Instagram; no sabía que se estaba enamorando de la mejor gimnasta de la historia. "Mucha gente no me cree cuando digo que no tenía ni idea. Cuando lo veía, pensaba: 'Debe ser bastante buena", contó.

En el día de San Valentín de 2022. Owens le pidió matrimonio y Biles aceptó. La ceremonia, pequeña e íntima, se realizó en abril de 2023 en Houston y en mayo hubo celebración en México. "Yo lo había pasado muy bien. Tenía 19 años cuando gané mis primeras medallas en los Juegos así que pensé que difícilmente lo podía superar, pero mi

50 Deportes

#### **Juegos Olímpicos**

# Los Pumas 7's tienen su plantel con Moneta e Isgró como reserva

Diferencias entre dos figuras del equipo. Uno volverá tras su lesión y el otro, suspendido, deberá esperar su chance.



Un equipo y una bandera. El seleccionado argentino es candidato a ganar una medalla. LOS PUMAS SEVEN

El Seleccionado argentino de Seven, una de las grandes esperanzas que tiene la misión nacional de conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos, ya tiene el plantel confirmado para defender en París 2024 al menos la presea de bronce obtenida en Tokio 2020 -se disputó en 2021 por la postergación obligada por la pandemia-.

El entrenador Santiago Gómez Cora anunció ayer la nómina de 12 jugadores y dos reservas. La nota saliente es la presencia en el equipo de Rodrigo Isgró, quien se perderá la primera fase de los Juegos tras recibir una suspensión de cinco encuentros de World Rugby. El mendocino de 25 años fue sancionado debido a un tackle peligroso sobre el francés Paulin Riva en la definición de la Final de Madrid disputada el 2 y su participación estuvo enmarcad en una gran incógnita. Finalmente Gómez Cora confirmó su presencia como uno de los dos jugadores de reserva-el otro es Santiago Vera Feld- por lo que podrá jugar por una lesión de un compañero. Los 12 Pumas elegidos son Santiago Alvarez Fourcade, Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González, Matteo Graziano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Matías Osadzuk, Joaquín Pellandini, Gastón Revol, Germán Schulz y Tobías Wade.

"Estamos convencidos que estos son los 12 jugadores indicados para ir a buscar el sueño olímpico", señaló el conductor de una de las potencias mundiales del Seven. Luego agregó: "Somos conscientes de lo sensible y delicada que es esta lista en particular, pero seremos consecuentes con lo que fuimos haciendo todo el año. Buscamos ser competitivos. Fuimos rotando algunas opciones, ya sea en algunas listas y en puestos de diferentes jugadores".

Otro de los que habló fue Marcos Moneta, quien se recuperó a tiempo de su lesión y se refirió a la situación de Isgró. "Sé la persona que es y tiene el nivel para estar entre los 12. Por una reacción que tuvo, no estar entre los 12 es muy duro para él. Pero transmite tranquilidad y va a poner la mejor cara siempre. Y eso nos deja tranquilos a todos", declaró.

Los Pumas 7's compartirán el grupo B en los Juegos con Australia, Samoa y Kenia.

### Libreta de polideportivo

Ciclismo

#### Señal de largada

La carrera más importante del mundo comenzará hoy en Florencia para terminar por primera vez en su historia afuera de París: en Niza. También será la primera vez en mucho tiempo que las mayores estrellas del momento se citen en un fantástico Tour de Francia.

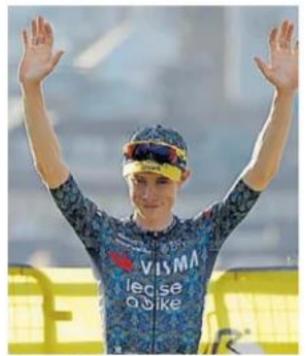

Jonas Vingegaard

Rugby

#### Los Pumas y Mendoza

Los Pumas ya están instalados en Mendoza donde el sábado tendrán el primer desafío de la era de Felipe Contepomi ante Francia. A diferencia del rival, que se entrenará durante los próximos días en Buenos Aires, los argentinos tendrán su primer entrenamiento el lunes en Los Tordos.

Hockey

#### Dos campeones

Australia, tras la victoria de Alemania ante Países Bajos por penales, y Países Bajos, que goleó a Alemania por 4 a 0, ganaron en caballeros y damas respectivamente, la Liga Pro, torneo del que participaron Leones y Leonas. Ambos campeones llegarán con la confianza en alto a París 2024.

Waterpolo

#### El capitán Teijeiro

El rosarino Alejo Teijeiro será el capitán de la Selección que desde el martes participará del Mundial Sub 18 que se jugará en la piscina Olímpica de Villa Soldati. En la fase de grupos Argentina debutará ante Uruguay el mismo día y el jueves jugará con Brasil.

### Eslovenia frustró el sueño del voleibol, que ahora empezará a pensar en París

LODZ, POLONIA. ESPECIAL

El seleccionado argentino de voleibol ya consiguió lo que quería: el pasaje a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y estuvo también al borde de pasar a las semifinales de la Liga de Naciones: tuvo un match point en el cuarto set ante Eslovenia pero no lo pudo cerrar y el mejor equipo de la fase regular lo aplastó en el tie break. La derrota se concretó por 3 a 2 (19-25, 25-17, 17-25, 29-27 y 15-7).

Pese a terminar en la octava posición en la primera ronda y de tener a priori el choque más exigente de los cuartos de final, el equipo de Marcelo Méndez le hizo frente a los eslovenos con un gran juego que le permitió llevarse el primer set y, tras perder el segundo, ponerse al frente en el tercero con un



se al frente en el tercero con un Bloqueo. Nicolás Zerba, con Palonsky, frena el ataque de Cebulj. FEVA

gran partido de Facundo Conte.

Pero el poder de Eslovenia se notó en el inicio de ese cuarto set que fue clave aunque a pura garra, con un gran bloqueo, la buena actuación de Bruno Lima en ataque (fue el máximo anotador argentino con 26 puntos) y un Luciano de Cecco vital para el armado de su juego, la Selección lo emparejó. Hasta que el ganador sacó cuatro puntos de distancia (20-16). "No nos podemos quedar en esta rotación de mierda", reclamó Méndez en el tiempo muerto y su equipo reaccionó.

Aunque Eslovenia tuvo en sus manos cinco set point antes del decisivo, el bloqueo argentino creció y entre un punto de Agustín Loser y un error rival llegó ese match point que no se pudo gestionar.

Esa remontada épica para ganar el cuarto set con un ace de Toncek Stern (31 puntos) le dio otro empuje al equipo del rumano Gheorghe Cretu, que fue implacable en el tie break. En ese quinto set Eslovenia sacó una diferencia importante, la manejó bien y dejó a Argentina sin su ilusión. ■





LLEGAMOS

52 CLARIN - SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2024 **Deportes** 

**Tenis** 

# Djokovic hizo el milagro y jugará en Wimbledon para ir por su 25° Grand Slam

El serbio se desgarró un menisco hace 26 días y fue operado. Estará en el torneo que comenzará el lunes.

#### LONDRES, INGLATERRA. ESPECIAL

Entre su duelo con Francisco Cerúndolo en los octavos de final de Roland Garros y ayer hubo 25 días. En aquella ocasión, en la que ganó pese al dolor que lo aquejó a lo largo de la jornada, Novak Djokovic se desgarró el menisco medial de su rodilla derecha. Con Wimbledon a la vuelta de la esquina lo más lógica era que fuera una baja para el torneo más importante del mundo. Pero contra todo pronóstico el serbio cumplió el milagro y dirá presente en el Grand Slam inglés.

Después de haber pasado por el quirófano, Djokovic empezó una recuperación a contrarreloj. A los poquitos días se mostró en sus re-

#### **DIEZ ARGENTINOS**

Habrá diez argentinos. El detalle y contra quién debutarán: Sebastián Báez-Brandon Nakashima (Estados Unidos), Francisco Cerúndolo-Roman Safiulin (Rusia), Tomás Etcheverry-Luca Nardi (Italia), Mariano Navone-Lorenzo Sonego (Italia), Federico Coria-Adam Walton (Australia), Facundo Díaz Acosta-Cameron Norrie (Gran Bretaña), Francisco Comesaña-Andrey Rublev (Rusia), Julia Riera-Marie Bouzkova (República Checa), María Lourdes Carlé-Katie Volynets (Estados Unidos) y Nadia Podoroska-Dayana Yastremska (Ucrania).

des utilizando una bicicleta fija; hace una semana ya practicaba en canchas duras y en ésta se entrenó con Federico Coria, por ejemplo, en una de césped.

El objetivo, como lo marcó él mismo, era llegar a Wimbledon "sólo si estoy en buenas condiciones para luchar por el título". Parece que lo está y que buscará su octava corona (además alcanzó la final en los últimos cinco años y perdió la última contra Carlos Alcaraz).

El primer partido será contra el checo Vit Kopriva, 123º del ranking mundial y proveniente de la clasificación.

Quien también está en el cuadro es Andy Murray, que debutará ante el checo Tomas Machac.

#### La TV

#### 10.00 DISNEY +

#### TENIS

#### ABIERTO DE MALLORCA

Alejandro Tabilo (Chile)-Sebastian Ofner (Austria). La final. Desde Palma de Mallorca, España. En vivo.

#### 11.30 TYC SPORTS 2

#### BASQUETBOL

#### LIGA NACIONAL

Boca-Quimsa. Los playoffs de las semifinales. En vivo.

#### **11.50** ESPN

#### VOLEIBOL

#### LIGA DE NACIONES

Polonia-Francia. Las semifinales. Desde Lodz, Polonia. En vivo.

#### **14.50** ESPN

#### VOLEIBOL

#### LIGA DE NACIONES

Eslovenia-Japón. Las semifinales. Desde Lodz, Polonia. En vivo.

#### 15.00 TYC SPORTS 2

#### **FUTBOL**

#### PRIMERA NACIONAL

Estudiantes (Caseros)-San Miguel. La 21ª fecha de la zona A. En vivo.

#### 15.00 TV PUBLICA

#### **AUTOMOVILISMO**

#### TC MOURAS

La clasificación, La novena fecha. Desde La Plata. En vivo.

Las chicas de Boca

#### 16.00 TNT SPORTS **FUTBOL**

#### TORNEO FEMENINO

Boca-Central. La 15ª fecha del Torneo Apertura. En vivo.

#### 17.05 DIRECTV

#### **FUTBOL**

#### PRIMERA B

Colegiales-Flandria. La segunda fecha del Torneo Clausura. En vivo.

#### 21.00 TV PUBLICA/TELEFE FUTBOL

#### COPA AMERICA

Argentina-Perú. La tercera fecha del grupo A. Desde Miami, Estados Unidos. En vivo.

#### 21.00 DIRECTV

#### **FUTBOL**

#### COPA AMERICA

Canadá-Chile. La tercera fecha del grupo A. Desde Orlando, Estados Unidos. En vivo.

### LOS MEJORES BENEFICIOS CON 365



FARMACIAS Y PERFUMERÍAS





www.farmaplus.com.ar



farmaplus.ok



0810 555 7777

-20%

### **EN MEDICAMENTOS**

TODOS LOS DÍAS, CON 365 PLUS. -15% con 365.





CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |



365.com.ar

SON COMBINABLES. NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MAS INFORMACION SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCION, BENEFICIOS, TERMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMA AL 0810.333.0365. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

Legales/Fúnebres CLARIN - SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2024

### **LEGALES**

CONVOCATORIAS

75 OFREC.

CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOS AL COMERCIO

#### **CONVOCATORIAS**

ASOCIACIÓN MUTUAL FARBIQ DE FARMACEUTICOS Y BIOQUIMICOS MATRICULA INAES Nº 1826 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de junio de 2024 "CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA"" La COMISIÓN DIRECTIVA de la ASOCIACIÓN MUTUAL FARBIQ DE FARMACEUTICOS Y BIOQUIMICOS, según los establecido en el Artículo 29 del Estatuto, convoca a sus asociados a la tuto, convoca a sus asociados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, que efectuará en la sede del COFYBCF en la calle Rocamora 4045, el día 30 de julio de 2024, a las 17.30 horas. Se considerará el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea. 2. Ratificación de los convenios renovados y firmados en el periodo 01-04-2023 al 31-03-2024. 3. Consideración de la MEMORIA Y BALANCE GENERAL correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2024 e Informe de la Junta Fiscalizadora.- 4. Modificación

del valor de los subsidios. 5. Modi-

ficación del valor de la cuota de asociados y vigencia. DRA. SILVANA NOTA SECRETARIA. DR. CLAUDIO

76 ofrec. **EDICTOS** 

EDICTOS JUDICIALES

EL Juzgado Nacional en lo Comercial Nº18, Secretaria Nº36, a cargo de la Dra. Valeria Pérez Casado, sito Marcelo T. Alvear 1840 3º, CABA, hace saber que el 4/6/2018 se dictó sentencia definitiva en los autos caratulados "CONSUMIDO." autos caratulados "CONSUMIDO-RES FINANCIEROS ASOCIACION CI-VIL P/SU DEFENSA c/CREDIL SRL s/ORDINARIO" (Expte. Nº 17354/2013) por la cual se orde-nó a Credil S.R.L entre otras cosas a restituir toda suma percibida en concepto de intereses en exceso del Costo Financiero Total (CFT) promedio del sistema financiero más 1,5 veces ese CFT promedio, en favor de los clientes y ex clientes de Credil SRL que hubiéran tomado un préstamo en alguna de las su-cursales de CABA de dicha entidad entre el 1/3/2010 y el 24/11/2023. Para mayor consulta, contactarse con Credil SRL telefóni-camente (0810-122-9292), vía mail (consultasyreclamos@credil.net),o personalmente en la su-cursal sita en Solis 1077, CABA. Se deja aclarado que el edicto ordenado en la sentencia definitiva del 4/6/2018 debe ser publicado por cinco días en el Diario Clarin

**EXTRAVÍOS** 

EL título analítico de la Lic. Trabajo Socilal de Silvia Inés Arrieta DNI 24.129.747 ha sido extraviado



#### Cómo publicar en Clarín Clasificados

#### RECEPTORÍAS

UCCHINO PRESIDENTE.

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red.

Consultá el listado en el interior del suplemento o en:

www.clasificados. clarin.com /receptorias

Medios de pago: Efectivo o tarjeta de crédito CALL CENTER (interior)

0810.222.8476

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

Medios de pago:

Tarjeta de crédito o transferencia bancaria

#### RECEPTORÍA VIRTUAL

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs, en todos los rubros (excepto Legales)

Pago sólo tarjetas de crédito www.receptoriaonline. clarin.com

Un Adiós

para los que nos acompañarán siempre en nuestros corazones



RECEPTORÍA COMO PUBLICAR

Tel. (011) 4240-2675 (S) 11-4037-4478 / info@comopublicar.com.ar

RECEPTORÍA VILLA LURO

Tel. (011) 4635-7007 (2) 11-6766-0878 / clarinvillaluro@gmail.com

RECEPTORÍA MARTÍN CORONADO

Tel. (011) 4842-2856 (S) 11-2855-5657 / agenciaciudadjardin@hotmail.com

Clarin X

Horario extendido Lunes a Domingos de 9 a 19 hs.

### **Fúnebres**

AVISOS FÚNEBRES

**◆** Oficios Religiosos

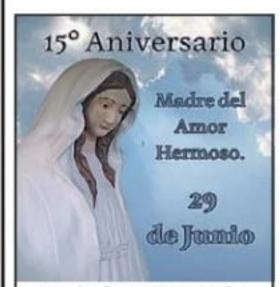

Cenáculo en Parroquia Ntra. Sra. de la Paz Av. Hudson 1750, F. Varela, Bs As 11:30 hs

#### CRONOGRAMA DEL CENÁCULO DEL 29/6

- 11 hs. SALIDA EN PROCESIÓN con el Sagrado Corazón desde Av. Hudson 1350, esquina de la Terminal de la Línea 178, Florencio Varela, hasta el Templo Parroquial.
- LLEGADA A LA PARROQUIA: Rezo del Santo Rosario con el Santísimo sacramento expuesto.
- 12 hs. CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA.
- CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN y luego un compartir.

Confesiones de 10:30 a 12 hs en el Templo Parroquial. Av. Hudson 1750, Florencio Varela

¡Nuestra Madre nos espera con alegría! Bendiciones

# clasificados.clarin.com ENCONTRATU PRÓXIMO OKIM



#### **Clarín**grilla

Nº 20.149

En las columnas se leerá un pensamiento de Enrique Barbusse (1ª parte).

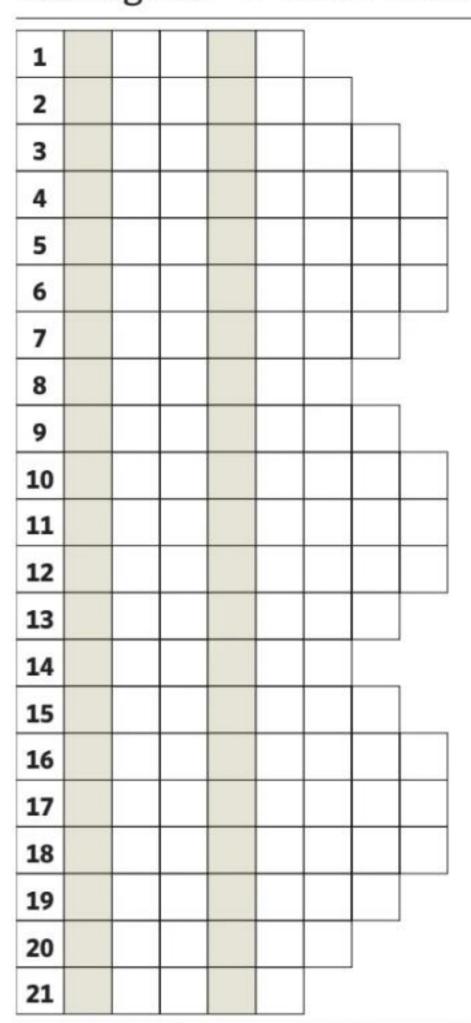

#### **Definiciones**

1 ► Tela de algodón, blanca o de color, superior al lienzo, pero inferior a la batista, usada por las mujeres para blusas, pañuelos, ropa interior, etc.; 2 ▶ Apto para ambos sexos; 3 ► Alistar, sentar plaza en la milicia; 4 ▶ Seudónimo de Marie Henri Beyle, novelista y ensayista francés que figura entre los grandes maestros de la novela analítica (1783-1842); 5 ► Nacido de un parto de tres; 6 ► Lugar oculto o apartado, escondrijo; 7 ▶ Oportunidad de tiempo o lugar para hacer o conseguir algo; 8 ▶ Prefijo que entra en la formación de palabras con el significado de una mitad más; 9 ▶ Dinero que particularmente tiene cada uno; 10 > Gastos, costas; 11 ▶ Que opina de forma contraria; 12 ▶ Acción y efecto de quitar cosas de un lugar; 13 ▶ Que tiene buena educación o urbanidad; 14 ► Cine que tiene sonido incorporado; 15 ▶ Relativo al edén o paraíso terrenal; 16 ► Alcaloide venenoso que se extrae del tabaco; 17 ► Cobro injusto y violento que hace un funcionario público en provecho propio; 18 ▶ Portamonedas; 19 ▶ Originarios de Idumea, país de la antigua Asia; 20 ► Marcha más levantada y veloz del caballo; 21 ► Puesta del Sol o de otro astro por el horizonte.//Fig. Decadencia, declinación.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

ca - ca - ca - ción - ción - co - co - co - co - cu - de dé - dhal - do - du - du - e - e - e - en - ex - ga - i - lar lio - lli - lo - me - mo - mo - na - nan - ne - nen - ni - ni - ni - no - o - o - o - os - pe - pe - pen - po - qui - re - re - ro - ro - ro - sas - ses - sex - sión - so - so - sten - sú te - ti - tri - u - ve - xac - zo.

#### Sudoku

Nº 6.842

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

|   |   |   |   |   |   | 3 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 |   |   |   |   |   | 6 |
| 2 |   | 3 |   | 9 | 8 |   | 5 |
|   | 8 |   |   |   |   |   | 3 |
|   | 4 |   |   |   | 1 |   |   |
| 1 |   |   | 6 |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   | 5 |   | 4 | 1 |
|   | 5 | 4 | 7 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 2 |   |   |

|   | 3 |    | 4 |   |    |   |   |   |
|---|---|----|---|---|----|---|---|---|
|   |   | 1  |   |   | 5  |   |   |   |
| 5 |   |    | 9 |   |    | 2 |   | 3 |
|   | 2 |    |   | 9 |    | 8 |   |   |
|   | 5 |    |   | 6 |    |   |   | 1 |
| 7 | 8 |    |   |   |    |   |   | 3 |
| 2 |   |    | 3 | 5 | 15 | 9 |   |   |
|   |   |    |   | 6 |    |   | 1 |   |
| - |   | 30 |   |   | 1  | 6 |   | × |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| AFRONTE<br>PONGA DE-<br>RECHO LO<br>TORCIDO | 7                                          | VOLVER A<br>HACER<br>UNA COSA            | ₹                                         | NARRA,<br>CUENTA<br>DIOS SOL<br>EGIPCIO | <b></b>                          | (- DE ELEA)<br>FILÓSOFO<br>CUEVA,<br>GRUTA | ₹               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>└</b> ▶                                  |                                            |                                          |                                           | *                                       |                                  | *                                          |                 |
| NINGUNA<br>COSA                             |                                            | TIRAN DE<br>UN CABO<br>DESATE<br>EL NUDO | <b>→</b>                                  |                                         |                                  |                                            |                 |
| L.                                          |                                            | +                                        |                                           | SUFIJO:<br>FRACCIÓN<br>MONAGUILLO       | <b>→</b>                         |                                            |                 |
| ENCUBRAN<br>ALGO<br>QUITAR LA<br>HUMEDAD    | <b>*</b>                                   |                                          |                                           | +                                       |                                  |                                            |                 |
| <b>-</b>                                    |                                            |                                          |                                           |                                         |                                  |                                            | CALOR<br>GRANDE |
| DIOS DE<br>LOS<br>REBAÑOS Y<br>PASTORES     | ARETE,<br>ZARCILLO<br>TOMAR CON<br>LA MANO | <b>→</b>                                 |                                           |                                         | SODIO<br>DIOS GRIEGO<br>DEL AMOR | <b>→</b>                                   | *               |
| L <sub>&gt;</sub>                           | +                                          |                                          | (EL REY -)<br>OBRA DE<br>SHAKES-<br>PEARE | <b>→</b>                                | +                                |                                            |                 |
| IR HACIA<br>ARRIBA<br>COMBATE,<br>PELEA     | <b>→</b>                                   |                                          |                                           |                                         |                                  | ENTREGA                                    |                 |
| -                                           |                                            |                                          | LA TOTALI-<br>DAD DE<br>LAS<br>COSAS      | <b>→</b>                                |                                  | *                                          |                 |
| DESCANSAR                                   | <b>→</b>                                   |                                          |                                           |                                         |                                  |                                            |                 |

#### Soluciones

#### Sudoku Nº 6.841

| 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 6 | 8 | 5 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 |
| 1 | 3 | 9 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 6 |
| 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 |
| 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 8 | 5 |

|     | zad   | •                                                     |                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | 8     | 6                                                     | 9                                                                              | 5                                                                                                  | 2                                                                                                                  | 4                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6   | 1     | 7                                                     | 4                                                                              | 8                                                                                                  | 5                                                                                                                  | 9                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4   | 9     | 2                                                     | 1                                                                              | 3                                                                                                  | 6                                                                                                                  | 7                                                                                                                                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2   | 3     | 4                                                     | 7                                                                              | 1                                                                                                  | 9                                                                                                                  | 5                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7   | 6     | 5                                                     | 3                                                                              | 2                                                                                                  | 8                                                                                                                  | 1                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . 5 | 4     | 8                                                     | 6                                                                              | 9                                                                                                  | 3                                                                                                                  | 2                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8   | 2     | 1                                                     | 5                                                                              | 7                                                                                                  | 4                                                                                                                  | 3                                                                                                                                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9   | 7     | 3                                                     | 2                                                                              | 6                                                                                                  | 1                                                                                                                  | 8                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1   | 5     | 9                                                     | 8                                                                              | 4                                                                                                  | 7                                                                                                                  | 6                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 3 6 4 | 3 8<br>2 6 1<br>5 4 9<br>7 6<br>5 5 4<br>6 8 2<br>9 7 | 3 8 6<br>2 6 1 7<br>3 4 9 2<br>3 2 3 4<br>9 7 6 5<br>5 4 8<br>6 8 2 1<br>9 7 3 | 7 3 8 6 9<br>2 6 1 7 4<br>5 4 9 2 1<br>8 2 3 4 7<br>9 7 6 5 3<br>1 5 4 8 6<br>6 8 2 1 5<br>9 7 3 2 | 7 3 8 6 9 5<br>2 6 1 7 4 8<br>5 4 9 2 1 3<br>8 2 3 4 7 1<br>9 7 6 5 3 2<br>5 4 8 6 9<br>6 8 2 1 5 7<br>4 9 7 3 2 6 | 7 3 8 6 9 5 2<br>2 6 1 7 4 8 5<br>3 4 9 2 1 3 6<br>3 2 3 4 7 1 9<br>7 6 5 3 2 8<br>5 4 8 6 9 3<br>5 8 2 1 5 7 4<br>4 9 7 3 2 6 1 | 7     3     8     6     9     5     2     4       2     6     1     7     4     8     5     9       3     4     9     2     1     3     6     7       3     2     3     4     7     1     9     5       4     5     4     8     6     9     3     2       5     4     8     6     9     3     2       6     8     2     1     5     7     4     3       4     9     7     3     2     6     1     8 |

#### Claringrilla Nº 20.148

El arte es, en cierto modo, una crítica a la realidad. Arturo Graf. Poeta y literato

| dii | ano | Pa.) |   |   |   |   |   |   |
|-----|-----|------|---|---|---|---|---|---|
| 1   | 0   | R    | E | G | Ó | N |   |   |
| 2   | M   | A    | L | Т | R | Α | E | R |
| 3   | Т   | R    | A | D | U | С | 1 | R |
| 4   | М   | A    | R | T | 1 | R | 1 | 0 |
| 5   | R   | E    | Т | R | A | ĺ | D | 0 |
| 6   | C   | 0    | E | D | 1 | Т | Α | R |
| 7   | Α   | М    | E | G | Н | 1 | N | 0 |
| 8   | S   | U    | S | P | 1 | С | A | Z |
| 9   | Q   | U    | E | В | R | Α | D | 0 |
| 10  | ٧   | E    | N | E | R | Α | D | 0 |
| 11  | E   | N    | C | Α | L | L | A | R |
| 12  | C   | R    | 1 | S | P | Α | D | 0 |
| 13  | Α   | В    | Ε | J | 0 | R | R | 0 |
| 14  | C   | 0    | R | U | Ñ | E | S | A |
| 15  | Α   | N    | T | E | M | Α | N | 0 |
| 16  | A   | N    | 0 | М | A | L | Í | A |
| 17  | С   | 0    | M | 1 | T | 1 | ٧ | A |
| 18  | Α   | G    | 0 | Т | Α | D | 0 | R |
| 19  | R   | A    | D | 1 | С | Α | D | 0 |
| 20  | P   | R    | 0 | М | E | D | 1 | 0 |
| 21  | C   | R    | U | С | E |   | - |   |

#### Solución Autodefinido

Horizontales. Enderece, halan, nada, -avo, recaten, desecar, aro, Na, Pan, Lear, subir, lid, todo, reposar. Verticales. Encare, asir, desanude, rehacer, Ra, acólito, relata, Eros, caverna, da, Zenón, ardor.



#### Precio de los opcionales

Cocina en casa \$ 9.999,90 - Magnetix La Ciudad \$ 9.999,90 - Colección El Séptimo Círculo \$ 7.999,90 - Genios \$ 2.000,00 - Revista Ñ \$ 2.000,00 - Arquitectura \$ 2.000,00 - ELLE \$ 4.000,00 - Preescolar Genios \$ 3.000,00 - El Gran libro del Bordado 2024 \$ 2.499,90 - Autos de Colección \$ 9.999,90 - Relanzamiento Dinosaurios Asombrosos \$ 5.999,90 - ELLE Cocina \$ 2.000,00 - La casa de Peppa Pig \$7.999,90 - Jardín de Genios \$ 2.300,00 - Relanzamiento Pasteleria en Casa \$ 4.999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$ 14.999,90 - Pack de Libros de Tejido 2024 \$ 1.999,90 - ELLE Decoración \$ 3.500,00 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón Caja Contenedora \$11.999,90 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón \$4.999,90 - One Shot Dia del Padre \$9.999,90 - Adoptá tu Mascota \$7.999,90 -

#### Edición del día

Edición de 80 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 72 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración: Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NOS.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

## clasificados.clarin.com

Cartas 55

CARTAS AL PAÍS

### "Hicimos lo que nos dijeron, pero PAMI sigue sin escucharnos"

Estas palabras surgen de la tristeza que genera comprobar una y otra vez que en todas las campañas políticas se llenan la boca con promesas de mejorar las prestaciones y la calidad de vida para los jubilados, y sigue siendo una gran mentira. A casi dos años del pedido de audífonos para nuestra madre Cristina y los correspondientes reclamos, al no obtenerlos en el tiempo que nos habían dicho, la respuesta recibida por PAMI fue vergonzosa, atemporal, irrespetuosa y con desconocimiento sobre la "realidad" de los locales adheridos a PAMI. que se encargan del tema de los audífonos.



Cuando comenzamos la gestión, nos comunicamos aproximadamente con 20 prestadores, de los cuales uno sólo respondió. Como el prestador ya no trabaja con PAMI nos dicen que debemos hacer todos los trámites otra vez. Cuando lo que se solicita es un audífono para que nuestra madre de 87 años al menos logre escuchar alguna palabra de sus hijas.

No queremos que nos regalen nada. Sólo estamos pidiendo, ni más ni menos, lo que le corresponde a una mujer que trabajó y aportó toda su vida, para tener una vejez digna. Encima le descuentan un porcentaje de su paupérrima jubilación. ¿Para qué? Más de lo mismo: inoperancia total. Otra estafa más para las personas de bien, honestas y trabajadoras. Nosotros hicimos lo que nos dijeron que debíamos hacer, pero Pami sigue sin escucharnos. Nuestra madre no puede seguir esperando.

#### Mónica y María, hijas de Cristina

mcldeg62@gmail.com

#### Voces, reclamos y esperas de jubilados

 ¿Alguna empresa de medicina prepaga se ocupó de pensar qué les pasaría a los adultos mayores que no pueden pagar más y después de haber pagado por muchos años su medicina, de un plumazo los echan como a perros? Los adultos mayores deberán concurrir ahora a al medicina pública, es como ir al velatorio de cada uno porque sabemos de qué se trata.

El Gobierno y las prepagas son muy egoístas, ninguno se preocupó de qué les pasará a los viejos después de cobrar una jubilación súper indigente, y las prepagas jamás se han preocupado por adaptar un plan para que los marginados por ellos, puedan seguir recibiendo algún tipo de atención. El Gobierno se frota las manos diciendo ahora con lo que cobran los jubilados tenemos superávit y podemos gastar en los planes y así tener al pueblo tran-

quilo, podemos pagar viajes al exterior a recibir premios y mostrar al Presidente, como un ser especial fuera del país. Dentro del país, el Presidente es uno más que ganó las elecciones, porque no había otra opción. Todos lo apoyamos, pero lo que el mundo ve como algo fantástico, dentro de la Argentina todavía no demostró nada. Las prepagas, después que sus ahora adultos mayores aportaron muchísimos años, ahora como ya nos les conviene porque gastan mucho, los echan a la calle. Si esto no es egoísmo y abandono de personas. ¿Qué es?

#### **Arturo Neuberger**

arturoneuberger@gmail.com

· En un abrir y cerrar de ojos del Ministerio de Capital Humano, se le escapó la liebre. Entre tantas obligaciones, en un instante, nada más que de seis meses, se le está por vencer la leche y otros productos para beneficencia, sorprendente. La culpa quizás la tenga Albertite que la compró a destiempo, en pandemia durante el desafortunado cumpleaños de su querida. La desconfianza en delegar de LLA, su incapacidad de gestión y sumado a ello la suspicacia para poner palos en la rueda de la oposición enquistada en lugares claves, traen este tipo de problemas y muchos más por venir. Pero ninguno pierde el tiempo para perjudicar o mortificar a los jubilados.

Hasta el 1° de mayo los gerontes que estamos en situación pasiva, podíamos consultar el primer día del mes en Mi ANSES, el monto irrisorio que la mayoría cobra. Alguna mente perversa, quizás un olvido o demasiado agobiada por la sobrecarga, decidió desde el 1° de junio, que conocer ese millonario dato se hace a partir del primer día de cobro, en este caso el 10 de junio. No sólo perjudican a los jubilados, sino a aquellos que no recibieron la leche u otros en tiempo y forma.

#### **Rodolfo Castello**

rccastello@hotmail.com

· Señores gobernantes, ustedes saben muy bien la triste realidad por la que pasamos los jubilados, aquellos que trabajamos años aportando para poder tener una vejez digna, pero se la pasaron vaciando la caja de los jubilados, robando la plata de los que aportamos años. Ninguno de ustedes cuando llegan al gobierno con mentiras de solucionar los problemas de jubilados no lo hacen, porque no tienen un mínimo de sentimiento hacia los pobres viejos.

En mis años vi gobiernos que cambiaron leyes, vetaron leyes, candidatos a presidentes que prometían fabulosos aumentos, ministros de economía que lloraban delante de los jubilados, que nos llevaron a la AFJP, que nos trajeron de nuevo al Estado, que compraban netbook, cunitas, viajes de estudiantes, 4 millones de nuevos jubilados que entraron por la ventana, todo eso con nuestra plata que tantos años aportamos. Pero para dar un aumento digno no había plata. Pero para los que entraron por la ventana hay bonos, para los que aportaron lo que marca la ley no hay.

Eso nos demuestra que ustedes no tienen un cachito de dignidad y de amor por los viejos, como si ustedes no van a llegar a nuestro edad, nosotros ya no le creemos más, sólo pedimos un poco empatía y corazón, que nos dejen morir en paz y dignamente y sin más mentiras.

#### Luis J. González

galleta2233@hotmail.com

· Estimado Presidente, coincido plenamente con su determinación de mantener el déficit cero. Sin embargo, creo que en la medida que se logre sólo con la reducción de los ingresos de los jubilados, se producirá el efecto inverso. Esto es menos recaudación. por lo cual los impuestos nunca alcanzarán y se deberá profundizar el ajuste ya insostenible de las jubilaciones paupérrimas.

La solución es la inversa. Una mejora de un 0,4% del PBI, producirá un aumento de la demanda y del consumo y un gran alivio para las empresas que podrán dejar de despedir gente. El déficit cero se conseguirá de una manera más honesta, con el aumento de la recaudación vía mayor actividad económica.

Por este camino que estamos transitando jamás podremos tener un superávit sostenible, porque cada vez más se reducirá el consumo y la inversión. Los jubilados no llevan sus ahorros a Miami o Seychelles, compran comida y pagan servicios.

#### **Esteban Tortarolo**

etortarolo@gmail.com

Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas o los 1.200/1.300 caracteres en Word con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 🚳 🎯











3°

o° |



3° 14°



<sup>мін</sup> 7° Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. Nº 41



**ACTUALIZADAS** Por Maitena



ntrena seis veces a la semana pe-

ro sabe que no va a ganar. Porque

ya ganó. ¿Qué otra cosa puede ser más importante en la vida de es-

ta chica de 21 años que llegar a Pa-

rís para decirle a todo el mundo que en Af-

ganistán las mujeres no pueden bailar como

ella? Ni hacer deportes, ni estudiar, ni salir

qué está pasando en mi país", adelanta Ma-

nizha Talash que debutará en el "breakdan-

ce" y formará parte del Equipo Olímpico de

No, definitivamente Manizha cree que no

Manizha descubrió este deporte de casua-

lidad en Facebook cuando vio a un hombre-

que hoy es su entrenador-girar sobre su ca-

beza. Al principio no sabía si era verdad o no

lo que estaba mirando, pero le encantó y

arrancó a girar ella también cuando logró es-

capar de su país tras la vuelta al poder de los

va a ganar en París con su baile prohibido

por los talibanes, pero no importa.

"Voy a decir quién soy, de dónde soy y

de sus casas, ni escuchar música, ni...



#### **Pasiones Argentinas**

# Los Juegos Olímpicos ya tienen campeona

#### Diana Baccaro

dbaccaro@clarin.com

talibanes en 2021.

Por eso, antes de que el mes próximo arranquen las competencias en París, las mujeres ya tenemos a nuestra campeona de los Juegos Olímpicos. Así como en el Mundial de Qatar también tuvimos a nuestro campeón sin corona.

Fue cuando el capitán iraní tomó nuestra voz para denunciar a su país en una conferencia de prensa que dio la vuelta al mundo. Porque todos sabemos que nada mejor que esa vidriera para desnudar las atrocidades que se intentan esconder intramuros. Entonces el gran capitán, sentado frente a un micrófono, cuestionó al gobierno de Ebrahim Raisi (quien acaba de morir en un accidente de helicóptero) por la violencia contra las mujeres que no cumplían el estricto código de vestimenta de la República Islá-

mica, sobre todo el uso del velo en público. "Las condiciones en nuestro país no son adecuadas. Nuestra gente no es feliz", dijo Ehsan Hajsafi. No hizo falta que se refiriera con nombre propio a Masha Amini, la joven de 22 años que murió en septiembre de 2021 en una comisaría de Teherán tras ser acusada de no llevar el velo bien puesto.

Tampoco hizo falta que ganara su equipo para alzar la copa de los que no tienen voz. El equipo iraní perdió en la primera ronda.

A Manizha Talash -apellido ficticio que usa para no perjudicar a su familia que aún vive en Afganistán-ahora le toca el turno de levantar la suya. Y de cumplir su sueño de bailar. Le dicen "B-Girl", vive en España y será una de los 36 deportistas del equipo de Refugiados, donde hay atletas de Siria, Sudán, Irán, Cuba, Venezuela y otros países.

Afganistán cuenta con el tercer mayor contingente de exiliados en el mundo, con ocho millones de personas repartidos en 103 países. "No quiero decirle nada a los talibanes porque no escuchan", aclara la bailarina.

Ella quiere hablarle al mundo para recordar que en el siglo XXI todavía existen lugares donde las mujeres están destinadas a desaparecer de la vida pública. Algo así como un apartheid de género.

CRIST

Refugiados.

Sorpresa

YO, MATÍAS Por Sendra





TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

